Borensztein
HUMOR POLÍTICO
Marche una de Pepperina
alla Calcaterra. P.2



Kirschbaum

DEL EDITOR

Milei, ante el desafío
por las jubilaciones. P.3



Fioriti
LA INTIMIDAD DEL PODER
Los mensajes de Milei
y los planes de Caputo. P. 10



Van der Kooy TRAMA POLÍTICA ¿Qué pasa entre el Papa y Milei'. p. 40



Clarin

Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos

Domingo 23 de junio de 2024

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.220, PRECIO: \$ 3.300,00 - EN C.A.B.A. Y GBA- RECARGO RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 200,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 66.

## Las pistas indican que a Loan se lo llevaron en un auto para venderlo

Las pruebas y pericias contradicen los relatos del padre y del tío del niño.

Los fiscales que investigan el caso encontraron indicios firmes de que el niño correntino fue entregado a una pareja que lo llevó hacia Chaco al día siguiente del almuerzo en la casa de la abuela de Loan. Esa pareja fue detenida el jueves por la noche junto al comisario que dirigía la investigación. Creen que Loan fue vendido a una red de trata de personas o a un grupo que compra niños para entregarlos en adopciones ilegales. La Justicia sospecha de todas las personas que estuvieron el 13 de junio en el almuerzo con el niño, inclusive su padre, su tío y su abuela. P. 42

#### ENVIADO ESPECIAL

"Que caiga quien tenga que caer, mi papá o el que sea", le dijo a Clarín uno de los hermanos de Loan



Bandera. José Peña, el padre de Loan Peña, el niño de cinco años desaparecido desde hace diez días, marchó anoche en 9 de Julio.

#### Los planes para el gigante dormido de la 9 de Julio

El Edificio del Plata, donde funcionaron oficinas porteñas y el Banco Ciudad sigue cerrado, pero se prepara para revivir por unas semanas. Su planta baja y su primer piso serán la sede de la exposición de arquitectura y decoración Casa Foa. La empresa IRSA, la propietaria actual del edificio que se levanta en Carlos Pellegrini, anunció que quería hacer viviendas, como parte de la reconversión del Microcentro. Pero ahora el Gobierno porteño suspendió los beneficios impositivos para esas obras. P.48

### Bullrich echó a su segundo y lo denunció por corrupción en una licitación

La ministra de Seguridad denunció ante la Oficina Anticorrupción y desplazó de su cargo a Vicente Ventura Barreiro. Era su segundo en el ministerio y había trabajado siempre con el diputado Cristian Ritondo. Bullrich lo acusa de intentar interferir en una multimillonaria licitación de compra de insumos para el Servicio Penitenciario Federal. P. 16

# Debate por el rechazo a partes de la Ley Bases: advierten por la judicialización

El oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista insisten en que los Diputados pueden volver a reponer en el paquete impositivo los cambios a Ganancias y Bienes Personales a pesar de que fueron rechazados por el Senado. El peronismo dice que eso generará una ola de denuncias judiciales. P. 6



Messi. Preparando el segundo juego.

#### La Selección ya se mueve en New Jersey con el foco en Chile

Después del debut triunfal en la Copa América y apuntando al partido del martes con Chile, los campeones del mundo entrenaron bajo un intenso calor. Venezuela le ganó a Ecuador 2-1. P.54 Sumario CLARIN - DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024

## Marche una de Pepperoni alla Calcaterra





Alejandro Borensztein



rimaldi's es la mejor pizzería de Nueva York. Ubicada en Brooklyn, a media cuadra del puente, nunca hay lugar. Salvo Frank Sinatra y Al Capone, el resto de los mortales siempre han tenido que hacer cola para entrar. Hay otros privilegiados que tampoco tienen que esperar mesa, pero son menos conocidos. Ángelo Calcaterra tiene la suerte de que Mauricio Macri no sea uno de esos habitués, at Grimaldi's Coal Brick-Oven Pizzería. Veamos.

De haber sabido antes que las coimas pagadas y cobradas en la obra pública podían hacerse pasar como aportes de campaña electoral, nos hubiéramos ahorrado infinidad de disgustos.

Al menos esto es lo que surge del fallo judicial que esta semana favoreció a Ángelo Calcaterra. Si bien el primo del Gato, como tantos otros empresarios, había confesado en su momento haber pagado coimas a los mismos funcionarios que le adjudicaban y le controlaban las obras, ahora la Cámara de Casación dictaminó que aquellas cometas no eran tales sino que eran simples aportes a las campañas electorales.

No importa si la guita fue entregada por choferes en bolsos abandonados en oscuros garages y recogidos por desconocidos con anteojos negros y un andar que produce eco. No fue cometa de los empresarios ni extorsión de los funcionarios, fue aporte electoral. Hermoso.

En todo caso, podría interpretarse que los funcionarios kirchneristas solo se olvidaron de hacerle la factura y Calcaterra solo se olvidó de pedir el recibo. Olvidos que se podrían justificar en la emoción que todos debían sentir por estar haciendo semejante aporte a la democracia.

La misma emoción podría extenderse a todos los benefactores que aparecen en la Causa de los Cuadernos, resultado de la gran investigación de Diego Cabot. Ni hablar de la emoción que debían sentir los recaudadores kirchneristas cuando les llegaban los bolsos. En principio, este episodio tiene una cara dramática y otra positiva. Empecemos por la dramática que suele ser más divertida.

Según se desprende de los cuadernos de Centeno, y de lo que el mismo Calcaterra confesó, el tipo puso millones de mangos entre 2013 y 2015. Si aceptamos que esa guita no fue una coima sino un aporte a la campaña electoral, quiere decir que el tipo fue uno de los principales aportantes de... Daniel Scioli!!

De ser cierto lo que dictaminó la Justicia, y lo que ahora dice el propio Calcaterra, este muchacho no solo cometió la torpeza de apostar al candidato perdedor sino que, mucho más grave aún, traicionó a la

familia apostando contra su propio primo Mauricio y defraudando a sus millones de votantes. Si esto fue dicho para zafar de la condena o porque realmente fue así, no hay diferencia: la ofensa a l'omertá es la misma. Caramba, qué mal se leería esto entre los habitués de Grimaldi´s.

Justamente, una de las características de esta pizzería es el tamaño de sus hornos, no solo por la cantidad de pizzas que despachan sino porque cada tanto los usan para dorar trozos de desafortunados traidores. Evitemos que el fallo judicial se conozca en Brooklyn antes de que marche una de Pepperoni alla Calcaterra.

Conociendo las cualidades personales de Macri, el Gato jamás le pediría a Luca Brasi que visite a su primo Angelo. Aunque si tomáramos en serio el fallo judicial, bien que se lo merecería. Hasta acá la parte dramática de todo este episodio.

La parte positiva es que, a partir de ahora, todos podemos hacer curros con el Estado y robar todo lo que querramos porque tenemos una coartada perfecta: estamos poniendo plata para la campaña. O la estamos recaudando, lo cual es mucho más interesante porque, en ese caso, la guita la estaría poniendo otro. Nada explicaría mejor aquello de "La Patria es el otro".

Amigo lector, si alguien lo acusa de haber hecho un chanchullo con AySA bien podría usted decir que en realidad estaba haciendo un aporte a la campaña de Massa. Y si ahora le encuentran una canuto en negro, podría decir que la está juntando para la campaña Javi 2027. O de Cristina, da lo mismo. Los candidatos van y vienen, lo que quedan son los dólares.

Es más, el propio José López podría aprovechar este fallo para decir que la guita que estaba dejando en el convento era lo que sobró de la campaña presidencial 2015 y la estaba guardando para la de 2019, lo cual posiblemente tenga algo de cierto. El hecho de que la guita se les mezcla en el bolsillo y un poco se la gastan en campaña en el Conurbano y otro poco en champagna en Marbella, es un simple problema de desorganización administrativa.

El fallo también sirve para chiquitaje. Si usted está volviendo del cumple de su

Calcaterra confesó que puso millones de mangos entre 2013 y 2015.

Todo acto de corrupción dejó de ser delito y pasó a ser "aporte de campaña".

cuñado y lo paran para un control de alcoholemia, podría ofrecerle una buena cometa al policía de la Ciudad, sin riesgos. Si el tipo agarra, todo bien. Y si le toca uno honesto y lo mete preso, usted siempre podrá alegar que era un humilde aporte de campaña para la reelección de Jorge Macri y listo.

O sea, esta invención de la Cámara de Casación sirve para todos y todas. Lázaro Báez podrá decir que nunca choreó sino que juntaba guita para las campañas de los Kirchner. Los mismos Kirchner ya no tendrán que hablar de lawfare sino que podrán explicar que, para perpetuarse en el poder, tenían que ganar muchas elecciones y, por lo tanto, debían juntar bocha de guita para financiar las campañas. Incluso podrían aprovechar el argumento para culpar a Milei de que últimamente las campañas están carísimas. Hasta Insaurralde podría decir que estaba en el Bandido juntando guita para la campaña de Kicillof.

Este fallo también sirve para reivindicar la figura del secretario de Kirchner, Daniel Muñoz. Cuando el tipo compró propiedades en Miami y Nueva York por 70 palos verdes no estaba sacando guita ni era el testaferro de nadie. Simplemente invertía los recursos kirchneristas de las futuras campañas para evitar que se desvalorice el capital.

En otras palabras, todo acto de corrupción dejó de ser un delito y pasó a ser un aporte electoral. ¡Suéltenlo a Cositorto! No sean guachos. La guita que se fumó no era choreo sino que fue destinada a la campaña de algún candidato, posiblemente uno que perdió, si no el tipo ya estaría libre.

Llevado al extremo, algunos desarrolladores inmobiliarios podrían justificar que garparon para aprobar convenios urbanísticos que les permitieron levantar 30 pisos en lotes donde solo se podían hacer 8. Eso a cambio de pintar dos toboganes y poner un sube y baja en una plaza. No eran cometas sino simples aportes a la campaña de Larreta. A juzgar por los resultados, aportes al pedo pero aportes al fin.

Es más, ya no necesitamos a Lijo en la Corte. No hace falta proteger a corruptos porque a partir de este fallo ya no hay más corruptos. Gran noticia para Lousteau porque zafó de tener que poner la cara por sus socios y verse obligado a aprobar la designación del juez.

Son infinitos los beneficios que se desprenden de este nuevo fallo, pero nada que modifique el panorama de los que pagamos impuestos. De hecho, es de estos impuestos que salen aquellas guitas. La ponemos todos nosotros.

Nosotros, los boludos de siempre.

SEMÁFORO SEMANAL

#### Diana Baccaro

dbaccaro@clarin.com

José Alperovich

Ex gobernador de Tucumán.



#### La condena del caudillo millonario

Tres veces gobernador de su provincia y luego senador nacional, la Justicia lo sentenció a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual que denunció una sobrina y ex colaboradora. Quedó preso en el Complejo Penitenciario de Ezeiza y le denegaron el pedido de excarcelación.

#### Marcelo Tinelli

Animador de TV.



#### Esta vez no funcionó

Había programado una serie de especiales ("Primos en América") desde EE.UU. junto a El Tirri. Arrancaron con una entrevista nada menos que a Messi, pero el rating no los acompañó, quedaron en 1.6 de promedio. Y América TV decidió levantar el programa. Lejos de los tiempos de grandes números.

#### Marianela Nuñez

Bailarina.

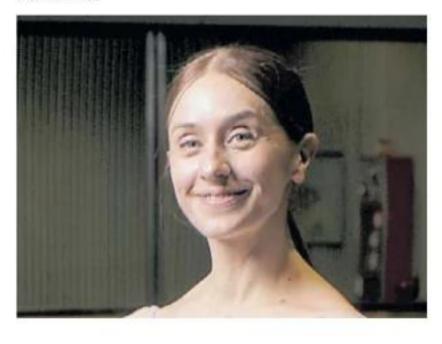

#### El regreso de la bella

La gran bailarina argentina está de vuelta en el Colón para hacer "La bella durmiente", un cuento de hadas hermoso porque "cuando más oscuro se pone el mundo, más necesitamos vincularnos con la magia", dice Marianela, quien viene de bailar "Giselle" con el Ballet de la Opera de París. Su primera vez allí. Al final, besó el piso del escenario. Hubo 20 minutos de aplausos.



Sumario Sumario

# Milei, ante el desafío por las jubilaciones; Macri, en un brete; Pichetto y Schiaretti se mueven

DEL EDITOR

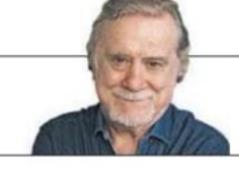

Ricardo Kirschbaum rkirschbaum@clarin.com



on fórceps, la Ley Bases finalmente verá la luz y le dará a Javier Milei su primera vez por la que pugnó en el Congreso, ese territorio tan esquivo, por más de seis meses. La sanción de Diputados está asegurada si el Presidente no se empeña, como ya lo ha hecho varias veces, en borrar con el codo lo que trabajosamente sus negociadores pudieron lograr.

En su afán de que la iniciativa fracase, el kirchnerismo y algunos de sus aliados seguirán obstruyendo para así - pese a los imponderables riesgos-abrir una crisis de difícil pronóstico, como ocurrió durante el debate en el Senado y la tumultuosa, violenta e inconducente presión externa por no añadir, además, políticamente tóxica para sus propios intereses. El resultado: están apareciendo indicios cada vez más nítidos de que esa posición ultra en el peronismo está en creciente discusión.

Ahora, cómo saldrá finalmente la ley sigue por verse, sobre todo con las privatizaciones –en particular la de Aerolíneas Argentinas, que requeriría un proyecto de ley específico para poder consolidar la votación–, Ganancias, que sería restituido, y Bienes Personales. El régimen de inversiones (RIGI) saldrá, todo lo indica así, con las modificaciones que introdujo el Senado.

Sea como fuere, la ley ya se da por descontada. Así lo entendió hasta el FMI que, en el reporte, en el que anuncia un desembolso de US\$ 800 millones, y elogia el sentido general de la política de Milei, hace advertencias verdaderamente inquietantes sobre la sustentabilidad del programa. Entre ellas, presentes en el documento están un atraso cambiario calculado en un 30%, dudas sobre la extensión en el tiempo de la paciencia popular con el ajuste, y sobre la capacidad de repago de la deuda contraída. El Fondo recomienda especialmente atención a los problemas sociales y mayor consenso para que el Gobierno -y el ajuste-ensanche su soporte político.

Así como Milei tendrá su ley, también el Congreso tendrá la suya: se asegura que el Senado sancionará la fórmula jubilatoria que ya votó Diputados y que Milei juró que vetará, como lo ratificó ante los libertarios españoles, un club que funciona en el Casino de Madrid. El Congreso probablemente obtendrá el número para rechazar ese veto que le da a los jubilados un 8% más de ajuste que la licuadora mileísta les escatimó. La realidad es que no está en juego aquí un grave desfasaje presupuestario, a pesar de que Milei dijo que dejaría su vida en defensa del equilibrio fiscal.

Si se trata de equilibrio, es una incongruencia seguir defendiendo o ampliando regímenes especiales de promoción, en los que no se paga ni el IVA e impugnar ese reducido porcentaje de ajuste votado en Diputados, frente a los números de la inflación de final de 2023 y de comienzo de año. El amena-



zado veto pondría sobre el tapete **un fuerte conflicto de poderes** que se plantearía si no se busca y encuentra una forma de evitarlo.

Hasta ahora, Milei juega con el innegable consenso social favorable al cambio, pero necesita ratificar esa circunstancia favoreciendo una confluencia. Guillermo Francos, un político profesional, sabe bailar esa música, pero está bastante solo en ese empeño de construir un espacio más variopinto. Hay un diálogo interruptus con el PRO de Macri, que está buscando un lugar donde pararse, con Patricia Bullrich instigando la fusión sin condiciones, y con Milei que tan temprano ya plantó sin avisar a Espert como candidato en la provincia de Buenos Aires.

También Macri enfrentará un gran desafío

en su bastión porteño. El entramado que le permitió una larga hegemonía en la Ciudad está hoy muy fragmentado: Carrió picó primera con su candidatura, los libertarios prometen pelear la senaduría con Adorni, los radicales aún no han definido, pero al menos Lousteau analiza un frente. Por si fuera poco, el ex gobernador Schiaretti estuvo de visita a Pichetto y a Randazzo, para resucitar aquel viejo proyecto ya fracasado de ofrecer una opción para el peronismo que ni Cristina ni Kicillof contienen y para otras expresiones del centro político. El ex senador muy activo descartó cualquier diálogo con Cristina Kirchner, en el que lo quisieron involucrar, pero tiene abierto otros canales con el peronismo. El dato nuevo, al menos por ahora, es que

Schiaretti también comenzó a hablar con Emiliano Yacobitti, radical porteño mentor de Lousteau, con asiento en la Universidad de Buenos Aires y vínculos fuertes con Daniel Angelici y el Coti Nosiglia.

En 2025 hay una elección legislativa en la que tradicionalmente el votante está menos atenazado en las opciones de hierro de las elecciones presidenciales.

A Milei, por supuesto, le gustaría que una parte del peronismo se encolumnara detrás de su proyecto. ¿Si lo hicieron con Menem, por qué no con él?, podría preguntarse. Entonces parecía una herejía el súbito liberalismo del riojano. Sin embargo, Menem logró dar vuelta como un guante los principios y la cultura peronista y encolumnó, con excepciones, a ese vasto movimiento detrás de las privatizaciones y la apertura económica hasta que se le agotó la nafta. Pero el modelo le estalló a De la Rúa y ya el peronismo estaba mutando de piel. Duhalde, en su breve presidencia, antes de terminar por default en Néstor Kirchner, hasta pensó-y algunos dicen que ofertó- que Macri pudiera ser el continuador.

De ahí que Daniel Scioli quiere ser un adelantado de una nueva época: se declaró peronista y libertario, sin sentirse desgarrado. Un ¿ex? peronista ocurrente, que conoce esa entretela del partido, dijo irónicamente que Scioli es la fotografía del alma profunda del peronismo de seguir siempre en el poder. La continuidad de funcionarios del gobierno de Fernández, varios de ellos miembros formales de La Cámpora pero colonizados ya por las Fuerzas del Cielo, despiertan entusiasmo en los dispuestos a saltar la tapia.

A Milei, todavía, no se le ocurren esas extravagancias ideológicas porque sigue bajo el influjo del descubrimiento de su popularidad, mientras algunos de sus asesores leen más a Steve Bannon –un ultraderechista ex asesor guía de Trump condenado a cumplir prisión en EE.UU.–, que a la realidad argentina y se embarcan en abrir y ampliar una agenda reaccionaria.

Algunos gobernadores del Norte, tan necesitados de fondos como de inversiones legítimas, que se han reunido con Milei, pueden ser sí, los verdaderos los adelantados. La gobernabilidad es una buena razón para explicarlo aunque también funciona como una buena coartada.

El kirchnerismo está, todavía, sin otra estrategia que la de resistir a Milei, el sindicalismo sigue apostando que se abrirá una vía de diálogo, y la Iglesia, aun cuando lo niega, se metió objetivamente en la discusión política. Sin conducción definida, el PJ trata de achicar pérdidas.

Hay, sin embargo, un dato político importante pensando en la elección legislativa por venir: la fragmentación política no es solo un problema de la oposición. El oficialismo también la padece, como un destino o fatalidad de este tiempo. Cómo se resolverá tendrá suma influencia en el futuro inmediato.

## Cara a cara



RAFAEL MARIO QUINTEROS

**Miguel Angel Toma** Ex titular de la SIDE

## "Cristina Kirchner presionó a Nisman para que deje de investigar a Irán por el atentado a la AMIA"



**Daniel Santoro** 

dsantoro@clarin.com

El ex titular de la SIDE, ex diputado nacional del PJ y experto en temas de seguridad e inteligencia, Miguel Angel Toma, reveló que "Cristina Kirchner, a través de Carlos Zannini, presionó a Alberto Nisman para que deje de investigar a Irán en el atentado contra la AMIA y se dedicara a la pista siria". En una entrevista con Clarín, Toma aseguró que la ex presidenta también hizo presionar al ex número dos de la SIDE, Paco Larcher, para que deje de transmitir a Nisman, cuando estaba a cargo de la Unidad Fiscal AMIA, las pistas sobre el rol de Irán como autor intelectual del ataque a la mutual judía del que el 18 de julio próximo se cumplen 30 años.

Toma fue el responsable del informe secreto y confidencial que la SIDE entregó en el 2003 al entonces juez Juan José Galeano que contenía pruebas para acusar a Irán como un "estado terrorista" y que esta semana fue desclasificado por el juez Ariel Lijo y **Clarín r**eveló en exclusiva. El dirigente del Peronismo Republicano, que lidera Miguel Angel Pichetto, afirmó que también, hasta ahora, "hay amateurismo y falta de profesionalismo" en la firmo en que el gobierno de Javier Milei maneja la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la reemplazante de la SIDE luego del crimen de Nisman.

-Qué implicancia jurídica tuvo la presentación del informe de la SIDE en la causa AMIA en el 2003, a dos años de la renuncia del ex presidente Fernando De la Rúa?

-Entregamos el informe al entonces juez Juan José Galeano e inmediatamente fue incorporado a la causa. A partir de eso, Galeano saca las primeras circulares rojas de Interpol contra cinco de los iraníes nombrados pero lo plantea como la detención de ciudadanos, no como parte de un gobierno, un Estado terrorista como el efector real de los dos atentados el de la Embajada de Israel (1992) y el de la AMIA (1994). Recién cuando asume la causa el juez Rodolfo Canicoba Corral amplía el pedido de circulares rojas y aparece el Estado de Irán como responsable de ambos atentados y el Hezbollah del Líbano como ejecutor. Y en abril la Cámara Federal de Casación Penal retoma esa posición con los votos de los jueces Mahiques y Barroetaveña. Ya no es una acción individual, sino un Estado que está detrás.

-Por qué disolvió la Sala Patria de la SIDE creada por su antecesor Hugo Anzorreguy y le dio la asistencia en la causa AMIA al director de Operaciones Antonio Stiuso?

-A partir de un decreto del ex presidente



La ex presidenta también ordenó al ex número dos de la SIDE Paco Larcher, que deje de darle datos a Nisman sobre el rol de Irán en el ataque terrorista".



"Hasta ahora hay mucho amateurismo y falta de profesionalismo en el manejo de la Agencia Federal de Inteligencia que hace el gobierno de Milei". Carlos Menem de 1994 la SIDE pasa a ser auxiliar de la Justicia y se desarrollan distintas salas de inteligencia. Dos eran los sectores que más habían trabajado. La Sala Patria de Patricio Finnen y la dirección de Contrainteligencia de Antonio Stiuso. No se podía juntar por conflictos internos. La función del quien conduce es resolver conflictos. Stiuso participó con un gran equipo que trabajó en la sistematización para darle el carácter de judiciable. Cada punto remite a carpetas con pruebas documentales o de otro tipo.

#### -Consultó al ex presidente Eduardo Duhalde antes de avanzar en ese decisiones de fondo en la causa AMIA?

 -Cuando yo asumí en la SIDE consulté a Duhalde con una serie de objetivos prioritarios, entre ellos, la AMIA y me dio total respaldo. Determinamos a Irán y Hezbollah con nombre y apellido. Supimos que en agosto de 1993 en el Consejo de Seguridad, presidido por Ali Jamenei, se decidió hacer el atentado en la AMIA. También estaba el presidente de entonces de Irán y varios de sus ministros como se detalla en el informe. También estaban los líderes de la Guardia Revolucionaria (Al Quds). Esto es muy importante porque: ¿quién era el piloto del avión venezolano-iraní detenido y luego enviado a EE.UU? Era un miembro de la Guardia Revolucionaria. Esto demuestra que Irán no ha dejado de operar en AméCLARIN – DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024

rica Latina, sino al contrario, a profundizado sus operaciones. Al Quds fue un elemento central para la voladura de la AMIA.

-El Estado argentino no tiene recursos para investigar en Irán o el Líbano. Cómo fue el chequeo de los datos que hizo con la CIA y el Mossad antes de entregarle el informe al ex juez Juan José Galeano?

-Lo primero que hicimos fue armar este plexo porque necesitábamos tener una visión integral y elementos probatorios antes de consultar a un servicio colateral. Terminada esa primera fase, nos reunimos con los servicios de EE.UU e Israel. Y en Alemania donde entrevistamos durante una semana al llamado "testigo C" Abolghasem Mesbahi. que era un ex miembro del servicio de Inteligencia iraní que pide asilo y cuenta cómo funcionaba la Inteligencia iraní y el mecanismo de toma de decisiones. Ya había sido clave en resolver el atentado en el bar Nikonos de Hamburgo. En el caso de EE.UU., modificamos la visión que tenían de Irán tras el atentado contra las Torres Gemelas de 2001. Ellos tenían una inteligencia muy precisa, de primerísimo nivel y mucha tecnología y recursos de los sectores radicalizados del islamismo sunnita, pero no del shitta que lo lidera Irán. Al Qaeda es sunnita. Hezbollah no había participado de la voladura de las Torres Gemelas, pero tener el cuadro completo cerraba lo que era la operación terrorista en Medio Oriente.

- Cristina Kirchner mandó hacer 8 denuncias contra Stiuso por "no investigar" la causa AMIA mientras asesoró a Nisman en la UFI AMIA. ¿En qué se apoya para decir que es "el mejor oficial" de inteligencia que conoció en su vida?

-Lo he visto operar y actuar. No solo en el informe AMIA. Yo soy autor de la ley de Seguridad Interior y presidí durante muchos años la comisión bicameral de Seguridad e Inteligencia. De manera que tenía un conocimiento muy grande el mundo de inteligencia antes de llegar a la SIDE. Mi opinión de los principales oficiales era de mi función de diputado. No era solo Stiuso, era todo un equipo. Había abogados de primerísimo nivel que pudieron judicializar todo el material de inteligencia.

#### -¿Le consta que hubo esas presiones sobre el fiscal de la UFI AMIA y de la SIDE desde el 2010, tres años antes de la firma del Pacto con Irán?

-A mí me contó Nisman en forma personal en el 2011 que un día lo llamó Carlos Zannini (**NdR** entonces era el secretario Legal y Técnico de la Presidencia) para que deje de investigar a Irán y al Hezbollah y se dedique a investigar la pista siria en el atentado a la AMIA. Nisman se niega. Era un absurdo total. También hubo presiones sobre la SIDE para que dejen de informar a Nisman sobre las pistas que involucraban a Irán y Hezbollah y que deje de ser auxiliar.

#### -¿A usted le consta por ejemplo que presionaron a Paco Larcher para que deje de informar a Nisman?

-Sí, tengo información muy confiable. Larcher, pese a ser el segundo de la SIDE (el llamado Señor 8) era el que realmente manejaba la parte operativa. El Chango Icazurriaga era el número uno (el Señor 5) que es una buena persona, pero practicamente no operaba. Fue compañero mío en la Cámara de Diputados.

 -El juez Julián Ercolini y la Cámara Federal porteña confirmaron que Nisman fue asesinado en el 2015, tras presentar la denuncia por encubrimiento de 5 iraníes contra Cristina Kirchner. ¿La inteligencia de Irán o los grupos paralelos de inteligencia K cree que intervinieron en el crimen o en la contaminación de la escena del crimen?

-Tuvieron que ver con el asesinato. No tengo pruebas pero sí indicios. Es obvio que para cometer un crimen de esas características se necesitan dos cosas. Un grupo muy especializado para cometer el hecho. No descarto que haya tenido que ver Irán, a través de la fuerza Al Quds. Y obviamente una estructura interna que sirvió para la inteligencia ambiental previa. No descarto que Diego Lagomarsino haya tenido que ver al dejar una pistola que necesitaba sea trazable para que no se cayera la hipótesis del suicidio. Por un lado una operación externa y por otro el apoyo de una estructura de inteligencia interna, ilegal y paralela que se desarrolla a partir del 2010 cuando Cristina Kirchner se realinea con Venezuela e Irán. La SIDE histórica y Nisman se habían convertido en una piedra en el zapato de ese giro geopolítico.

#### - Pero por qué sostiene que la ex interventora K de la AFI Cristina Caamaño destruyó la AFI y rompió los lazos de confianza con la CIA y el Mossad?

-No solo Cristina Caamaño, el proceso de destrucción comenzó en el 2014. Ella cometió uno de los peores crímenes de inteligencia que fue permitir la filtración del libro de movimientos de la AFI al enviárselo sin testar a un juez de Lomas de Zamora que investigaba el supuesto espionaje macrista. Pero qué hace un jefe de inteligencia profesional, manda la información testada. Pasó, por ejemplo, que se difundió el nombre del operador de la AFI en el Líbano y lo dejó "boleta". Se filtraron nombres reales, fuentes, destinos, objetivos y metodología de trabajo. A partir de ese momento ningún servicio extranjero nos daba información porque no se mantiene el secreto sobre sus oficiales.

- Usted fue uno de los candidatos de Pichetto y otros sectores de Juntos por el Cambio a la AFI de Javier Milei. Pero el Presidente se inclinó por un abogado, Silvestre Sívori, que se rodeó de cuatro militares retirados y terminó siendo desplazado a los seis meses. ¿Hay cierto amateurismo en la Libertad Avanza por la necesidad de que un gobierno democrático tenga un organismo de Inteligencia profesional para prevenir atentados terroristas, por ejemplo?

 En primer lugar, no tuve una propuesta formal.

#### -Pero Pichetto y la prensa tiraban su nombre...

-Es cierto que el Peronismo Republicano entregamos a Victoria Villarruel que estaba a cargo, en ese momento, de las áreas de Seguridad y Defensa le aceramos propuestas. Con el criterio de que debe ser una cuestión de Estado. Con ver lo que pasó estos seis meses, no solo hay amateurismo, hay una absoluta falta de profesionalismo. Pusieron a un abogado administrativista a manejar una estructura compleja y con las capas geológicas que dejó el kirchnerismo.

#### - Qué sabe de la política del nuevo interventor de la AFI, Sergio Neiffert, ¿seguirá los pasos de Sívori, tiene otro plan?

-No lo conozco. Pero no tiene experiencia.
Parecería que se repite lo mismo que con Sívori. Pero hay que tener mucho cuidado con este tema porque en inteligencia la improvisación, mata y ya lo sufrimos dos veces con los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA

## Del seminaro jesuita, al Comando Tecnológico con Grosso y Chacho

iguel Angel Toma entro en 1969 al colegio máximo de San Miguel que es de los jesuístas. La carrera para ordenarse sacerdote era de ocho años. Cuatro de filosofía y cuatro de teología. "En esa época la Iglesia se abrió a los laicos y podiamos terminar como sacerdotes. Pero hice más de 5 años de la carrera y dejo. Y empiezo a militar en el peronismo", recordó Toma en la entrevita.

"No milité en Guardia del Hierro, sino en al Comando Tecnológico que era un grupo de jesuístas y militares. Estaba Carlos Grosso, que era jesuíta, Chacho Alvarez, Julián Licastro, Alberto Iribarne y Galimberti. Pero el loco Galimba después se fue a Montoneros y nosotros a la PJ Regionales", agregó.

"Bergoglio no fue mi profesor en la universidad de El Salvador sino mi compañero. Cuando yo ingreso a primer año de Filosofía, Jorge estaba en el último año de Teología. Había ocho años de diferencia, más cuatro que hizo una carrera de químico", precisó.

Como "éramos unos 30 alumnos, convivimos un año juntos e hicimos un seminario sobre Patrística que es la filosofía de los padres de la Iglesia de la Edad Media. No Santo Tomás, sino otros que retoman a San Agustín y van a Platón y Aristóles y le dan a la filosofía clásica la visión del cristianismo", dijo Toma sobre su paso por la Iglesia.

Al dejar su formación católica, dio más detalles sobre su paso por la SIDE de Duhalde. Sobre la contradicción de que el ex reducidor de autos robados Carlos Telleldín esté absuelto y el ex juez Juan José Galeano, condenado, dijo que "la pregunta central es si los que entregaron la Trafic sabían que era para cometer un atentado terrorista. Ahora, participaron consciente o inconscientemente. Son delincuentes por reducir autos. Debían ser condenados. Lamentablemente, Galeano trabajó bien pero cuestiones como el pago a Telleldín no fueron convenientes para la causa".

Toma propone ahora "actualizar la legislación. No solo terrorismo, sino las nuevas amenazas. Desde el Peronismo Republicamos proponemos crear fueros judiciales específicos para terrorismo, crimen organizado y otros tipos de delitos. Son novedosos, riesgos y amenazantes. Hezbollah tiene en la Triple Frontera su principal fuente de financiamiento desde el contrabando. Allí hay un maridaje entre el Hezbollah y el Primer Comando y el Comando Vermelho a través del cual intercambian seguridad por dinero del narcotráfico. Primero, deberíamos tener una estructura de inteligencia eficiente". Para Toma el actual fiscal de la AMIA debería acceder a la base de datos de la SIDE. "Lo mismo que hizo la SIDE con Nisman a quien no se le tabicaba ningún tipo de información. El fiscal actual tiene que saber cómo respetar los protocolos de seguridad. Pero el problema es que en el 2010 la ex presidenta Cristina Kirchner decide realinearse con Irán y con Venezuela en América Latina lo que termina con la firma del Pacto con Irán".

#### TRAYECTORIA

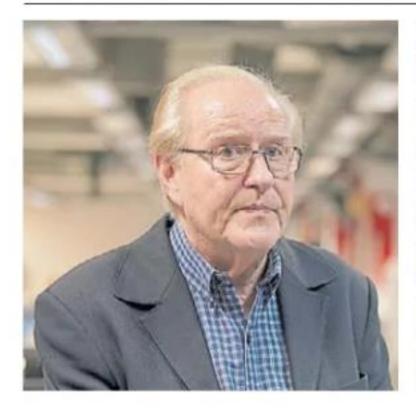

En 1973, Toma se gradua en la Facultad de Filosofía y Teología de SanMiguel, Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, Universidad del Salvador. Entre 1985 y 1997 fue Diputado Nacional y Presidente de la Comisión de Defensa Nacional y de La Bicameral de Seguridad e Inteligencia. En 1997 fue Secretario de Seguridad Interior y en 2001, Ministro del Interior. En 2002 fue Secretario de Inteligencia. Es coautor de leyes como Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia. En el plano partidario presidió el Partido Justicialista de Capital Federal.

#### AL TOQUE

Un desafío: una sociedad con movilidad ascendente.

Un proyecto: reconstruir la política como etapa superior de toda ética. Un sueño: la unidad de nuestro pueblo. Un prócer: San Martín

Un prócer: San Martín.
Un líder: Juan Domingo Perón
Un recuerdo de la infancia: andar con
mi abuelo en su viejo auto.

Una comida: el asado de tiras compartido en familia.

Una bebida: vino tinto Malbec Un equipo De Fútbol: Boca Juniors. Un placer: Escuchar Ópera Un libro: La poesía de Marechal, sobre todo la patriótica.

Una película: El Ciudadano. Una serie: No veo series. El País CLARIN - DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024

#### Disputa en el Congreso



Diputados. Fue la cámara de origen de la Ley Bases y el paquete fiscal, y por eso deberá volver a tratar los proyectos para aceptar o no los cambios del Senado.

## Crece la pelea en Diputados por los artículos que el Gobierno quiere volver a incorporar en la Ley Bases

Buscan reflotar Ganancias, Bienes Personales, la moratoria y la privatización de Aerolíneas y el Correo, artículos que se cayeron en el Senado. Los aliados alertan por el riesgo de judicialización.

#### Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

El pedido del Gobierno de reflotar en Diputados los artículos de la Ley Bases caídos en el Senado y aceptar algunos cambios introducidos, aunque otros no, abrió una discusión constitucional entre el oficialismo y la oposición. Hay bibliotecas divididas pero crece la advertencia sobre los riesgos de judicialización de algunos puntos de la norma.

La Libertad Avanza pidió una votación "mosaico": que se validen algunos artículos con las modificaciones introducidas por el Senado -como el del RIGI- pero se insista con la redacción original tanto en puntos que salieron rechazados como Ganancias y Bienes Personales-como los modificados como el de privatizaciones, en el que se eliminó del listado a Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino.

La polémica surge a raíz de la interpretación del artículo 81 de la Constitución que establece que la cámara de origen (en este caso Dito venido en revisión "con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria". "La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora", señala.

Fue un diputado radical, el formoseño y ex juez Fernando Carbajal, el primero en plantear el tema. "Diputados no puede insistir con Moratoria Previsional, Ganancias ni Bienes Personales. Lo que el Senado rechazó quedó afuera. El sistema es bicameral, ambas Cámaras deben aprobar", sentenció. Hay juristas, como Andrés Gil Domínguez, con la misma postura.

Este sábado se sumó a la cruzada el gobierno de Chubut, conducido por Ignacio Torres (PRO), quien ya acudió a la Justicia contra el Gobierno de Javier Milei en otras ocasiones. Aseguran que Diputados no tiene la potestad de insistir con Ganancias y que es "inconstitucional".

"No se puede concebir en un sistema bicameral que un tributo sea creado únicamente por la voluntad putados) puede **aprobar el proyec-** afirmativa de una sola cámara, espe- no. "Diputados puede insistir en la no que lo hicieron porque de lo Gabriel Bornoroni. **•** 

cialmente cuando ha existido un rechazo explícito por parte de la otra. Esto va en contra del principio de legalidad", apuntó el vice de Torres y ex diputado Gustavo Menna.

En Unión por la Patria prefieren no develar su estrategia y no quisieron hacer declaraciones a Clarín, pero la diputada de esa bancada, especialista en temas jurídicos, Carolina Gaillard, declaró días atrás en radio: "El artículo 81 habla de adiciones o correcciones, no habla de rechazo. Nosotros entendemos que el rechazo hace que Diputados no debiera tratarlo".

Pero en la vereda del frente, tanto el oficialismo como el grueso de los bloques dialoguistas retrucan ese análisis con otros argumentos legales y presentan antecedentes como pruebas.

En líneas generales apuntan que tanto la Ley Bases como el Paquete Fiscal fueron aprobados en general por el Senado y que, por ende, el rechazo parcial de un artículo equivale a una modificación que ahora Diputados, como cámara de origen, tiene derecho a aceptar, o

redacción originaria. En todo o en parte, en los artículos que no se incluyeron en el dictamen, en los que se retiraron al votar, o en los que se rechazaron. Todos son, a efectos parlamentarios, modificaciones", apuntó el ex diputado y actual asesor radical, Alejandro Cacace, profesor de derecho constitucional.

Ponen sobre la mesa, además, un acta de 1995 firmada por el entonces vicepresidente Carlos Ruckauf y el titular de Diputados, Alberto Pierri, en el que acordaban "compatibilizar la interpretación" del artículo 81. Señalaban que la cámara de origen puede "aprobar algunas modificaciones y desechar otras" de la cámara revisora. También recolectan el caso de otras leyes aprobadas así.

En el caso del artículo de privatizaciones, en la que el oficialismo sacó a Aerolíneas y al Correo del listado, la discusión se torna más política y los bloques ponen en juego la fiabilidad de los acuerdos con el Gobierno. Pero el jefe de Gabinete plantea que sacar a esas empresas no fue un compromiso, sicontrario se les iba a caer el artículo. Tanto los opositores más acérrimos como los dialoguistas advierten al Gobierno sobre la judicialización de esos puntos sensibles, como Ganancias.

"No me deja de llamar la atención la impericia del gobierno de no haber logrado que en la Cámara que nuclea a las representaciones de las provincias se apruebe un impuesto que se coparticipa a los gobernadores. Y advierto que ese error de gestión parlamentaria puede traer problemas de judicialización", sentenció el jefe de la bancada radical, Rodrigo De Loredo, en diálogo con Clarín.

Sobre todo teniendo en cuenta que el sistema de control de constitucionalidad en Argentino es difuso, es decir que cualquier tribunal, de cualquier grado, fuero y jurisdicción tiene el deber y la facultad de analizar los planteos de ese tipo que reciban. "Espero que no ocurra. Tenemos que terminar con la cultura política de poner siempre palos en la rueda", afirmó a Clarín el presidente del bloque de LLA,

El País

#### Entrevistas: Jazmín Bullorini

#### Rodrigo de Loredo. Unión Cívica Radical

## "Diputados está facultado a insistir con su proyecto si se rechazó una parte"

#### -¿Considera que se pueden reflotar artículos de la Ley Bases caídos en el Senado?

-La mayoría de nuestro bloque sostiene que la correcta interpretación constitucional faculta a Diputados a insistir con su proyecto original cuando se rechazó una parte del mismo. La supresión del capítulo de Ganancias y Bienes Personales configura en sí una modificación al texto y así tiene que ser interpretada. Sobran los

antecedentes jurisprudenciales que sostienen esta mirada.

#### -¿Y en el caso del listado de privatizaciones que se modificó antes de votar?

-La privatización de Aerolíneas tiene que ser aclarada. Hay que ver si contó con un acuerdo de senadores y el Gobierno, o si simplemente no obtuvo el número en el recinto.

-¿Por qué cree que hay constitucionalistas y diputados que argu-

#### mentan que no se puede?

-Quienes desde la academia sostienen lo contrario son una minoría, que en esta ocasión son abrazados por un sector político que al margen de esta discusión la única voluntad que tienen es que le vaya mal al gobierno.

#### -¿Puede ocurrir entonces que trabajadores paguen Ganancias porque una sola Cámara lo aprobó?

 -Llama la atención la impericia del Gobierno de no haber logrado que en el Senado, que representa a



Radical. Rodrigo De Loredo.

las provincias, no se apruebe un impuesto que se coparticipa a los gobernadores. Advierto que ese error de gestión parlamentaria puede traer problemas de judicialización, puesto que tenemos un

sistema de control difuso de constitucionalidad que permite que cualquier juez termine opinando en la materia y los contribuyentes afectados, legitimados por el planteo, son cientos de miles. ■

#### Gabriel Bornoroni. La Libertad Avanza

## "Valoro a los radicales que dieron media sanción y espero que vuelvan a hacerlo"

#### -¿Es legal volver a insistir con los artículos de Ganancias y Bienes Personales que fueron rechazados por el Senado?

-Sí. La cuestión del "rechazo" se da cuando la cámara revisora vota en contra de un proyecto en general, eso no fue lo que ocurrió en esta oportunidad. La Ley se aprobó en general. En discusiones como esta los antecedentes son los que más claridad pueden traer y hay varios.

Cuando se sancionó la Ley 26.529 en 2009 hubo una situación similar y la cámara originaria insistió con el articulado original.

-¿Y Privatizaciones? Porque ahí fue el Gobierno el que sacó a Aerolíneas y al Correo del listado antes de que se vote. Hay senadores que creen que faltan a su palabra si los vuelven a incorporar

-Nuestra posición es que Aerolíneas y el Correo deben sanearse y privatizarse, porque no podemos seguir pidiéndole a la gente que pague el déficit de empresas públicas que van a pérdida.

#### -La UCR del Senado sacó un comunicado pidiendo que respeten los acuerdos.

-No puedo opinar de lo que sucede al interior de otros partidos. Valoro a los diputados de la UCR que acompañaron la media sanción y espero que vuelvan a hacerlo.



Libertario. Gabriel Bornoroni.

#### -Si lo aprueban, ¿temen que se judicialice?

-Espero que no, que todos entiendan que estas leyes las pide la sociedad argentina y las necesita el presidente Javier Milei para sacar adelante el país. Tenemos que terminar con la cultura política de poner siempre palos en la rueda. ■

#### Oscar Agost Carreño. Hacemos Coalición Federal

## "Si hay dos bibliotecas distintas, la decisión termina siendo política"

#### -¿Por qué concuerdan en que se puede volver a votar Bienes y Ganancias, artículos caídos en la votación del Senado?

-La Constitución de 1994 establece un mecanismo con una preferencia para la Cámara de Origen para conformar las leyes e insistir. En 1995 los presidentes de ambas cámaras firman un acta acordando que se puede insistir también parcialmente. Hay cerca de 10 leyes importantes que se han aprobado con este mecanismo, entre ellos un presupuesto, una ley de salud pública, una reforma de la ley de concurso y quiebra. Y cuando llegó un caso a la Corte Suprema, que el caso Barrick, en 2019 el fallo plantea que no es judicializable la interpretación política que hace el Congreso porque es una decisión de otro poder del Estado que en la medida que no sea violatoria de claros derechos no puede ser resuelta por los jueces.

#### -Pero hay dos bibliotecas sobre el tema...

-Por eso, cuando tenés dos bibliotecas, la decisión termina siendo política, y los antecentes de Diputados, con una reafirmación de la Justicia, han ido para ese lado. Ha sido unánime ese criterio y jurídicamente está cubierto.

#### -¿Hay algún punto de los que el Gobierno propone retocar que crean que no se puede?

-En el caso de la moratoria pre-



Hacemos Coalición Federal. Oscar Agost Carreño.

visional. Ahí no es posible insistir porque el miembro informante del oficialismo sacó ese tema del proyecto antes de la votación en general. El argumento que nos permite incorporar cosas que han sido votadas, es el mismo que nos dice que no se puede incorporar aquello que no ha sido votado. El País CLARIN - DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024



Encuentro. Milei, Francos y Karina junto a los gobernadores Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir y Osvaldo Jaldo.

## Milei se arrima a las provincias con fondos y obras públicas

El Gobierno transfiere obras a los gobernadores y, además, se compromete a financiar otras. Los aportes del Tesoro empiezan a crecer en los distritos.

#### Guido Carelli Lynch

gcarelliclarin.com

"La obra pública se termina. Hay que cortar en las partidas donde la política roba, por ejemplo, la obra pública", declaraba Javier Milei 24 horas después de haber sido electo presidente.

Siete meses más tarde, a un paso de sancionar la Ley de Bases y el paquete fiscal, las primeras normas de su administración, el mandatario que no quiere dejar de ser un outsider empieza a incorporar las bondades del **toma y daca** de la política para lubricar voluntades y lograr objetivos concretos.

La unción de Guillermo Francos como jefe de Gabinete camina en esa dirección. Después de ser ascendido, el ex diputado, presidente del Banco Provincia, director del BID y ministro del Interior empezó a cumplir con algunos de los reclamos que arrastraban los gobernadores desde los primeros días de la gestión. En el último mes, doce provincias firmaron con el aval de Francos y la rúbrica del secretario de Obras Públicas del ministerio de Economía, Luis Giovine, acuerdos marco para reactivar obra pú- cumán y, los últimos en sumarse,

blica que estaba dormida.

El Gobierno publicita cada vez que puede que esos convenios -que no se publican en el Boletín Oficial, pero a los que tuvo acceso Clarínsignifican el traspaso de obras nacionales a las provincias para no afectar el equilibrio fiscal que tanto enorgullece a Milei y a Luis Caputo.

La letra chica de esos acuerdos -el primer paso antes de los convenios

#### Milei empieza a incorporar las bondades del toma y daca político.

específicos-ratifica la obligación y la voluntad del Gobierno de que el Estado nacional se haga cargo del mantenimiento de rutas y obras nacionales.

En la lista solo se anotan, por ahora, distritos gobernados por ejecutivos provinciales cuyos legisladores resultaron vitales para la aprobación de la ley Bases en las dos Cámaras: Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta, TuMisiones y Santa Cruz.

Existen razones prácticas y políticas que explican el asterisco en la narrativa libertaria, una muestra de pragmatismo que desafía el relato oficial, como ya había pasado con las postergaciones de aumentos de tarifas, que el ministro de Economía prometió al FMI que corregirá en los próximos meses.

Entre las primeras sobresale la idea de que los acuerdos constituyen una señal clara de que las obras se harán, un detalle que ayudará para garantizar la estabilidad financiera de las empresas contratistas y evitar una ola de juicios contra el Estado con denuncias penales para funcionarios nacionales y provinciales.

Por otro lado, representa un puente extendido de cara al futuro a los gobernadores mucho más concreto que las invitaciones del Presidente al nuevo Pacto de Mayo. "Se tiene que empezar a tratar el 2025. Sobre todo, con las provincias aliadas. Si no dan algún incentivo para seguir acompañando el cambio, se va a poner muy dificil", pronostican cerca un mandatario que acompañó sin fisuras la ley ómnibus en todos sus formatos.

que se transfieren a las provincias, aquellas que seguirá financiando la Nación y las que se someterán a auditorías antes de decidir si se completarán y con qué recursos.

La luz verde para la inversión en obras convive con la decisión de cerrar programas de obras más acotadas para mejorar la infraestructura en barrios que fueron banderas del kirchnerismo como "Argentina Hace", "Reconstruir" y "Casa

#### Muchos gobernadores aliados se quejaban porque el Presidente nunca los recibía.

Propia-Construir Futuro". También con las quejas de los distritos que no fueron beneficiados como explicitó el santafesino Maximiliano Pullaro en el acto que compartió con Milei el jueves en Rosario.

No hay plata, pero mes a mes empiezan a aparecer más fondos que el Gobierno envía de manera discrecional a las cuentas de algunos distritos. El goteo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se disparó en las primeras dos semanas de ju-Los convenios incluyen las obras **nio**, según las cifras públicas del para pocos.■

ministerio de Economía. En enero. se repartieron apenas mil millones de pesos. Se sumaron \$5 mil millones en febrero y apenas \$1.300 millones en marzo. La cifra creció \$3 mil millones en abril y \$2.500 en mayo hasta alcanzar un acumulado de \$12.800 en mayo.

En los primeros 16 días de junio, el acumulado de los ATN saltó hasta un techo de \$20.300 millones porque el Gobierno comprometió \$7.500 millones para Misiones, después de que el paro policial y docente pusieran en jaque a la gobernación de Hugo Passalacqua a fines de mayo.

El resto se repartió entre 6 provincias. Entre Ríos (\$3800 millones) lidera el ránking de los ATN que ya se pagaron. Completan el lote de las "privilegiadas" Corrientes, Santa Fe, Chubut, Jujuy y Corrientes. Las cifras, de todos modos, son irrisorias al lado de los desembolsos del electoral 2023.

La cuenta recaudadora de los ATN -el 1 por ciento de la coparticipación-crece más que la proporción que se reparte y el gobernador de La Pampa, que no recibió un peso, demandó al Estado nacional por los fondos que el Estado retiene. La provincia que gobierna Sergio Ziliotto es también una de las 13 que espera por los fondos de las cajas jubilatorias. El jefe de bloque de diputados del peronismo Germán Martínez denunció que con esas partidas el Gobierno cubre algunas de las partidas que dejó de transferir como las del Fondo de Incentivo Docente.

El colaborativo Osvado Jaldo fue uno de los 4 gobernadores que se apersonaron el jueves en la Casa Rosada para inaugurar una nueva etapa del vínculo entre Milei y los mandatarios provinciales: los mano a mano que el libertario tanto resistió, luego de recibir a todos el 19 de diciembre. En el Gobierno aseguran que no hay reuniones comprometidas, aunque se espera que buena parte de los gobernadores visiten la Capital el martes, el mismo día en que Milei regresará de su gira, para asistir al Encuentro Federal por la Memoria que organiza la AMIA que también contará con la presencia de Francos. ¿Coincidirán las agendas?

Los mandatarios provinciales se quejaban hasta ahora de la falta de interlocución directa con el Presidente que no los atendía ni presencialmente ni por teléfono. "Le votamos todo y nos trata igual que a (Axel) Kicillof', ironizaba un referente del PRO.

El día de la Bandera, en Rosario, el Presidente volvió a tenderle la mano a la oposición para invitar a gobernadores, ex presidentes, la Corte -a todos los representantes de "la casta" en su conjunto, según el glosario liberatario- para plasmar el relanzado Pacto de Mayo en Tucumán el 9 de Julio. Además de palabras, pone a disposición gestos y recursos, aunque por ahora sean

## MAQUINAR

## CONSTRUIMOS BUENOS NEGOCIOS

El marketplace para comprar y vender maquinaria usada.





#### COTIZACIÓN

Evaluamos el valor de tu maquinaria vial usada con precisión y transparencia. Obtené una cotización justa y competitiva.



#### VENTA

Con Maquinar, vendé tu equipo de manera rápida y al mejor precio, con la garantía de un proceso seguro y sencillo.



Dale nueva vida a tu maquinaria con nuestro servicio de renovación. Mejorá la funcionalidad y eficiencia de tu equipo con nuestras soluciones.



10 El País

## Los mensajes de Milei y los planes de Caputo

LA INTIMIDAD DEL PODER





a inflación pasó a un tercer plano. A la gente ya no le preocupa tanto", les dijo Javier Milei a los cuatro gobernadores con los que se reunió el jueves en la Casa Rosada para empezar a darle forma al demorado Pacto de Mayo, que ahora fue concertado para el 9 de Julio en Tucumán. El Presidente cree que la desaceleración de precios es su principal logro de gestión y asegura que, después de un leve repunte que se producirá en junio por la suba de tarifas, en los próximos meses se profundizará la tendencia a la baja para reducirse a la mitad el año próximo. Atribuye a esa merma que los economistas le cuestionen el tipo de cambio y hablen de inconsistencias en el programa económico: "Es pura envidia", los maldice. Ubica en la cima de ese grupo de escépticos a Miguel Angel Broda y a Carlos Melconian, pero, de a poco, también va incorporando a Domingo Cavallo, a quien prefiere no criticar, acaso para no caer en su propia trampa: hasta hace muy poco lo calificaba en público como el mejor ministro de Economía de la historia.

A los mandatarios provinciales les pidió que no presten atención a los malos augurios, ni de los economistas ni de otros protagonistas del *Círculo Rojo*, como ciertos empresarios y periodistas, por los que profesa la misma aversión. Les dijo que, una vez que la Ley Bases pase el último filtro de la Cámara de Diputados, el país iniciará un camino hacia la baja de impuestos, primero, y hacia el crecimiento, después.

Fe y esperanza, como diría el último libertario, no le faltan, pese a que los mercados viven días de desconcierto y a que en algunos rubros -el de la construcción, el automotriz y el comercio- la actividad se desploma y se traduce en pérdidas de puestos de trabajo.

En la cita en Balcarce 50, el tucumano Osvaldo Jaldo, el salteño Gustavo Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil y el jujeño Carlos Sadir se comprometieron a seguir apoyando al Gobierno. Prima entre ellos una suerte de reconversión, en especial de los tres primeros, que son peronistas y apostaron por Sergio Massa. Al menos dos de ellos felicitaron ese día a Milei por el discurso que venía de dar en Rosario por el Día de la Bandera, en el que pidió que se dejen a un lado las "anteojeras partidarias". El mileísmo los considera aliados. El kirchnerismo se espanta.

Jaldo se puso meloso para agradecerle a Milei que el Pacto de Mayo -al que pretenden sumar desde ex presidentes hasta integrantes de la Corte Suprema- se haga en su provincia. "Yo sé que te gustan los dulces", dijo, y le regaló diez bolsas de nueces confitadas. El encuentro duró apenas media hora, pero hubo un clima de celebración.

"¿Vos sabías que yo también canto, Javier?", sorprendió Sáenz. El salteño encendió el celular y mostró un video de TikTok en el que canta con Los Palmeras y el Chaqueño Palavecino durante el aniversario número 100 de la fundación de Tartagal. "Ah, pero este es peor que yo", dijo el jefe



Grito. El Presidente Javier Milei, durante sus días de gira por Europa CESARO DE LUCCA

de Estado frente a los otros tres gobernadores, que no paraban de reírse. Milei encontró la excusa perfecta para cerrar el encuentro en la piel de Leonardo Favio, como hizo alguna vez en el programa de Guido Kaczka. Se puso a cantar a capela unas estrofas de "Ella ya me olvidó". Un deleite.

El Presidente alargó el entusiasmo al salir. Se acercó caminando hasta las rejas que separan la Casa Rosada de la avenida Rivadavia y saludó a la gente, algo que hace habitualmente, incluso cuando no hay periodistas a la vista: suele bajarse del auto cuando lo reconocen y entablar pequeños diálogos con desconocidos. Allí, dicen en su equipo, radica su fortaleza, en conservar el apoyo popular, al menos el de quienes hicieron posible el batacazo electoral, que hasta el momento no le pasan facturas por el brutal ajuste de la economía. La culpa es de Cristina o de Alberto Fernández, incluso de Mauricio Macri si es necesario. Nunca del libertario.

La percepción de Milei coincide con cierto cambio de expectativas que registran algunos analistas de opinión pública. A medida que la inflación afloja surgen nuevas demandas, que podrían alterar la agenda y el comportamiento del Ejecutivo, que sigue esas mediciones, al menos las propias, como si fueran una biblia.

Ya no es la suba de precios el principal reclamo de los argentinos, como ocurría en diciembre. La preocupación comienza a virar hacia la desocupación y la inseguridad. El primer ítem es recurrente: cuando a la gente se le pregunta cuál es su principal temor, muchos responden sin vacilar: "Quedarme sin trabajo". Sin embargo, los votantes de La Libertad Avanza ratifican que su líder "está haciendo lo que hay que hacer". En algunos distritos clave, como Córdoba -que podría transformarse en un bastión del mileísmo, como antes lo fue del PRO-, el respaldo se mantiene muy alto. Eso explica por qué el gobernador Martín Llaryora ya no se muestra tan crítico de Milei; hasta se apuró a confirmar ayer que estará presente en Tucumán a firmar el Pacto de Mayo.

#### En la reunión con los gobernadores, Milei se puso a cantar una canción de Leonardo Favio.

La profundidad del ajuste, el respaldo popular y el estilo de Milei siguen siendo materia de estudio, cuando no de estupor, para la política tradicional. Dice un dirigente peronista que ocupó cargos ejecutivos y un rol destacado en el Congreso: "Yo ya no hago más pronósticos, ya perdí varias batallas. Sigo viendo a un loco en el poder, que se saca selfies y no tiene sustento político. Si yo fuera él estaría infartado frente a tantos problemas, pero él actúa como si nada y la gente le cree y siente que el futuro puede ser mejor".

Santiago Caputo, el gurú de Milei, sabe que no hay posibilidades de sostener el apoyo en el mediano plazo si no se empieza a ver la luz. Lo charla con frecuencia con su jefe y con Karina, que para él son casi la misma persona. Milei, por lo pronto, ya no dice que está feliz de la vida con el Gabinete. Asume que algunas piezas no encajaron en su esquema inicial (en las últimas horas la ligó Nicolás Posse, como si él mismo no le hubiera dado un poder rutilante antes y después de asumir) y que se necesita un retoque. Lo va a impulsar cuando regrese de su gira europea, que coincidirá casi con el último paso de la Ley Bases por Diputados.

Milei envía mensajes, cada vez más subidos de tono y desafiantes a su propia tropa. En una entrevista con Jonatan Viale en TN dijo que nadie le tocará "el culo" a Luis Caputo. Respalda muy seguido a Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano que amagó con irse varias veces, y, puertas para adentro, pidió que dejen de atacarla. En sus charlas a solas con Milei, la ministra se ha quejado de operaciones que parten del propio Gobierno y que buscan desestabilizarla frente a un ministerio inmenso y, para muchos, inmanejable.

Milei amenaza con echar a quienes propician aquellas operaciones. También debió negar que Diana Mondino vaya a dejar la Cancillería. Demasiado desgaste por sostener lo obvio -que él es el jefe, como dijo en la entrevista- a menos de siete meses de haber inaugurado su administración.

Mientras las internas no cesan, Milei designará como ministro -de modernización o de desregulación- a Federico Sturzenegger, un duro entre los duros, que ya conversa con "Toto" Caputo ("tendrán que convivir", dijo Milei), pero que difícilmente se mantenga dócil en el ejercicio de su tarea.

Caputo prepara la rebaja del impuesto País para después de la sanción definitiva de la Ley Bases. Hay quienes dicen que será inmediato. Llevará el impuesto del 17,5% actual al 7,5%, que es el porcentaje que estaba fijado cuando se fue Alberto Fernández. Caputo le dijo a su equipo que compensará esa plata con Ganancias, Bienes Personales y la moratoria impositiva. Pero su apuesta de fondo es otra.

El economista apunta a sacar el cepo cambiario de a poco y maneja una fecha que no comparte con nadie para su liberación definitiva: fin de año. "Sería un lindo regalo de Navidad para todos", confía un miembro del gabinete económico.

Antes de eso, Argentina deberá entablar un nuevo acuerdo con el FMI. Esas negociaciones aún no se iniciaron de modo formal y podrían demorar entre cuatro y seis meses. Milei y Caputo quieren un préstamo de entre 10 mil y 15 mil millones de dólares para que la liberación del cepo no se convierta en un riesgo para la cotización del dólar oficial.

El organismo, desde luego, pondrá condiciones. Quiere un dólar más alto, que la plata del préstamo no se use para intervenir en el mercado, que desaparezca el dólar blend, que se mantenga el ajuste fiscal, que haya consenso entre oficialismo y oposición para reformas drásticas y que se proteja a los sectores más vulnerables.

Podría pedir también, ya que estamos, un pase de magia. ■





de Lunes a Domingo

PERFUMERIA, PAÑALES Y PROT FEMENINA





ACEITE, ARROZ Y POLENTA



TE, CAFÉ Y **AZUCAR** 



detergente y lavavajilias Esencial



QUESOS, PASTAS FRESCAS, TAPAS EMPANADAS Y PASCUALINAS



EN: FIDEOS MAROLIO x 500 grs - FIDEOS MOLTO HUEVO E INTEGRAL x 500 gr - PURE MOLTO x 200-340 y 520 gr - SALSAS MAROLIO x 200 gr - ARVEJAS MOLTO TR x 340 gr -VINAGRE MOLTO - ARROZ MOLTO - LOMO ATUN MOLTO - MAYONESAS MOLTO - PAPEL HIG ESENCIAL BLANCO - JABON EN PAN ESENCIAL





**GALLETITA MEDIATARDE x** 315 grs. Polo.s kg/t-2063,17 Cod: 8682



POLENTA PRESTOPRONTA x 490 grs. Pole.x kg/t 1632,45



ARROZ MAROLIO LARGO FINO x 1 kg. Pols.x kg/t 1499,90



Polo.x kpt: 949.90 x 1 kg



Policx kg/t: 749,96 Cod: 322



ACEITE NATURA GIRASOL x 1,5 lt. Prio.x kg/t; 1533,27 Cod: 124



Polo.x kg/t: 4305,28 God: 15391



CAFE DOLCA TRAD-SUAVE D/PACK x 170 grs. Cod: 24422-24421



YERBA TARAGUI-UNION MANANITA x 1 kg. Cud: 26381-26379-26377



TE LA VIRGINIA x 25 sag. Pelex Rg/L 10006,00



LECHE LA SERENISIMA x 1 lt. Policx kg/t 1409.90 Cod: 16429-16431



Point kg/t 5609,90



GASEOSA PEPSI-SEVEN UP x 3 lt. Polo.x kg/t: 716,63

Ood: 24429-24430



Pcia.x kg/t: 636,06 Cod: 7790-7792-24061-7791-7795-7797-



Polo.x kg/t: 5699,90



Policx kg/1: 1659,90



VINO TORO BCO T/B x 11t Polis x kg/1:999,98



Polo.x kg/1: 2973,20



Pcio.x kg/t: 1124,75



Polo.x kg/t. 1166,63



Policia kg/1:2999,80



God: 1107-11603-26806-17428-21647-



Polox kgd: 674,95 × 2 lt.



Pcis.x kg/l: 000,00 Cod: 15040-6803-6756-6757-26063-



SHAMPy ACOND SEDAL x 340 ml. Poin.x kg/t: 674,95 God: 4707-4766-23695-24071-27423-



ANTITRANS, REXOMA FEM Cod: 24185-12824-24184-2758-13829-



x 125 grs. Cod: 20122-20128-20133-20134-20129



Polox Np/1: 17141,43 Cod: 4005



HIPERPACK Pols.x kg/l: 0.00 Cod: 16205-16206-16207-16194



4 x 30 mt. Prinx kgd: 14000,17

#### MIERCOLES



Banco Nación BNA\* MODO

Todos los miércoles únicamente con tarjeta de crédito pagando con QR

**DESCUENTO** \$10.000 por semana



**♦ CABAL** 



MODO Pagando a través de MODO y Credicoop Móvil

> Tope de reintegro: \$9.000 por semana por transacción Todos los jueves hasta el 27/06/2024

Las fotos son ilustrativas. Prohibido arrojar a la vía pública. Ley Nro. 260. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Maxiconsumo S.A. Empedrado 2571 Cap. Fed. CUIT 30-66300584-3. Precio unitario válido comprando por bulto cerrado, para todo el territorio argentino, excepto Río Grande. Todos los productos publicados son de origen argentino, (excepto los expresamente indicados). Precios válidos del 24/06/2024 al 30/06/2024 inclusive y/o hasta agotar stock disponible de 100 unid/kg. de cada producto en todas las sucursales, lo que ocurra primero.

El País CLARIN - DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024

# assischer Liberalismus. Für die Freiheit. Klassischer Lib Für die Freihe schaft

En Alemania. Javier Milei recibe un premio junto al director de Instituto de Estudios Económicos de Kiel, Stefan Khoots. EFE

## En Alemania, Milei defendió el plan económico y las reformas

Le dieron otro premio y volvió a cargar contra la herencia del gobierno K. Dijo que sus cambios son "cinco veces" más grandes que los de Menem.

En la segunda escala de su nueva gira europea, el presidente Javier Milei disertó en Hamburgo, Alemania, donde recibió el Premio de la Sociedad Hayek y afirmó que le ganó la batalla a los socialistas, a quienes tildó de "tan violentos" porque su plan para rebajar la inflación e impulsar la recuperación económica está funcionando.

"Con los indicadores de abril y mayo se empieza a ver el signo de recuperación. No solo hemos dado la batalla cultura sino que ahora la estamos llevando a cabo en los he-

chos y el motivo por el cual los socialistas están tan violentos es porque está funcionando y se les está cayendo la mentira", arremetió Milei, que habló durante una hora en la sociedad de la escuela de la economía austríaca Hayek-Gesellschaft.

Al igual que anoche en el Real Casino de Madrid, donde recibió una distinción del Instituto Juan de Mariana, el libertario volvió a remarcar que heredó del Gobierno anterior un déficit fiscal del 15 % del PIB-cinco puntos en el Tesoro

y diez en el Banco Central-, además de una inflación que iba a un ritmo del 17.000 % anual con una inflación mayorista del 54 %.

"En la última observación fue del 3,5 %", es decir en torno al 50, siendo demasiado alta, pero con respecto al 17.000 % anterior "es un logro enorme". "Decidimos emprender un ajuste. Hoy les digo que seis meses después hemos hecho el ajuste fiscal más grande de la historia" de Argentina, señaló Milei, que estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Explicó que su equipo no realizó expropiaciones ni introdujo controles de precios, "ni directos ni inducidos", ni tampoco controlaba el tipo de cambio: "Lo estamos logrando en un contexto de plena libertad y de recomposición de precios relativos. Obviamente esto no iba a ser libre de costos. Pero nosotros siempre les dijimos a la gente a la cara, les dijimos que no hay plata, que iba a ser duro, que el inicio iba a ser complicado, pero que si lo hacíamos iba a empezar a haber buenos resultados".

Milei admitió que el primer trimestre este año fue duro, pero la caída fue "menos de la mitad de la peor caída del 2002, que fue del 16%", sostuvo. No obstante, remarcó que contra todos los pronósticos que decían que no iba a ser posible un ajuste de semejante tan grande, "lo hemos hecho". Agregó que "lo que se empieza a ver en los primeros indiccadores de abril y mayo es que empieza a haber signos de recuperación, crecimiento".

El presidente sostuvo: "Defiendan las ideas con pasión y crean en las ideas porque funcionan". Y añadió: "No solo que la política no nos acompañó en estos primeros meses de gestión. No nos votó ninguna ley, fue una máquina de impedir todo el tiempo. No solo no nos

#### Milei dijo que los socialistas "se ponen violentos".

ayudaron, es que además desde el primer momento intentaron hacer un golpe de Estado. A pesar de todas las trabas, los ataques de desestabilización, estamos saliendo exitosos, está la actividad recuperándose".

A su vez, Milei recalcó que la ley de Bases es la "reforma estructural más grande" desde la de Carlos Menem, hasta señaló que es "cinco veces más grande".

El presidente se mostró además convencido de que con las reformas estructurales el país dará un salto en el índice de libertad económica grande, "similar al que tienen Alemania o Francia". "Pero nosotros queremos más libertad económica", dijo, aspirando a ser como Irlanda y después "el país más libre del planeta".

Milei, compartirá hoy un encuentro sin honores ni conferencia de prensa con el canciller de Alemania Olaf Scholz. El Ejecutivo alemán había anunciado previamente una reunión bilateral entre el mandatario argentino y Scholz, pero ahora será en formato ampliado con las dos delegaciones.

## Pullaro y Llaryora irán al nuevo Pacto de Mayo en Tucumán

Luego de que Javier Milei relanzara la convocatoria para el postergado Pacto de Mayo, el cual se firmaría el próximo 9 de julio en Tucumán, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que suscribirá y planteará "sumar dos puntos". Al mismo tiempo, Martín Llaryora (Córdoba) también dijo que va a "acompañar" al Presidente.

Presidente había planteado, desde luego que yo como gobernador de la provincia de Santa Fe voy a estar", respondió Pullaro al ser consultado sobre la posibilidad de que participe del dilatado Pacto de Ma-

En diálogo con radio Mitre, el mandatario provincial destacó: "Intentaremos sumar algunos puntos como debe ser el fortalecimiento "Si son los mismos puntos que el del sistema productivo: hacia dón-

de va la República Argentina, qué quiere producir y qué le quiere vender al mundo. Para nosotros eso es campo e industria".

"También el fortalecimiento del sistema educativo de la República Argentina. Nosotros necesitamos conocimiento para poder desplegar todo nuestro potencial", agregó. Consultado acerca de si pedirá sumar dos puntos más a los diez ya

tros pediríamos al menos debatirlo, ponerlo en la mesa de debate".

Al encabezar el acto por el Día de la Bandera en Rosario, Milei expresó: "Quiero aprovechar este día con la bandera argentina flameando en el cielo, avanzada ya la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, para convocar a que nos encontremos la noche del 9 de julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo y finalmente empecemos juntos a dar vuelta la página de nuestra histo-

En su convocatoria, el Presidente incluyó a "todas las autoridades políticas, gobernadores, dirigentes, los ex presidentes, la Corte Supreconocidos, Pullaro precisó: "Noso- ma, los empresarios, los trabajadores y toda la ciudadanía"

El gobernador cordobés Martín Llaryora también confirmó que estará presente el próximo 9 de julio en Tucumán. "Vamos a acompañar al Presidente Javier Milei en la firma del acuerdo propuesto por su gobierno para el mes de julio, en Tucumán. Teníamos previsto hacerlo en Córdoba, el pasado 25 de mayo. Lamentablemente no se pudo, pero por supuesto estaré el 9 de Julio en Tucumán", adelantó.

"En un momento de crisis como la que tenemos, debemos estar más juntos que nunca, tirando para el mismo lado. Yo pienso siempre en sumar, no en restar. Creo que hay que ser parte", dijo. ■

El País 13

## Ahora Ferraresi acusó a La Cámpora de manejar "cajas" y operar contra Massa

El intendente de Avellaneda criticó al sector de Máximo, después de que Mayra Mendoza lo trató de "cagón".

#### **Pedro Gianello**

pgianello@clarin.com

Faltan tres años para el cierre de listas de cara a las próximas elecciones a gobernador en la Provincia de Buenos Aires pero la interna entre un sector del peronismo y La Cámpora escala con fuertes críticas cruzadas. Después de que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza tratara de "cagón" al jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi redobló la apuesta y encabezó otro acto en territorio camporista, esta vez con graves acusaciones a la agrupación de Máximo Kirchner.

Temprano para los tiempos electorales, Ferraresi se puso al frente de los dirigentes bonaerenses que entronan a **Axel Kicillof** con vistas a construir una candidatura opositora a Javier Milei. Pero de fondo asoma la pelea por la sucesión a gobernador, aunque al escarbar un poco emerge otro conflicto: **el límitea las reelecciones indefinidas** de intendentes, concejales y legisladores, a los que **se les terminan los mandatos**.

Ferraresi, que busca ponerle a Kicillof el traje de candidato para la Casa Rosada -y de paso quedarse él mismo con el de gobernador-, primero encabezó un plenario en Quilmes, que fastidió a la intendenta camporista Mayra Mendoza. El encuentro en la sede de la agrupación "Peronismo por la Soberanía", en el Barrio Iapi de Bernal Oeste, no tuvo invitación para la jefa comunal local, que lo consideró como una provocación.

En ese plenario, Ferraresi impulsó el lema "Todos con Axel" y desafió abiertamente a La Cámpora y a Cristina Fernández de Kirchner de cara a las elecciones del año que viene: "La lapicera no la van a tener los mismos de siempre". Mayra Mendoza se enfureció porque entiende que el gobernador no puede estar ajeno y, en un acto en La Plata, le hizo saber su enojo a Ferraresi con Kicillof delante: "Sos un cagón". Ferraresi redobló la apuesta y este viernes encabezó un acto en Lanús, distrito conducido por otro camporista, Julián Álvarez, que el año pasado venció a Diego Kravetz después de ocho años de gestión de Juntos por el Cambio con Néstor Grindetti. En

el club 6 de marzo de Villa Obrera, Ferraresi afirmó: "Estamos buscando que haya consecuencias. Desde el año 2009 al año 2023, de ocho elecciones perdimos seis. Si no somos capaces de analizar por qué perdemos elecciones es muy difícil construir un triunfo electoral".

Ferraresi, que pidió licencia como intendente para asumir como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat del gobierno de Alberto Fernández entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022, le apuntó a La Cámpora por las internas sin mencionarla. "Había una interna muy fuerte adentro del Gobierno, con sectores que estaban en contra del gobierno pero que manejaban todas las cajas más importantes. Sin embargo, el resultado era complicado", afirmó en el acto al que lo acompañaron su esposa, la ex diputada nacional Magdalena

#### Ferraresi impulsa a Kicillof como candidato presidencial

Sierra, y su mano derecha en el distrito, Alejo Chornobroff-intendente interino cuando Ferraresi se fue al gabinete de Alberto Fernández-.

Y recordó las contradicciones de La Cámpora contra Sergio Massa, último candidato presidencial del Unión por la Patria: "Vino alguien que escribió música y puso una segunda estrofa a una canción que teníamos. Hay una canción que decía: 'No pasa nada, si todos los traidores se van con Massa'. Y una segunda estrofa fue: 'Massa, Presidente', y la gente no entendió nada".

Ferraresi también recordó que en 2019 La Cámpora quería como candidato a gobernador Martín Insauralde, el ex intendente de Lomas de Zamora que está procesado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en la causa del Yategate, cuando su pareja, la modelo Sofia Clerici, subió fotos íntimas de ambos navegando en Marbella..

"En ese proceso previo a 2019, por eso también estamos acá, hubo un intento de un sector que pretende tener hegemonía sobre las decisiones políticas que era que Axel fuera candidato en la provincia de Buenos Aires. Hubo una cantidad de compañeros intendentes que defendíamos que sí, ¿se acuerdan quién era el candidato alternativo? Martín Insaurralde, imagínense qué hubiese pasado si le dábamos ese lugar", fustigó el intendente de Avellaneda.

En el plenario, habló desde una mesa en la que estaba sentado el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi. Pero Ferraresi aseguró que junto con el ultrakirchnerista intendente de Ensenada, Mario Secco, son "los 3 mosqueteros".



365.COM.AR









GRUPOS ELECTRÓGENOS 40 a 1250 Kva ALQUILO 9 11 5006 4422



PUBLIQUE AQUI SU PRODUCTO O EMPRESA § 11-3773-5500 oficialclarin@gmail.com















ENVIOS GRATIS EN TODO AMBA COMPRA MÍNIMA \$700mil

☑contacto@pickear.com | www.pickear.com | ⓒ +54 9 11 3184 1389

Oferta válida en la república Argentina del 23/6 al 30/6 2024 o hasta agotar stock de 100u. Origen China. Rem Trade srl cuit 3069771 6331 Av. Congreso 2157 (1428) caba

# Tus mejores recetas se merecen los mejores cuchillos.



SOKLINGEN BERMAN BESTEN Diseño Alemán | Acero Premium | Mango de madera Pakkawood



VUELVE EL ÉXITO MÁS ESPERADO.

15 CUCHILLOS
PROFESIONALES

con las recetas de Santiago Giorgini.

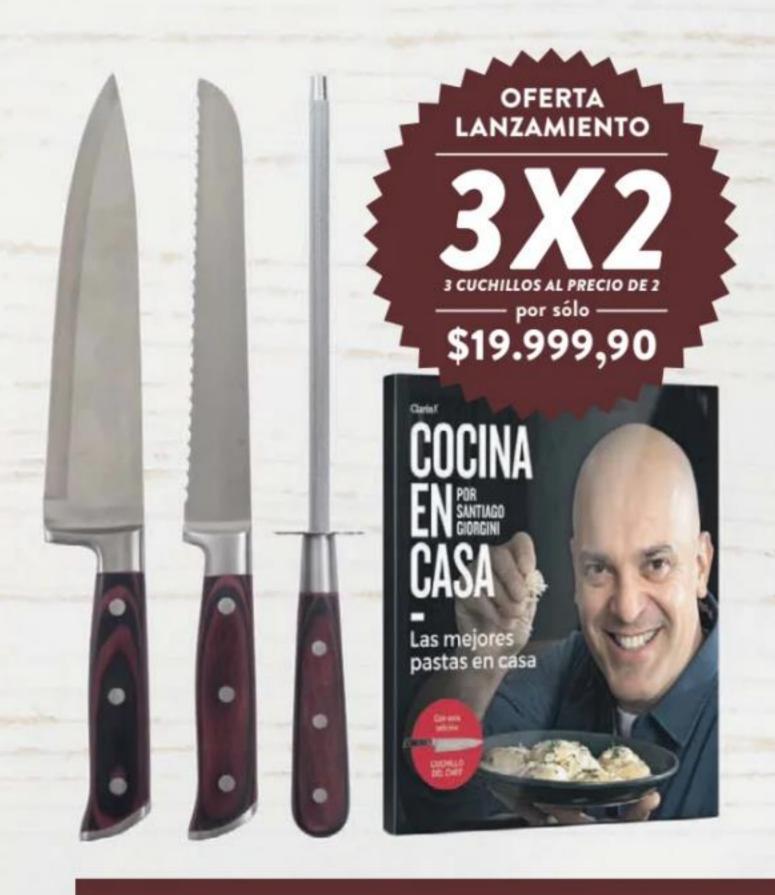

Viernes 5 de julio en tu kiosco

\$9.999,90. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$800,10. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLE, CONSULTE EN WWW.-COLECCIONES.CLARIN.COM. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CABA. (\*) CUCHILLOS ACERO PREMIUM MANGO DE MADERA PAKKAWOOD, MARCA SOKLINGEN, ORIGEN CHINA.

El País 16 CLARIN - DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024

## Bullrich echó a su número dos en Seguridad por una licitación

Se trata de Vicente Ventura Barreiro, un hombre de Ritondo. Dijo que quiso interferir en una compra del Servicio Penitenciario y lo denunció a la OA.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, echó ayer a un funcionario clave de su cartera por haber intentado interferir en una licitación para el Servicio Penitenciario Federal. Además, lo denunció ante la Oficina Anticorrupción. Se trata de Vicente Ventura Barreiro, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad.

Fue la propia Bullrich quien confirmó la decisión a través de X y aseguró que en el Gobierno de Javier Milei "la transparencia" es la "bandera".

Según precisó la ministra de Seguridad, Ventura Barreiro buscó interferir en una licitación que "es un proceso inédito porque rompe con un monopolio de muchos años y permite participar a más de 300 empresas, cuando venían participando históricamente un grupo de solamente 15".

Ventura Barreiro, que es doctor en Relaciones Internacionales y abogado, especializado en administración y derecho de la Seguridad Pública, tenía un rol clave en la gestión de Bullrich. Se trata de su segundo al frente de la cartera de Seguridad.

La millonaria licitación la lleva adelante la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios a Julián Curi, un ex radical. Según la versión oficial, Ventura Barreiro habría sugerido cambiar algún artículo del pliego de la licitación. El SPF pasó del ministerio de Justicia al de Seguridad con el cambio de gobierno.



Otros tiempos. La ministra de Seguridada Bullrich, y su ex secretario de Seguridad Vicente Ventura Barreiro.

Antes de desembarcar en el Gobierno nacional junto a Bullrich, el ahora ex funcionario había sido parte de la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires. Se desempeñaba como subsecretario de Planificación del Ministerio de Seguridad. Era, en los hechos, el segundo de Cristian Ritondo.

De hecho, Ventura Barreiro trabajó durante toda la campaña para la candidatura de Ritondo a la gobernación bonaerense, pero finalmente el diputado del PRO declinó esa aspiración y se sumó al equipo de Bullrich. Por estas horas, el diputado y la ministra están enfrentados en la interna del espacio político que fundó y preside Mauricio Macri.

En fuentes cercanas a Ventura Barreiro vincularon el desplazamiento con la interna del PRO en la provincia de Buenos Aires. Sucede que Ritondo vació de dirigentes macristas la conducción del partido que retuvo el bullrichismo. Y el martes hay elecciones internas y en las listas de candidatos "no hay dirigentes de Bullrich".

La decisión de Bullrich provoca otro cimbronazo político al interior del Gobierno, después de que en el Ministerio de Capital Humano Sandra Pettovello también echara a un funcionario clave por un posible caso de corrupción, en medio del escándalo por el reparto de alimentos a los comedores.

En ese caso fue Pablo De la Torre. quien se desempañaba como secretario de Niñez y Familia. El Ministerio de Capital Humano lo responsabilizó por los alimentos comprados por la administración de Alberto Fernández que nunca se repartieron y quedaron guardados en los depósitos de Villa Martelli (Vicente López) y Tafí Viejo (Tucumán), luego de que el juez Sebastián Casanello ordenara que los repartieran de manera inmediata.

La decisión de la cartera que conduce Pettovello después de echarlo fue presentar una denuncia en la Oficina Anticorrupción. Fue para pedir que se investiguen presuntas irregularidades en la contratación de personal en la secretaría que tenía a su cargo De la Torre.

Las salidas del Gobierno de Ventura Barreiro y De la Torre están cruzadas por posibles hechos de corrupción pero no son las únicas bajas sensibles en el Ejecutivo. De hecho, días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, se quedó sin su número dos en esa cartera, Joaquín Gottani.

Como informó Clarín, Gottani, quien ocupaba la Secretaría de Política Económica y era un virtual viceministro, se fue incómodo por las críticas del presidente Javier Milei a su amigo y mentor Domingo Felipe Cavallo. Sin embargo, oficialmente señalaron que "renunció por razones familiares, ya que la familia se queda en Nueva York y le cuesta mucho ir y volver todo el tiempo".

Hasta ahora la salida más resonante en el Gobierno fue la de Nicolás Posse, quien era el jefe de Gabinete y uno de los integrantes del círculo más cercano a Milei. Quien era el jefe de los ministros era amigo personal del Presidente desde que trabajan juntos en Corporación América.

■

## Firman un acuerdo para controlar la venta de precursores químicos

Con el objetivo de cooperar e intercambiar información en investigaciones de ciberdelitos, Mercado Libre y el Ministerio de Seguridad de la Nación, firmaron una extensión del convenio de colaboración celebrado en 2022, en lo relativo al control y vigilancia de precursores químicos que pudieran estar ofreciéndose a través de la plataforma de comercio electrónico.

Los precursores químicos son la base para la producción de drogas ilícitas como la cocaína. La Argentina por la gran cantidad de laboratorios medicinales consume esos precursores para la industria lícita. Pero alguna parte se desvía al mercado de la droga por eso se busca dar visibilidad.

En el 2007, Sebastián Forza - una de las víctimas del Triple Crimen de General Rodríguez-había aportado 200 mil pesos a la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos. Forza estaba en el negocio de la efedrina. La Argentina había pasado de importar de China e India unos 50 kilos por año a 50 toneladas. Desde ese momento, se intensificó la lucha contra el comercio ilícito de precursores químicos como la acetona.

do Libre pone a disposición del Ministerio diversos canales y soluciones para que la autoridad pueda denunciar y lograr la remoción de publicaciones de aquellos precursores químicos que infringen la normativa nacional vigente y a los términos y condiciones de la plataforma.

"En Mercado Libre promovemos un ecosistema seguro y transparente con innovación y tecnología. Estamos muy entusiasmados de renovar este convenio con el Ministerio de Seguridad, reforzando nuestro compromiso por generar En el marco del acuerdo, Merca- un entorno digital seguro para los

usuarios de la plataforma", señaló Jacobo Cohen Imach, vicepresidente senior de Legales y Relaciones con el Gobierno de Mercado Libre.

En el marco del convenio, Mercado Libre removerá publicaciones que el Ministerio identifique como precursores químicos y brindará los detalles de registro de parte de los usuarios vendedores involucrados que fueran solicitados para nutrir las investigaciones.

"Trabajamos en conjunto con el sector privado para identificar oportunidades que nos permitan establecer sistemas de alertas tempranas y recopilar información

El convenio lo firmó la cartera de Seguridad con Mercado Libre

crucial para la detección y el fortalecimiento de los canales de investigación de delitos relacionados con el narcotráfico. La herramienta proporcionada por Mercado Libre al Ministerio de Seguridad es de fundamental importancia para prevenir la desviación de precursores químicos hacia canales ilegales. Esta cooperación es esencial para mejorar nuestras capacidades de prevención y respuesta ante estas amenazas, garantizando así una mayor seguridad para la sociedad", señaló la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Este acuerdo de colaboración complementa un acuerdo previo firmado por las partes en el año 2018 destinado a establecer canales de contacto especiales para la cooperación e intercambio de información en investigaciones en materia de ciberdelitos.



No se requieren originales en papel. Se deberán subir digitalmente a https://premioclarinnovela.clarin.com/

#### CIERRE DE INSCRIPCIONES: 30.07.2024

Un prestigioso jurado elegirá la novela ganadora, cuyo autor recibirá la suma de \$5.000.000 y la publicación de su obra.



Samanta Schweblin



**Mariana Enriquez** 



**Alberto Fuguet** 

Consultas a novela@clarin.com

Bases y condiciones en facebook.com/premioclarinnovela









18 El País

El Tesoro recortó las transferencias y los giros para mantenerlas operativas. Se redujeron casi 60%. La discusión por las privatizaciones, en el centro.

## La motosierra en el gasto pasó por las empresas públicas: bajaron casi 50% sus pérdidas



La lista de las empresas públicas que podrían ingresar a un proceso de **privatizaciones** está en permanente discusión. Al inicio de este Gobierno la lista incluía a todas, previa transformación en sociedades anónimas, pero por presiones del Congreso y en el contexto del debate de la Ley Bases, se acortó significativamente. Aunque el Poder Ejecutivo insinuó que buscará ampliarla nuevamente.

Mientras esa discusión sigue abierta, hay datos certeros que van al corazón de las cifras de estas empresas. La motosierra pasó por cada rincón del Estado empresario. Los números son elocuentes. Las cifras oficiales correspondientes al primer trimestre del año, elaboradas por la Secretaría de Hacienda, dicen esto:

El conjunto de empresas públicas no financieras recibió en el primer trimestre de 2024 transferencias por \$ 520.805 millones, equivalentes a 625 millones de dólares tomando en cuenta el tipo de cambio oficial promedio (\$ 833) de los primeros tres meses de 2024.

En 2023, estas empresas habían recibido en el primer trimestre de ese año \$ 303.869, unos 1.574 millones de dólares usando el mismo cálculo pero con un dólar oficial de \$ 193. Es decir, que las transferencias se redujeron en un 61% en dólares.

El tajante recorte de gastos en este renglón del gasto público nacional tuvo un impacto directo en las empresas: su **déficit operativo** -la diferencia entre lo que facturan por su actividad y lo que gastan para mantenerse activas- se achicó también sensiblemente. **Bajó 45%,** de un rojo operativo de **US\$ 1.126 millones** en el primer trimestre de 2023 a los **US\$ 617 millones** en igual período de 2024.

Desde ya que la tendencia ajustadora continúa. En su informe de ejecución presupuestaria correspondiente a mayo, la Oficina de Presupuesto del Congreso se-

ñala que las transferencias a empresas públicas cayeron 63,8% en relación a mayo de 2023 en términos reales. "En el caso de empresas públicas se destacan las disminuciones en las transferencias a Enarsa (-46,7% año contra año en términos reales) y a AYSA, (-58,3%)"

Como viene informando **Clarín**, el grueso del déficit de las empresas públicas se explica por un puñado de ellas y por la política de **subsidios a mansalva** que aplicaron durante años los gobiernos kirchneristas y que intentó ser revertida durante el Gobierno de Macri -2016-2019- y ahora, de manera más decidida, por el gobierno de Milei.

En 2023 el déficit operativo de las 33 empresas públicas no financieras arrojaron un saldo negativo de \$ 1,6 billones de pesos, que al tipo de cambio oficial promedio de 2023 (\$ 295,21) equivale a US\$ 5.440 millones de dólares.

La película completa, que va de 2020 a 2023, dice que el rojo operativo de las empresas públicas fue de US\$ 18.035 millones de dólares.

#### El grueso del déficit de estas firmas se explica por un puñado de ellas y los subsidios

Hoy como ayer, las principales responsables del déficit del Estado empresario son **Enarsa** por la comercialización en el mercado interno de la energía que compra en el exterior; los **trenes** y sus tarifas hipersubsidiadas; **Aerolíneas Argentinas y Aysa.** En otras palabras, energía, transporte y servicios públicos.

Para el caso de Enarsa, la empresa ha logrado reducir su déficit operativo en un 40% fruto del recorte de subsidios, el ahorro en los costos de importación de energía y la puesta en marcha parcial todavía- del gasoducto Néstor Kirchner. Pasó de un rojo de 447 millones de dólares a otro de US\$ 262 millones. Igual se lleva más del 50% de las transferencias totales realizadas por el Tesoro en el primer trimestre del año

#### Déficit operativo empresas públicas

» En US\$ millones tipo de cambio oficial promedio

|                              | 1° TRIM 2023 | 1° TRIM 2024 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL                        | -1.126,3     | -617,3       |
| ENARSA                       | -447,5       | -262,5       |
| Ferrocarriles                | -300,6       | -161,6       |
| Aerolíneas Argentinas        | -130,9       | -138,4       |
| AYSA                         | -89,6        | -60,8        |
| Correo Argentino             | -52,8        | -24,8        |
| BELGRANO CARGAS              | -44,3        | -16,6        |
| Radio y TV Pública           | -28,1        | -13,2        |
| Corredores Viales S.A.       | -26,7        | -12,4        |
| Yacimientos Río Turbio       | -24,9        | -19,3        |
| CASA DE MONEDA               | -13,5        | -5,2         |
| Desarrollo Cap Humano Trenes | -13,2        | -7,7         |
| Fábrica de Aviones           | -10,3        | -3,5         |
| EANA                         | -6,6         | 5            |
| ADIF                         | -5,3         | -4,9         |
| AGP S.E.                     | -5,1         | 2,3          |
| FASE                         | -4,2         | -0,8         |
| TELAM S.E.                   | -3,4         | -2,8         |
| EDUC.AR                      | -3           | -2           |
| AR-SAT                       | -3           | 6,5          |
| INTERCARGO S.A.              | -2,8         | 6,7          |
| CONTENIDOS PÚBLICOS          | -2,3         | -1,1         |
| DIOXITEK S.A.                | -1,1         | 2,2          |
| FFMM                         | -1,1         | 1,4          |
| SRT UNC                      | -0,9         | -0,9         |
| COVIARA                      | -0,3         | -0,2         |
| PLAYAS FERROV. S.A.          | -0,3         | -0,1         |
| LT 10 UNL                    | -0.1         | -0,1         |
| POLO TECNOL.                 | 0            | 0            |
| NTEA                         | 0,1          | 0,1          |
| YMAD                         | 1,7          | 2,8          |
| VENG S.A.                    | 1,8          | 1            |
| TANDANOR                     | 4,6          | 1,2          |
| NASA                         | 87,5         | 92,3         |
| Transferencias del Tesoro    | 1.574        | 625          |

Fuente MINISTERIO DE ECONOMIA. SECRETARIA DE HACIENDA

El holding ferroviario (trenes de pasajeros, más su empresa de recursos humanos) bajaron su rojo operativo de 300 a 161 millones de dólares, sobre todo por el aumento de tarifas que está aplicando este gobierno. Los trenes son aún los principales empleadores del país: pagan cerca de 32.000 salarios todos los meses.

Un caso particular es Aerolíneas Argentinas. Este año todavía valente a casi 400 millones de dólares, pese a lo cual casi no le pide 92.488 a 90.295 empleados. ■

no recibió un solo peso del Tesoro. Pero su déficit operativo, según los números de Hacienda, subió de 131 a 138 millones de dólares. Sin embargo, este número puede ser engañoso

CLARIN

Clarín informó días atrás qué pasa en la empresa. "Según datos oficiales, el año pasado Aerolíneas tuvo una pérdida operativa equivalente a casi 400 millones de dólares, pese a lo cual casi no le pi-

dió fondos al Tesoro para continuar funcionando. La compañía casi no recibió transferencias del Estado durante 2023 porque, con la venta de pasajes en el exterior y en dólares billete, Aerolíneas transformaba esos ingresos en moneda extranjera a pesos al tipo de cambio MEP mientras que liquidaba gastos en dólares al tipo de cambio oficial, con una brecha de más del 100%", señalaron fuentes oficiales a fines de mayo de este año, cuando fue aprobado el balance 2023 de la línea aérea".

Ese esquema donde hace jugar la brecha cambiaria a su favor se convirtió en una inapreciable ayuda para la aerolínea de bandera.

Fuentes oficiales añadieron esta semana, ante una consulta de
Clarín: "Aerolíneas no va a pedir
nada de transferencias por fuera
de lo que necesite para llevar adelante el plan de racionalización.
Esto es, reducción de personal,
eliminación de rutas improductivas, eficientización del gasto de
rampa y handling. Según estimaciones de la empresa, desde julio
no va a solicitar nada de transferencias del Tesoro."

Al respecto, se comentó esta semana que la empresa podría recibir unos \$ 50.000 millones justamente para financiar el ajuste de la compañía. Aerolíneas acusaba 11.868 al 31 de marzo de 2023. Un año después esa cifra había caído a 11.809, es decir 59 empleados menos.

En ese contexto, en el Gobierno no creen que la empresa, que ya cerró algunas rutas internacionales, corra el peligro de asfixia financiera.

#### Un caso particular este año es Aerolíneas: no recibió un solo peso del Tesoro

Hablando de Aerolíneas y de las empresas públicas en general, en el Gobierno subrayan: "Las empresas están en un proceso de ajuste, como toda la sociedad argentina. De hecho, las principales empresas por nivel de transferencias que recibían hasta 2023, hoy prácticamente se sostienen con sus recursos o hacia finales de año van a estar en esa situación"

No obstante, hay un puñado de empresas que tienen números positivos: son Intea (controlada por el INTA); la minera Yacimiento minero Agua de Dionisio; la compañía de tecnología aeroespacial VENG, los astilleros Tandanor y Nucleoeléctrica Argentina, que opera las centrales nucleares.

Dato final: En un año, la dotación de personal de todas estas empresas bajó en 2.193 puestos, de 92.488 a 90.295 empleados. ■

# TN Y DOS NUEVOS PREMIOS INTERNACIONALES

La Academia de Televisión de España y la Alianza Informativa Latinoamericana nos distinguieron con los premios Iris América 2024





Mejor Investigación

MAR ARGENTINO:

PELIGRO DE DEPREDACIÓN



Mejor Historia

MEDITERRÁNEO,

EL MAR DE LOS DESESPERADOS

Gracias por estos nuevos reconocimientos a nuestro trabajo







El País 20 CLARIN - DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024

En el Gobierno admiten que con cepo la recuperación será amarreta y que un paraguas del organismo podría ayudar. Pero buscan evitar lo de 2018.

## El viejo truco del FMI: ¿y si le ofrece plata a Milei, pero no se la deja usar?

#### **Ezequiel Burgo**

eburgo@clarin.com

¿La plata del FMI que podría llegar a mandar con un próximo acuerdo sería como la Copa del Mundo: se mira y no se toca?

Si es así no son pocos los que en las filas oficialistas prefieren decir "paso". Lo mismo, entre un grupo de analistas de mercado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó en las redes el viernes último, que las negociaciones por el nuevo programa con el FMI no comenzaron todavía. Pero una semana antes, en Italia, Javier Milei y Kristalina Georgieva dibujaron acaso los contornos sobre el que los técnicos trabajarán de a cuatro y seis meses que tienen por delante. En ese marco el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, le adelantó al mandatario argentino que de la mano de un eventual programa nuevo con el Fondo, llegaría plata del banco. Una secuencia que no es nueva para la Argentina: Juan Perón buscó la plata del Banco Mundial en la posguerra y no la consiguió porque nunca firmó un programa con el FMI.

Milei sabe que la Argentina arrastra un pecado original para esta negociación con el FMI: cada vez



Hace una semana. Javier Milei y Kristalina Georgieva en la reunión del G-7 en Italia hace una semana.

que el país pidió plata prestada a lo largo de su historia, ya sea el adelanto de un nuevo programa o un blindaje, la relación entre las partes terminó mal porque el país no cumplió las metas, se excedió en los límites y los dólares terminaron en cualquier lado menos en las

reservas del Banco Central.

En el Gobierno lo admiten: efectivamente el curriculum argentino no ayuda y que muchos representantes de países sentados en el Board y analistas de mercado, pondrán el ojo en esto, además de las dudas sobre la sostenibilidad del programa bajo los actuales parámetros. Los economistas Miguel Kiguel y Andrés Borenstein señalan en su último informe que "en el plan local aparecen nubarrones", luego de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, "el spread cambiario está por encima del 40%, un valor preocupante". "Es un problema que el Central no compre dólares". En junio casi no lo hizo.

El FMI buscará establecer garantías de que si desembolsa US\$ 10.000 millones (una cifra que circula), ni Luis Caputo ni Santiago Bausili dispondrían de su uso para administrar el precio del dólar sin restricciones. Preferirá que el tipo de cambio suba, antes de que las divisas se vendan a un precio debajo del de mercado.

Pakistán y Egipto se comprometieron este año con el FMI a algo así en sendos acuerdos, a que el tipo de cambio sea flexible.

#### ¿Por qué no Argentina?

Egipto unificó el precio del dólar en marzo y recibió un nuevo desembolso. Fue luego de que fracasara un programa algo similar al de la Argentina en 2018, solamente que Egipto fijó el tipo de cambio a los tres meses de empezar a flotar. Argentina logró eso recién en 2019.

Desesperado por la falta de dólares y los coletazos del conflicto en Gaza, el país árabe reincidió en la ayuda del Fondo a cambio de unificar el mercado de cambios.

Uno de los economistas preferidos del presidente Milei, Ricardo Arriazu, dijo en una charla con inversores hace poco, que para tener un programa con el FMI y que le preste dinero sin poder utilizarlo para intervenir, "no tiene sentido".

"El Fondo nunca entendió cómo funciona una economia bimonetaria, con dos unidades de cuenta: el peso y el dolar", dice Arriazu. "Quieren obligar a un sistema de flotación y sin cepo y argumentan sobre el atraso cambiario. Sólo que en la Argentina no se puede dejar flotar el tipo de cambio mientras sea unidad de cuenta y sin reservas ni confianza".

Milei y Economía coinciden.

¿Por qué quiere la Argentina un programa con el FMI si el país pagará el mes que viene el último vencimiento y el próximo recién en 2026? ¿No es mejor enfrentar un año electoral con el Fondo afuera?

"Hay que salir del cepo", dice una fuente oficial. Y un acuerdo con Washington sería un especie de paraguas para dar ese salto sin caer al vacío, piensan en el Gobierno.

El acuerdo actual entre la Argentina y el FMI termina a fin de año. Será con la décima revisión (empezó con Alberto Fernández en el verano de 2022). La semana pasada aprobó la octava etapa. Restan dos para culminar. Pero en el Gobierno aspiran a a firmar el nuevo programa antes de cerrar la novena revisión. Sería para septiembre aproximadamente.

#### Egipto firmó un programa este año y unificó el dólar apenas se anunció

¿Por qué Argentina podría lograr en estos meses condiciones más favorables para un programa, algo que en 2018 no consiguió?

En el equipo económico subrayan que esta vez se alteró el orden de los factores. Primero se hizo el ajuste y luego se negoció con el FMI. Dieron una prueba de compromiso (acciones prioritarias, como gusta decir en Washington) y el punto de entrada del organismo esta vez no es financiar una fuga de capitales como ocurría en junio de 2018. La clave, insisten, es que la plata que llegue sea con motivos precautorios pero definiendo una regla explícita para que el dólar no sea un barrilete.

El economista Pablo Guidotti, ex viceministro de Economía, no cree que sea necesario intervenir en el dólar si se mantienen el equilibrio fiscal, la no emisión monetaria y las dudas del refinanciamiento. "El peso se apreciará si se levanta el cepo y su unifica el dólar", asegura.

El comunicado del FMI también aclara que levantar el cepo no puede significar afectar el programa antiinflacionario. Quizá el organismo deberá resolver su viejo truco: pe-¿Es lo que viene en Argentina? dir devaluación y luego prestar. ■

#### Aviso importante:

#### **GRUPO NCK SRL**

(GRUPO PRO LÍDER) INFORMA: Baja de servicios de emergencia domiciliaria (ECCO / EMERGER)

Por la presente, queremos informar a nuestros estimados clientes que se procederá a dar la baja a nuestro servicio de emergencia domiciliaria brindada por ECCO y Emerger a partir del 1 de julio del 2024, encontrándose vigente el mismo hasta el 30 de junio del 2024 inclusive. En lugar de ello, incorporamos nuevos y superadores servicios para brindarles a su entero beneficio, los cuales podrán consultar en nuestra página web www.grupoprolider.com.ar a la línea telefónica gratuita 0800-220-8400, por whatsapp al número 351 5 954582, o en nuestras redes sociales Facebook (GPL Grupo Pro Líder), Instagram @gplprolider, etc. Nos encontramos trabajando arduamente con la intención de mejorar la calidad de nuestros servicios y así, poder enfocarnos en áreas donde podemos brindar un mejor servicio a nuestra comunidad.

Así mismo, comunicamos que se encuentran a disposición de ustedes nuevos y mejores servicios sin costo adicional. Para cualquier consulta adicional, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo:

Atención al cliente llamando al 0800-220-8400

Agradecemos a todos nuestros clientes por confiar y seguir confiando en nosotros. Atentamente, GPL - Grupo Pro Líder



**Nuevos retos** para las empresas

Seguir innovando es un desafío permanente para el negocio agropecuario. Y el escenario económico impone hoy también hacerlo con una alta eficiencia en los costos. A esto se suma la creciente demanda internacional por una producción alimentaria que tenga en cuenta la sustentabilidad y la trazabilidad de la producción. Cuáles son las soluciones tecnológicas de punta que se aplican. Las experiencias de los productores y los industriales del sector.

## INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD, LA NUEVA FRONTERA DEL CAMPO



Mesa 1





Presidente de Corteva Agriscience Cono Sur.



Rosana Negrini Presidenta de Agrometal.



Juan Pablo Cosentino Gerente de Nuevos Negocios B2B de Telecom.



Juan Manuel Medina

Gerente de CampoLimpio.



Productor agropecuario en Hernando.



#### Reviví la charla

Escaneá el QR para ver el video.

GOLD SPONSORS

SILVER SPONSORS

AUSPICIA





























El País CLARIN - DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024

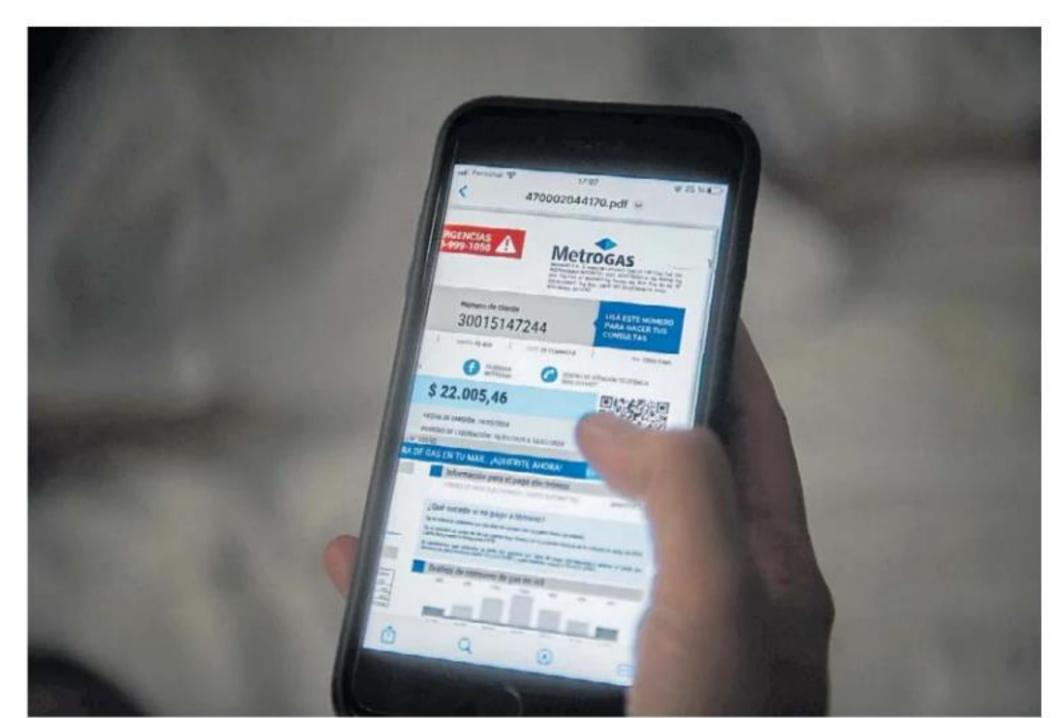

Correcciones. Los aumentos que se vienen registrando las boletas todavía están lejos de terminar.

## Los servicios públicos son 16% del salario y aun así no se cubre su costo

La luz, el gas, el agua y el transporte casi triplicaron su peso sobre los salarios formales en lo que va del año.

#### Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

Una familia tipo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que está categorizada como "Nivel 1 (N1)" en la segmentación de tarifas de la energía - "ingresos altos" - gastará este mes unos \$ 139.356 en promedio para cubrir sus consumos de luz, gas, los viajes en transporte público (trenes y colectivos) y el gasto en agua. Esto implica que destinará al pago de los servicios públicos el 16% de un salario promedio registrado -que se estima que en junio alcanzará los \$870.000-, de acuerdo a un reporte del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet.

Pese a que esta proporción creció aceleradamente desde el 6% que representaba a principios de 2024, cuando empezaron los aumentos de tarifas de los colectivos y de la energía eléctrica, los usuarios pagan apenas un 40% del costo total de esos servicios, mientras que el Estado nacional aporta el 60% restante.

Se espera que en el segundo semestre se mantenga el camino de la baja del gasto público en subsicos pueden incrementar su peso sobre los salarios, a menos que estos empiecen a subir por encima de la inflación y de la mano de una reactivación de la economía.

Sobre esos \$ 139.356, unos \$ 41.504 al mes corresponden a la factura de energía eléctrica, en la que una familia "N1" del AMBA paga el 40% del costo real; unos \$ 36.136 corresponden al gas, donde se aporta el 32% del precio pleno de abastecimiento; \$20.631 al agua, servicio en el que se abona el 94% de su costo; y \$ 40.906 en transporte, en el que solamente los usuarios contribuyen con el 22%, de acuerdo al informe coordinado por los economistas Alejandro Einstoss y Julián Rojo.

#### Lo que los usuarios pagan en AMBA por las boletas es el 40% del costo del servicio

Solamente teniendo en cuenta la luz y el gas, los servicios energéticos se llevarán este mes entre el 3,8% y el 6,6% de los sueldos medios de un trabajador registrado en el AMBA, mientras que su incidencia sobre los ingresos mínimos varía del 1,9% al dios, por lo que los servicios públi- 13,7%, de acuerdo a la categoría de cada usuario en la segmentación.

El efecto para el Estado es que en los primeros cinco meses del año hubo un ajuste real -descontado el efecto de la inflación-del 34% en el gasto en subsidios, que cayó hasta los \$3,1 billones. Aunque disminuyeron fuertemente, los subsidios energéticos representaron en mayo el 13,4% del gasto primario, en línea con los últimos años a partir de 2021.

Con todo, la proporción del gasto de los hogares en los servicios en relación a los salarios está alcanzando la media de América Latina, con la diferencia de que la constante caída de los ingresos que sucedió en la Argentina desde 2018 dificulta un avance mayor para que el Gobierno baje los subsidios, como pide el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por otro lado, el IIEP también encontró un dato que incluso sorprendió a sus investigadores: tras el aumento del subte a \$ 650, los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires cubren el 35% de los costos de operación, ya por encima del 34% que se paga en Nueva York, Estados Unidos (2,90 dólares) y apenas por debajo del 40% de Madrid, España (un mínimo de 1,50 euro), aunque todavía con una gran brecha respecto al 72% de cobertura de Santiago, Chile (hasta US\$ 0,90). ■

## Una familia porteña de clase media necesita más de \$41.000 por día

Según datos a mayo, su gasto mensual llega a \$ 1.249.313. Subte, ABL, celulares, verduras y frutas.

#### Natalia Muscatelli

nmuscatelli@clarin.com

Una familia tipo de clase media que vive en la Ciudad de Buenos Aires necesitó el mes pasado un presupuesto de \$1.249.313 para afrontar todos sus gastos. Los costos del subte, ABL, frutas y verduras, telefonía móvil y el servicio de TV e Internet, fueron los rubros que más aumentaron.

Se trata del cálculo que realiza el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC) y que, para el mismo mes del año pasado, arrojaba \$ 388.263,49.

Con estos elementos relevados, una familia necesitó en mayo \$ 41.643,78 por día para afrontar los gastos mensuales; \$14.844,10 son para adquirir productos de consumo masivo y \$26.799,68 para contratar los servicios básicos del hogar.

El relevamiento incluye los gastos comunes de una familia tipo, que además de la canasta alimenticia, sumas otros ítems como el alquiler de la vivienda, los gastos de un auto de 10 años de antigüedad, el abono de medicina prepaga, la cuota de un colegio privado de dos niños y el abono familiar en **un club**.

Del monto total, \$803.990,28 (66%) son destinados a contratar los servicios básicos para el hogar, mientras que \$ 445.323,01 (34%) son para adquirir productos de consumo masivo.

Según la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, (DGESYC) la inflación en ese ámbito fue del 4,4% en mayo y acumula 80,2% en el año. Aunque la inflación viene retrocediendo, los ingresos de las familias porteñas sufrieron un deterioro importante tras el pico de inflación que hubo en diciembre por la devaluación.

Los ingresos cayeron en promedio 67 puntos a nivel interanual frente a la inflación, durante el primer trimestre de este año, según esa dirección estadística.

Sobre el impacto de los gastos de los consumidores en los ingresos, el director de la consultora 60,8% en enero-abril. ■

Focus Market, Damián Di Pace, explica que "si los salarios comienzan a ganarle a la inflación ante un nuevo equilibrio promedio de la variación de precios en su medición núcleo comenzará a pesar sobre el bolsillo la proporción derivada del ingreso al pago de los precios regulados de tarifas de servicios públicos", dice.

Qué productos y servicios aumentaron más en mayo

Según el relevamiento del CESyAC, de abril a mayo, los aumentos más relevantes en el rubro de productos de consumo masivo se vieron en las frutas y verduras (15,25%) y en las carnes (6,10%). Dentro de los servicios básicos, lo que más subió fueron el subte (359,20%), ABL (21,10%) la telefonía móvil (10%), TV por cable e Internet (10%) y medicina prepaga (17,3%).

En tanto, en una comparación interanual, se detectaron también subas siderales en un mismo producto como en el arroz (500 gramos) que se encareció 629,90% (costaba \$221,78 en junio 2023 y actualmente vale \$1.618,74).

Por su parte, el papel higiénico (de cuatro unidades), pasó de \$ 563,82 a \$ 3.509,56, lo que representa una variación de 522,46% en un año. El kilo de tomates valía \$ 969,34 hace un año, mientras que ahora está a \$ 4.719,61 (386,89% más caro).

El valor de la canasta relevada por el CESyAC resulta superior a las que informa el INDEC debido a la inclusión de ciertos gastos asociados a la clase media que, en la estadística oficial no están contemplados. En este caso, en el mismo mes, el organismo informó que una familia tipo necesitó \$851.351 para no ser pobre. Fue un aumento del 2,8% respecto del mesanterior.

En tanto, la canasta básica alimentaria (CBA) subió un 3,7% y una familia de cuatro integrantes necesitó \$386.978 para no caer en la indigencia. En los últimos 12 meses, la canasta básica total (CBT) subió un 290,7% y en lo que va del año incrementó un 71,7%.

La canasta básica alimentaria registró un alza de 3,7% sobre lo que reflejó el índice de abril y

## LA MESA SIEMPRE LISTA

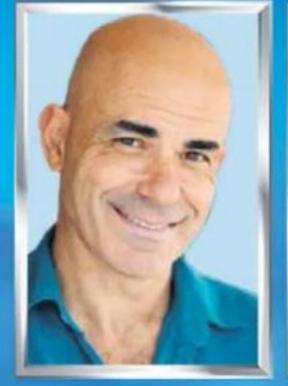

EDUARDO SACHERI



SANTIAGO MARATEA



FLORENCIA OTERO



IAN MOCHE



VICTORIO D'ALESSANDRO



ALEXIA RATTAZZI









24 El País

## Guiseppe, el algoritmo que revoluciona la comida

EL COLOR DEL DINERO



Silvia Naishtat snaishtat@clarin.com



unque su fundador Matías Muchnik, con partida de nacimiento en Chile, se confiesa loco por el queso, en 2015, a sus 24 años y recibido de Economista se le ocurrió fundar una compañía dedicada a la elaboración de alimentos de origen vegetal. En California y junto a dos científicos crearon un algoritmo al que bautizaron Giuseppe, en honor al célebre pintor Giuseppe Arcimboldo que en la edad media retrataba rostros humanos con verduras. El algoritmo usa inteligencia artificial (IA) para crear alimentos elaborados a partir de plantas que reemplazan al origen animal.

Eso es NotCo la compañía en la que invirtieron desde la familia Chanel, los fundadores de Twitter, Jeff Besos y el fondo Kazeck, de los argentinos Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, el más relevante en la economía del conocimiento. También, Tiger Global y Catterton que en el país es socio de Francisco de Narváez en Caro Cuore y Rapsodia y posee parte de la bodega Luigi Bosca. NotCo contabiliza 100 inversores entre Roger Federer y el piloto británico Lewis Hamilton y es desde hace varios años uno de los unicornios de la región.

Las mayonesas, helados, hasta hamburguesas en base a plantas de NotCo están en las cadenas de supermercados, en Mostaza, Burger King, Freddo, Tomasso en pizzas y su Notmilk en Starbucks. La novedad es la alianza con el gigante Kraft Heinz de EE.UU. NotCo replica sus productos como el queso Philadelphia en base a vegetales.

El secreto está en Giuseppe, el algoritmo que mezcla los componentes moleculares de los alimentos con la percepción humana del sabor, la textura y el aroma. Giuseppe tiene cargada la información de 400.000 especies de plantas. El producto más popular es NotMayo, una mayonesa creada a partir de garbanzos (en vez de huevos), hamburguesas de origen vegetal pero con sabor a carne, leche, con gusto a leche de vaca y helados, siempre de origen vegetal.

Todo arrancó cuando Muchnik conoció en la universidad de Harvard a Karim Pichara, doctor en Ciencias de la Computación, experto en astrofísica y juntos combinaron sus saberes. Luego sumaron a Pablo Zamora, doctor en biotecnología y dedicado a la genómica de plantas. Zamora se retiró del proyecto y hoy dirige Fundación Chile, un ente público privado que impulsa la innovación en el país vecino.

Argentina fue su primera expansión internacional y no les fue difícil desplegarse en el país del asado y del dulce de leche desde las dietéticas a las cadenas de supermercados. La empresa está valuada en US\$2.000 millones. NotCo no cuenta con plantas de fabricación propia: terceriza la producción. Su estrategia consiste en crear insumos y

#### Es el alma del unicornio NotCo. Con IA crea alimentos en base a plantas. El futuro

componentes, y luego contratar firmas en cada mercado para elaborar las mezclas e ingredientes de sus productos. Matias Latugaye es el CEO en Argentina y señala que cuando lanzan un producto, se lo describen a los encargados de la Inteligencia Artificial. Con esa información, Giuseppe busca entre todos los datos disponibles cuáles son las

mejores opciones basadas en plantas. "Y vamos probando con ensayo y horror a ensayo y error hasta que sale perfecto. Es un gran proceso creativo", agrega Muchnik al comentar que Gisupeppe aprende también muy rápido. Por ejemplo el NoT-Chicken está elaborado con maíz y durazno para replicar el sabor del pollo. En el caso de la leche utilizan repollo y ananá que poseen las proteínas de la lactosa.

Muchnik vive en los aviones y en Nueva York, sede de sus oficinas globales. Pero el laboratorio y una de las plantas productivas siguen en Macul, una zona industrial de Santiago de Chile. Abrieron otro en San Francisco y llevan invertidos US\$ 200 millones en investigación. A ese equipo lo integran 160 científicos.

Muchnik le cuenta a **Clarín** que Gisuseppe dispone de módulos especiales que permiten analizar la síntesis de las plantas y crear incluso sabores que el ser humano todavía no conoce. Y anticipa innovación en categorías como los snacks que pueden reemplazar aquellos ingredientes poco saludables y lograr además el ansiado efecto de saciedad. ■





ENTRADAS 15% de descuento en BOLETERIAS, SIN TOPE DE REINTEGRO. con Tarjetas de Crédito Visa y Mastercard de BNA.



Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consultá en www.caminosysabores.com.ar/informacion-general-visitantes/ **COMPRÁTUS ENTRADAS** ANTICIPADAS EN

www.laruralticket.com.ar



a preparar los platos más exquisitos de la mano de grandes cocineros. Disfrutá de clases magistrales y consejos que transformarán tu cocina.

Del 6 al 9 de julio de 2024, en La Rural de Palermo, 18ª edición

Caminos

SABORES



ANFITRION:









Secretaria de Bioeconomía





AUSPICIA









ACOMPAÑA:











AEROLINEA OFICIAL





























26 El País

## Manda la obsesión del superávit fiscal

EN FOCO



Alcadio Oña aona@clarin.com



co meses consecutivos de superávit fiscal, una marca sin precedentes en los últimos 16 años y una nueva vuelta de tuerca al instrumento que el ministro Luis Caputo considera central en la pelea contra la inflación. Es, también, un fenómeno que lleva el sello de los acuerdos con el Fondo Monetario.

Una primera muestra del modo como se manejan las cargas aparece en el mix que determinó el resultado acumulado entre enero y mayo: **fue puro recorte del gasto público**, esto es, motosierra y licuadora al mango. Significó un saque del 27,6% real, descontada la inflación, contra el mismo período de 2023 y a la vez una montaña de plata o "un ahorro fiscal" que impresiona: nada menos que **\$28,7 billones en sólo cinco meses**.

Ya en el interior de ese paquete encontramos que la porción más grande del ajuste le pegó directo a los fondos que se destinan a jubilaciones y pensiones y, de hecho, a los haberes de la llamada clase pasiva.

En números de la Oficina de Presupuesto del Congreso, hubo allí un sacudón fiscal del 25,8% real, con pérdidas de ingresos jubilatorios que fueron del 31% en eneromarzo, pasaron por el 19,9% en abril y llegaron al 14,6% en mayo. Así, al menos transitoriamente, la formula previsional que el kirchnerismo explotó durante años resultó funcional al esquema libertario.

Otra pieza clave del repertorio mileista aparece en el bajón del 81% que le tocó a la inversión del Estado en infraestructura económica y social básicas, hoy prácticamente paralizada. La onda expansiva aterrizó en la actividad constructora, que lleva cinco meses seguidos barranca abajo y en la que la obra pública representa un 33%.

Final de esta serie que tiene más entradas y para nada deja afuera a las provincias, el gasto en personal de la Administración Nacional se anota con una poda real del 15,5% que puesta en cifras de hoy rondaría \$ 500.000 millones. La explicación, en los cinco meses que fueron de enero a mayo el costo de vida le sacó 147 puntos porcentuales de ventaja a los salarios.

La otra cara de la misma moneda señala que de enero a mayo los ingresos fiscales apenas aumentaron un 0,2%, aunque hubiesen sumado, como sumaron, 30,8 billones de pesos. Obviamente, la recaudación



Definición. Milei insiste en que no negociará que las cuentas públicas alcancen el equilibrio.

impositiva ocupó el centro de ese escenario y al interior de la recaudación la estrella fue, por lejos, el **Impuesto País**.

Creado a finales de 2019, ampliado y reforzado en 2024, el impuesto que grava las operaciones con divisas crece al 277% anual y ya mueve el 10,5% de los ingresos totales del gobierno central. Tiene la gran ventaja para el fisco nacional de no ser coparticipado con las provincias y la desventaja de que vence en diciembre de este año y necesita de una ley del Congreso para ser prorrogado.

#### Está claro el ajuste fiscal. Menos cuando se empalmará con la reactivación.

De una especie parecida son los derechos de exportación, las llamadas retenciones que contribuyen con el 4,5% de la caja nacional y que en los primeros cinco meses rindieron 2,2 billones de pesos. También infladas por la fuerte devaluación de diciembre, constituyen otro de los recursos que no se comparten con las provincias.

Lejos de estas cifras, la recaudación del IVA-DGI baja un 14,1% real y la del Impuesto al Cheque, el 11,5%. Tres aclaraciones al precio de una: aquí pesa el combo caída del consumo-recesión, el 100% de lo que rinde el IVA se queda en el fisco nacional y el 100% del Cheque va a la ANSeS, lo cual es parecido a decir fisco nacional.

¿Y qué plantea el Fondo Monetario frente a este panorama? Pide "medidas estructurales de mayor calidad", para poner el ajuste a cubierto de los riesgos derivados, justamente, de la retracción de la actividad económica y, además, apuntar a una "consolidación fiscal de magnitud".

Llegado este punto, enumera una serie de decisiones que, dice, el Ministerio de Economía tiene en carpeta. Entre ellas, ampliar el impuesto sobre los combustibles; acelerar la reducción de subsidios tanto en energía como en transporte; racionalizar "aún más" las transferencias (de la Nación) a las provincias y las empresas estatales y "mejorar

la administración tributaria y los controles del gasto".

Todo eso significa, en realidad, ajuste sobre ajuste puesto que gran parte de lo que se anuncia ya viene haciéndose. Por ejemplo, en el impuesto a los combustibles se aplica un plan que este mes derivará en un aumento del 8% y otro, de una magnitud aún indefinida, a partir de julio.

Algo en algún sentido similar ocurre con las transferencias corrientes a las provincias, manejadas por fuera del Presupuesto Nacional y discrecionalmente desde la Casa Rosada. En los primeros cinco meses de 2024 esas partidas sufrieron un sacudón del 84,5% que le pegó entre otros al fondo que sostiene parte de los **salarios docentes**, a cajas previsionales y a ciertos gastos sociales.

#### El gasto en personal del Estado registró una poda del salario del 15%

Sus parientas directas, las transferencias para financiar obras públicas provinciales y municipales, han sido cortadas casi por completo: un 98% dicen las planillas de Economía. Falta saber qué quiere decir eso de racionalizar "aún más" si ya no queda prácticamente nada.

Y si el punto es la reducción de los subsidios a la energía y al transporte, viene cantado en principio que la consecuencia se llama aumentos de tarifas y no tan claro si son adicionales a los que ya se aplican. La poda en las subvenciones del Estado más reciente dice un 33% parejito entre enero y mayo, aunque obviamente no hablamos de volúmenes de plata parecidos.

Un par de precisiones acerca del listón de medidas que el FMI atribuye a Economía. "Mejorar la administración tributaria" se puede traducir como empezar a recortar desgravaciones y otros beneficios impositivos que implican costos fiscales. Y "mejorar los controles del gasto" significa casi lo mismo.

Queda claro, por donde se mire, que el superávit-ajuste fiscal permanente manda en toda la línea. Y no tan claro, se mire donde se mire, cuándo el gran ordenador de las cuentas públicas va a empalmar con la reactivación económica y con los etcéteras que el tren de las actividades productivas carga.

## Nuevas ofertas, todos los días

Clasificados

DEL 20 DE JUNIO AL 14 DE JULIO

# INVITODA LA CONMEROL COPA AMÉRICA EN LA GRAN CADENA FEDERAL!



#### **ENVIADOS ESPECIALES A ESTADOS UNIDOS**

Marcelo Lamberti, Cynthia Zak, Raúl Monti, Claudio Giglioni, Geo Monteagudo, Nicolás Mai

EL MEJOR EQUIPO DEPORTIVO DEL PAÍS, TRANSMISIÓN DE MÁS DE 20 PARTIDOS, PROGRAMAS ESPECIALES Y CONEXIÓN LAS 24 HORAS



-CONMEBOL-COPA AMERICA USA 2024

CADENA 31)

**EMISORA DE RADIO OFICIAL** 

## El Mundo

#### Francia



Foto. El presidente francés reflejado en unos anteojos al salir de una ceremonia que recordó el llamado a la resistencia por el general Charles de Gaulle en la Segunda Guerra. AP

## Macron, el "impopular", por temor a espantar a los votantes su imagen no figura en los afiches del oficialismo

Se debe a que el rechazo al presidente francés ha crecido hasta 74%, según un sondeo con vistas a las inminentes elecciones del domingo 30. Le pidieron no participar en la campaña.

#### PARIS, EFE Luis Miguel Pascual

La imagen del presidente francés, Emmanuel Macron, ha desaparecido de los afiches electorales de su partido para las inminentes legislativas del 30 de junio que el mandatario adelantó tras la debacle en las europeas del pasado 9 de junio, una muestra de que no es considerado como un apoyo por sus correligionarios.

Un sondeo publicado este viernes cifra en 74% la impopularidad del presidente, que se ha desplomado seis puntos desde que disolvió el legislativo, su punto más bajo desde su acceso al Elíseo, incluso peor que en los difíciles momentos de los "chalecos amarillos" o la reforma de las pensiones.

Incluso el primer ministro, Gabriel Attal, considerado su heredero político, justifica que Macron dé un paso atrás "porque en esta elecvo presidente, se busca un nuevo Gobierno". Un ejemplo se puede ver en pleno centro de París, en el Marais, donde los carteles del exministro de Transportes y exsecretario de Estado para la UE Clément Beaune no incluyen mención a Macron en su lucha por el escaño de la séptima circunscripción de la capital.

Las críticas dentro del campo macronista a su otrora intocable líder se han hecho corrientes, como si ya no fuera un tabú. Edouard Philippe, que fue su primer jefe de Gobierno y que aparece como el mejor situado para liderar el centro político francés tras el último mandato de Macron, que acaba en 2027, cada día aparece más distanciado de su mentor. "El presidente ha matado al partido presidencial (...) con la decisión de disolver la Asamblea Nacional", declaró.

El responsable del Observatorio de la Vida Política de la Fundación ción no se está buscando un nue- Jean Jaurès, Émeric Bréhier, cree sotuvo que "la sustancia del pro-

que la ausencia de Macron de la campaña refleja que el presidente "hace perder más votos que ganarlos. Hizo campaña tres días y luego le pidieron que diera un paso

atrás", afirma a EFE.

Añade que el partido macronista apuesta más la imagen de Attal, "que está menos quemada".

El presidente se ha impuesto en

#### El canciller italiano toma distancia de la

"NO PERTENECE A LA FAMILIA CONSERVADORA"

ultradecha de Marine Le Pen

El dirigente derechista, del partido del fallecido Silvio Berlusconi y actual canciller de Italia, Antonio Tajani, advirtió que en Europa la ultra francesa Marine Le Pen "no pertenece a la familia conservadora", pues su "partido es de extrema derecha, con posiciones que no son cercanas a las del Partido Popular Europeo (PPE)", por lo cual, añadió, "es casi imposible tener una cooperación a nivel europeo con esa familia política".

El también vicepremier italiano

grama de Le Pen es completamente diferente del programa del PPE, como, por ejemplo, el de la OTAN y el conceniente a la inmigración, explicó el ministro.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el Rassemblement National de Le Pen pueda volverse, por ejemplo, "más atlantista" si gana las elecciones, Tajani respondió: "Siempre espero que en política haya cambios desde la extrema derecha hacia la derecha mirando hacia el centro".■

Roma. EFE y AP

las dos campañas que ha encabezado, la que le llevó al Elíseo en 2017 y su reelección en 2022, pero "paulatinamente el deterioro de su imagen es evidente", según el profesor de la Universidad de París-Panthéon, Benjamin Morel.

"Su pérdida de influencia en el electorado es clara. En las europeas de 2019 dio un discurso que permitió a su partido ganar dos o tres puntos porcentuales y empatar con la extrema derecha. En las de este año su intervención no ha servido para evitar la derrota profunda de su partido", señala Bréhier.

Pocos en su partido creen que el presidente tenga la situación bajo control.

"Si lo que pretendía con este adelanto electoral era generar un efecto sorpresa, a los únicos que ha sorprendido es a los suyos", afirma Bréhier.

Mientras que la extrema derecha y la alianza de izquierdas se obstinan en considerar que estas elecEl Mundo 29

ciones son un plebiscito contra Macron, su partido trata de sacar al presidente de la batalla política.

"Pase lo que pase en las legislativas, Macron seguirá siendo presidente", asegura Attal, que considera que "por primera vez en 25 años los franceses tienen la opción de elegir al premier".

"Deben elegir entre tres candidatos a primer ministro, Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon y yo mismo", señala el actual jefe del Gobierno. Attal sitúa a la extrema derecha y a la alianza de izquierdas en el mismo plano, considera que sus programas "supondrían un empobrecimiento de Francia" y conducirían al país al caos.

"El problema es que Macron pensaba aparecer como el dique contra la extrema derecha, pero el centro político se ha visto aprisionado en una pinza entre los dos extremos", señala Morel.

El Nuevo Frente Popular, en la que la centroizquierdista La Francia Insumisa de Mélenchon ha logrado atraer a socialistas, comunistas y ecologistas, también reivindica su papel como freno a Le Pen, con mejor rédito electoral, según los sondeos.

"En un momento dado, el electorado centrista tendrá que elegir entre dejar pasar a la ultraderecha, votar por la alianza de izquierdas, o quedarse en su casa. Lo que vemos es que muchos nunca van a votar por LFI" (Mélenchon), vaticina Morel, que considera que eso puede favorecer una mayoría absoluta para el partido de la ultrtaderechista Le Pen. Una situación en la que el presidente Macron aparece totalmente desdibujado, según Bréhier, que cree que un político que se presentó como freno a la extrema derecha puede acabar nombrando a un jefe de Gobierno ultra. "Le puede pasar como a Barack Obama, que acabó dando el relevo a Donald Trump" en Estados Unidos, asegura el politólogo. ■

# Trump es "el único que representa a Dios", dicen los evangélicos

A despecho de la biografía del magnate, le dan total respaldo, repudian a Biden y reclaman contra el aborto.

WASHINGTON, EFE

El ex presidente estadounidense Donald Trump tiene en el cristianismo conservador un electorado fiel: "Él es el único que representa a Dios", se proclamó ayer desde el principal encuentro de ese grupo de creyentes.

La organización Faith and Freedom Coalition, impulsora de esta cita en el hotel Washington Hilton, congregaron en la capital estadounidense a devotos tanto de Dios como del precandidato republicano, a quien esperan volver a ver en la Casa Blanca tras las elecciones del 5 de noviembre.

El fervor se palpó en cuanto el ex mandatario pisó el escenario precedido de ovaciones. Fue su novena vez+, según dijo él mismo, y no se perdería "por nada" participar en la misma.

"¿Saben el poder que tienen si van a votar? Solo en esta ocasión. Dentro de cuatro años no tendrán por qué hacerlo, no me importa. Estas van a ser las elecciones más importantes de nuestra historia. Tienen que votar", manifestó a ese público entregado, al que repitió su creencia de que el actual presidente, Joe Biden, es "una amenaza para la democracia".

Estados Unidos "necesita que los votantes cristianos voten en masa para decirle a Joe: Joe, estás



Candidato. Trump durante los actos de campaña con evangelistas.AP

despedido", añadió Trump, para quien si su contrincante sigue en el poder el cristianismo estará en peligro porque "no habrá frontera, ni libertad ni futuro".

"Nuestra lealtad es hacia nuestro país y nuestro Creador", incidió el magnate republicano, que celebró que la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo lograra revocar hace dos años la protección federal al aborto en el país y alegó que su partido siempre defenderá a "las familias y los bebés".

Su mensaje caló. "Representa al Señor. Es el único que está con Dios", señaló a EFE Rose Naliaka Wanyama, pastora del Ministerio del Arrepentimiento y la Santidad, que desde su estand en el Hilton

se hizo eco de la misión de su movimiento de agrupar a las distintas ramificaciones del cristianismo para pedir perdón ante los "pecados" cometidos.

El apoyo a Trump no se ve debilitado por los cuatro casos penales en su contra, uno de los cuales, en Nueva York, lo ha declarado ya culpable de falsificación de registros comerciales.

"Es un ser humano como nosotros, no un ángel. Está preparado para decir que lo siente. Debemos darle una oportunidad", dijo Wanyama no sin sembrar la duda de posibles motivaciones políticas detrás de esos procesos.

Faith and Freedom Coalition, que asegura tener unos tres millones de miembros y está dedicada a defender los valores cristianos en la arena pública, convocó en su encuentro a legisladores y representantes conservadores. "Hay que recuperar Estados Unidos y eso empieza por Trump", apuntó en su discurso el gobernador de Virginia, Glen Youngkin.

Biden fue invitado en el pasado a participar, pero siempre rechazó la oferta, destacó a EFE Tim Head, director ejecutivo de la coalición organizadora.

Tras estos casi cuatro años en el poder, no hubiera pisado tampoco terreno favorable en esta reunión bautizada "2024 Road to Majority" (Camino a la mayoría 2024).

"Este es probablemente el Estados Unidos más débil que hemos visto en 50 años. Tiene la economía más débil que ha experimentado, la postura diplomática más floja, la percepción militar más baja seguramente desde la Segunda Guerra Mundial", recalcó Head. No todos los conflictos se podrían ha-

Trump: "Los cristianos deben votar en masa para decirle a Joe: 'Estás despedido"

ber augurado, en su opinión, pero sí "prevenido o minimizado".

Por ahora hay prácticamente un empate entre los dos candidatos. Biden se sitúa en cabeza con el 40,7% de las intenciones de voto, según la media de sondeos que realiza la web FiveThirtyEight, y Trump le sigue con el 40,5%.

A algunos participantes del encuentro no les importa el resultado de los comicios. Como a Ben Ruprecht, representante regional de la organización Lifewise Academy, que lleva la enseñanza de la Biblia a las escuelas públicas: "Dios está al mando. Así que en cierto sentido nada va a cambiar porque él seguirá siendo el rey del trono", confió.

# Sumate a #LaVozDeLaELA

www.fundacionestebanbullrich.org



El Mundo 30 CLARIN – DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024



Peligrosa alianza. Significativo encuentro de dos líderes autoritarios, Putin y Kim Jong-un, en Pyaongyang AP

Análisis. En particular, el fortalecimiento del régimen norcoreano con el que labró un pacto de defensa mutua.

## En apenas cuatro días de gira, Putin escaló las tensiones en toda Asia

SYDNEY. THE NEW YORK TIMES

Damian Cueva

Cuatro días en Asia. Eso es todo lo que Vladimir Putin necesitó para enojar a Washington, incomodar a su aliado chino y sacudir a un conjunto de naciones del Indo-Pacífico que ya luchan por hacer frente a un orden mundial confuso.

Al cabo de su gira con escalas en Pyongyang y Hanoi esta semana, Putin dejó atrás un mapa rediseñado de riesgo en Asia. Corea del Norte se encontraba particularmente en el centro de esa gira. Un Estado nuclear rebelde y hermético que regularmente amenaza a sus vecinos, quedo repentinamente fortalecido por las promesas rusas de ayuda militar sofisticada y un pacto de defensa mutua. No fue algo que celebrara China, justamente.

Putin también firmó al menos una docena de acuerdos con Vietnam -un país de creciente importancia tanto para China como para Estados Unidos-donde insistió en que no se podía construir una "arquitectura de seguridad confiable" con "un sistema político-militar cerrado en bloques".

El viaje fue a la vez desafiante y perturbador. Demostró que la lucha por el poder a veces enmarcada como una nueva Guerra Fría entre EE.UU. y China es menos binaria de lo que podría parecer, y muchos

de la semana con una sensación de inquietud más profunda. La presencia de Putin y sus amenazas, atrevidas en un momento y vagas al siguiente, han añadido aún más complejidad a sus ya difíciles cálculos en torno a la seguridad y la competencia entre las grandes potencias.

En los últimos años, el Asia-Pacífico se ha visto sacudido por una pelea de empujones geopolíticos entre Washington y Beijing, principalmente por los reclamos de China sobre Taiwán y, cada vez más, por la mayor militarización de la República Popular en el Mar de China Meridional. En mayo el gigante asiático llevó adelante dos días de intensos ejercicios navales

#### Corea del Sur y Japón, enemigos declarados de Norcorea, quedaron alarmados

y de la fuerza aérea en el vecindario de Taiwán que llamó una forma de "fuerte castigo" después de que el nuevo presidente de la isla se comprometiera a defender la soberanía de ese territorio que Beijing considera propio.

Esta misma semana, después de meses de amargos enfrentamientos, un marinero de la Armada de países de la región parecieron salir Filipinas resultó herido después de

que barcos de ese país y de China chocaran cerca de un archipiélago en disputa. Filipinas es un aliado al que Estados Unidos está obligado a ayudar en caso de guerra.

Si a esas preocupaciones se suma una ola de nerviosismo en la región por las elecciones presidenciales de Estados Unidos, sin mencionar un nuevo informe que revela que Beijing se encuentra en medio de una expansión "significativa" de sus capacidades nucleares, los dolores de cabeza se han vuelto comunes en la región.

Ahora Putin ha inducido a algunos más. Con su aceptación de Corea del Norte, incluida su abierta amenaza de armar mejor al ejército del déspota Kim Jong-un, ha agregado efectivamente otra crisis potencial a la lista de preocupaciones de Asia, reavivando viejas hostilidades en la Península de Corea. Los funcionarios de Corea del Sur y Japón (enemigos declarados de Corea del Norte) estaban especialmente alarmados. Ambos países ya habían estado hablando de reforzar sus defensas y acercarse a Estados Unidos y entre sí, particularmente desde que la retórica de Kim se ha vuelto marcadamente más hostil hacia ellos en los últimos meses. Seúl incluso ha puesto en revisión su política de neutralidad sobre la guerra en Ucrania y analiza el envío de armas al país europeo agredido.

## Fuerte ataque ruso contra Ucrania, con misiles, sobre áreas energéticas

También golpeó arsenales y otros depósitos. Reacciona a los ataques de Kiev en territorio de Rusia.

MOSCÚ Y KIEV. EFE Y ANSA

Rusia atacó durante la última jornada instalaciones energéticas y arsenales donde se guarda el armamento suministrado con armas suministradas por Occidente en Ucrania en respuesta a la renovada ofensiva de Kiev con bombardeo sobre territorio de la Federación.

Los blancos de Moscú fueron las redes de electricidad y los centros de producción de energía, según confirmó el ministerio de Defensa del Kremlin. En general Rusia golpea blanco civiles entre ellos las usinas con el objetivo de genera agobio en la población..

"Esta noche la Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión y largo alcance de emplazamiento aéreo y naval, así como drones, contra instalaciones energéticas de Ucrania (...) y arsenales con proyectiles suministrados al Ejército ucraniano", señaló la dependencia castrense. Añadió, como lo hace usualmente para deslindar responsabilidades sobre la población civil, que las instalaciones energéticas atacadas "garantizaban el trabajo de las empresas del complejo militar industrial de Ucrania". Los bombardeos dañaron también una guardería y edificios residenciales en Ivano-Frankivsk.

Según Defensa, el ataque se llevó a cabo en respuesta a "los intentos del régimen de Kiev de dañar las instalaciones energéticas rusas".

Desde comienzos de año Ucrania ha lanzado cerca de medio centenar de ataques con drones y cohetes contra depósitos de combustible y refinerías de petróleo, algunas de ellas a cientos de kilómetros del territorio ucraniano, incluyendo aeropuertos y otros objetivos militares. La OTAN autorizó a Kiev a usar con ese fin el armamento que le entrega al país europeo y con la intención de equilibrar la guerra y detener la ofensiva de los últimos meses de la parte rusa.

Según diversos expertos, la gran extensión de Rusia y la magnitud de su sector enérgico dificultan enormemente proteger debidamente todas las instalaciones que pueden ser consideradas objetivos por el Ejército ucraniano, más aún cuando concentra gran parte de sus sistemas antiaéreos en el frente ucraniano.

Ucrania, por su parte, reconoció que Rusia había lanzado una oleada de ataques con misiles y aviones no tripulado contra objetivos del su sistema energético, dañando infraestructuras en las regiones de Zaporiyia y Lviv.

La Fuerza Aérea informó de que Rusia se había valido para ello de al menos 16 misiles de varios tipos, entre ellos proyectiles de crucero Kalib lanzados desde el Mar Negro y misiles X-101 y X-555, así como de 13 drones kamikaze. De estos, 12 misiles y los 13 drones fueron derribados, informó el comando militar. ■



Vítcima. Santaristas revisan un cadáver en la ciudad de Kharkiv. AP



fever













## **EN ENTRADAS**

**DEL 11 AL 28 DE JULIO** 

Tecnópolis, Av. de los Constituyentes 1908. Válido en boletería online

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.CLARIN.COM Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.CLARIN.COM | 0810.333.0365 | @ @ @







(9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VALIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.CLARIN.COM/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

El Mundo 32 CLARIN - DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024

Lo advierte la líder anticastrista de las Damas de Blanco, Berta Soler, que defiende a los presos políticos. Memoria de la gigantesca marcha del 11-J.

## "En cualquier momento la gente en Cuba va a volver a las calles"

LA HABANA, EFE

La veterana disidente cubana Berta Soler lo tiene claro cuando se le pregunta por qué sigue al frente del movimiento Damas de Blanco por los presos políticos tras más de 20 años: "Resistencia y conciencia", dice en entrevista a EFE.

Esta habanera de 60 años, que ha sido detenida casi todos los domingos desde 2022 por tratar de salir a misa en señal de protesta, asegura que siente que últimamente "la represión ha recrudecido".

Según la ONG Prisoner Defenders, en Cuba hay actualmente más de 1.100 presos políticos, una denominación que Soler defiende "porque ellos salieron a manifestar su desacuerdo con el régimen aunque no militaban en ninguna organización disidente" y, por tanto, "son presos políticos, no bandoleros".

"Si estás consciente de lo que haces y por qué luchas, no importa ni la edad ni la enfermedad ni que te metan en un calabozo, porque esto lo hacen los domingos para amedrentarnos, para que nos cansemos, para que tengamos miedo y desistamos", señala.

Con esa premisa asegura: "Vamos a seguir saliendo a las calles, haciendo nuestro trabajo, porque si hay conciencia, amor por lo que haces, sigues. Yo elegí este camino porque lo necesita mi pueblo, porque lo necesitan los presos", añade Soler, que pretender seguir "hasta que sean todos libres".



Lucha. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, quien junto a su marido se ha negado a dejar la isla. EFE

Para ella, y para toda Cuba, argumenta, las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores protestas en décadas, supusieron un antes y un después, y está convencida de que podrían repetirse. "Sucedió el 11J que el pueblo salió a exigir libertad, democracia y derechos. Los motivos que llevaron a estas personas a salir a las calles están presentes y cada día se agravan más", subraya apuntando también a la grave crisis que sufre la isla.

Soler dice que ahora "el pueblo habla, expresa su descontento, su preocupación y no hay quien le salga el paso a defender esta llamada revolución" y cree que "un día van a volver a salir a las calles. "En cualquier momento puede haber otro 11J, pero más grande", advierte.

Considera que el "hostigamiento" que sufre por parte de la Seguridad del Estado, "la persecución, los arrestos y las amenazas de encarcelamiento", es porque las autoridades creen que los disidentes pueden "tomar parte y activar, incentivar, apoyar y guiar" si surge una protesta. Sobre su caso, afirma que ella y su marido, el expreso político Ángel Moya, tienen una "vigilancia constante". Además de las tres cámaras en los alrededores de su vivienda, sede de las Damas de Blanco, refiere seguimientos permanentes y la detención de los disidentes que tratan de visitarla. "No

tenemos una vida libre, normal, como cualquier ciudadano. La vida cotidiana nuestra no es tan cotidiana". Soler explica que de las 450 Damas de Blanco que llegaron a ser, ahora apenas quedan activas 40. La mayoría abandonaron el país, mientras que otras se encuentran en la cárcel por participar en el 11J, como Aymara Nieto, Jacqueline Heredia, Sayli Navarro, Sissy Abascal y Tania Echavarría.

Soler fue una de las primeras Damas de Blanco, un colectivo que surgió para demandar la liberación de sus familiares: los 75 disidentes, periodistas independientes y activistas condenados en la ola represiva de la llamada Primavera Negra de marzo de 2003. Explicó que siete mujeres comenzaron a asistir a misa los domingos en la iglesia habanera de Santa Rita para "orar y abogar por la libertad" de sus familiares. "Después se nos unieron otras, decidimos vestirnos de blanco porque ello significa paz, amor y

#### Una investigación determinó que hoy en Cuba hay más de 1.100 presos políticos

pureza, y salíamos a caminar con un gladiolo en las manos", recuerda. Dos años después recibieron el premio Sájarov de la Unión Europea a la Libertad de Conciencia.

Entre aquellos condenados estaba su esposo, quien tras salir de prisión en 2011 decidió permanecer en Cuba, a diferencia de lo que hicieron muchos de sus pares, y continuó con su activismo.

Ni Soler ni Moya contemplan abandonar Cuba, aunque ella asegura que la Seguridad del Estado se lo ha propuesto.

Ellos querrían viajar fuera -sus hijos y nietos viven en Estados Unidos- pero temen que las autoridades no les dejen volver a entrar y hay precedentes.

## Reapareció Abdalá Bucaram: "El único loco de Ecuador soy yo"

QUITO, ANSAY AFP

El extravagante expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram, quien en 1997 fue destituido del cargo por "incapacidad mental para gobernar", aseveró ahora que nadie le "robará" su apelativo de "loco". Lo dice en momentos que el oficialismo denunció que la oposición en el Parlamento pretende declarar "loco" al actual mandtario, Daniel Noboa, para destituirlo.

"Me cabrea que estos 'hp' (hijos de puta) del Congreso quieran declarar loco al actual presidente.

ís soy yo y nadie se me va robar mi titulo que es una medalla en mi lucha de pueblo contra oligarquía, de pobres contra ricos. Así que déjense de huevadas, aquí el único loco es el loco que ama Abdalá Bucaram (sic)", escribió en las redes.

En 1997, Bucarám, que se refería a sí mismo como "el loco que ama", fue destituido tras declararse en el Legislativo sin examen médico ni derecho a la defensa.su "incapacidad mental para gobernar".

El mensaje lo publicó el expresidente en momentos en que la asambleísta oficialista Valentina Aquí el único loco que hay en el pa- Centeno denunciaba que supues- riodista Jon Lee Anderson, se se- alertó el viernes del presunto in- denciales de 2025. ■

tamente se pretende declarar "loco" a Noboa para destituirlo del cargo, que asumió el noviembre.

La denuncia la realizó el jueves cuando la Asamblea Nacional cambió el orden del día para emitir una resolución en la que rechazaron las declaraciones de Noboa a la revista estadounidense The New Yorker en un artículo en el que se señala que Noboa ve al colombiano Gustavo Petro como "un snob izquierdista", al salvadoreño Nayib Bukele como "arrogante" y al argentino Javier Milei "ensimismado".

En ese artículo, escrito por el pe-



Locuras. Bucaram fue destituido en 1997 por "incapacidad mental". EFE

ñala que algunos asesores del jefe de Estado creen que este está dentro del espectro autista.

El viceministro de Gobierno de Ecuador, Esteban Torres, también

tento de la oposición de "inventarse" una presunta incapacidad mental de Noboa, y lo atribuyó al temor a su popularidad y la posibilidad de participar en las elecciones presi-





OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 24/06/2024 AL 30/06/2024 Ó HASTA AGOTAR STOCK DE 16.00 POR ENVÍO AL INTERIOR \$200. (\*)ORIGEN ARGENTINA. ARTE GRÁFICO



O UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. REVISTA + GUÍA ESCOLAR + VARITA MÁGICA + CAJA A \$2.000. RECARGO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2 PIEDRAS 1743, C.A.B.A.

36 El Mundo CLARIN - DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024

## El arzopispo acusado de cisma y enemigo del Papa desafía al Vaticano

El italiano Carlo Maria Viganò no acudirá al Dicasterio de la Doctrina de la Fe porque no reconoce su autoridad.

VATICANO, EFE

El arzobispo italiano Carlo Maria Viganò, abiertamente crítico con el papa Francisco y acusado de cisma por el Vaticano, aseguró este sábado que no se personará ante el Dicasterio de la Doctrina de Fe por "no reconocer su autoridad". "Preci-

so que no he acudido al Vaticano, que no tengo intención de acudir al Santo Oficio el 28 de junio y de no haber entregado ninguna memoria o documento en mi defensa al Dicasterio, del cual no reconozco la autoridad, ni de su prefecto ni de quien lo nombró", desafió el monseñor en un comunicado publicado en sus redes.

Viganò, de 83 años, es un representante del sector más conservador de la Iglesia católica, nombrado arzobispo en 1992 por Juan Pablo II y luego, entre otros cargos, fue nuncio apostólico (embajador) en Nigeria hasta 1998 y en Estados Unidos entre el 2011 y el 2016.

#### Las selfies de Taylor Swift con la familia real

La exitosa cantante compartió una imagen donde posa junto al príncipe William, de 42 años, el príncipe George, de 10 y la princesa Charlotte, de 9, todos sonrientes en un momento muy especial. "¡Feliz cumpleaños, amigo! Los shows en Londres han empezado de manera estupenda", escribió la cantante

En los últimos años no ha escondido su confrontación con el Papa Francisco y en 2018 lo acusó abiertamente de conocer los abusos sexuales del cardenal estadounidense Theodore McCarrick, a quien el pontífice más tarde expulsaría del sacerdocio por sus conductas, y llegó incluso a solicitar su renuncia.

Viganò ha calificado a Francisco de "herético" y "tirano", puso en duda su elección en el cónclave de 2013 y lo atacó abiertamente tras la publicación del documento 'Fiducia Supplicans' que permite la bendición de parejas homosexuales.

Por todo esto la Santa Sede lo ha acusado de "cisma", por sus "afirmaciones públicas de las que resulta una negación de los elementos necesarios para mantener la comunión con la Iglesia católica: la negación de la legitimidad del Papa Francisco, la ruptura de la comunión con él y rechazo del Concilio Vaticano II".

El Dicasterio de la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio, dirigido por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, lo citó el jueves para notificarle las acusaciones como "imputado" y le advirtió que, de no personarse antes del 28 de junio, sería juzgado en contumacia. Viganò explicó en X que la apertura de este juicio canónico le ha sido notificada con "un simple correo electrónico". "Supongo que la sentencia ya está preparada dado que se trata de un proceso extrajudicial. Considero las acusaciones en mi contra un honor. Creo que el propio tenor de las acusaciones confirman las tesis que vengo defendiendo", sostuvo.

El ex nuncio calificó el Concilio Vaticano II (1962-1965), que revolucionó y modernizó la Iglesia, como "un cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico" y tildó la "Iglesia Bergogliana" de "metástasis".

El secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, confirmó después la acusación contra el monseñor: "Ha asumido algunas actitudes sobre las que debe responder", dijo ante los medios.

#### Nvidia pierde el primer lugar como la más rica del mundo

NUEVA YORK, AP, EFE.

Las acciones de la tecnológica Nvidia volvieron a bajar esta semana en Wall Street por segundo día consecutivo, tras alcanzar brevemente los 3,34 billones de dólares en capitalización bursátil.

El fabricante de chips, que en lo que va de año ha disparado sus acciones más de 150% gracias al 'boom' de la inteligencia artificial, alcanzó un récord en el valor de sus acciones el jueves, pero acabó la semana con una bajada de 3%.

De igual forma, a media sesión del viernes en el parqué neoyorquino sus activos retrocedían un 3%. Este martes, la

#### Había superado por unos días a Microsoft y Apple entre las más cotizadas

empresa superó durante un corto período a Microsoft y Apple en la puja por ser la empresa de mayor capitalización del mundo, pero su valor en bolsa ha bajado a 3,24 billones de dólares y ya ha sido superada de nuevo por Microsoft.

Algunos analistas muestran su preocupación por el enorme peso en el mercado de las mayores empresas tecnológicas y temen que la euforia de los inversores por el negocio de la IA forme parte de una burbuja que se acabará desinflando tarde o temprano.

"Se trata de reequilibrar un poco el campo, porque las valoraciones de esas empresas se han alejado tanto de las acciones medias que probablemente se produzca finalmente una ampliación (en el mercado)", comentó al respecto el analista Jamie Cox, socio gerente de Harris Financial Group, al portal especializado CNBC. Este 2024 ha sido el año de Nvidia, -fundada en 1993 por el emprendedor taiwanés Jen-Hsun Huang- que acaparó todos los focos en 2022 con ChatGPT, el 'chatbot' de OpenAI que usa sus microchips.

Los desafíos de la Inteligencia Artificial generativa en compañías como Microsoft, Apple u OpenAI -entre otras- han aumentado la fiebre por los semiconductores debido a su enorme capacidad para producir textos, fotos y videos a partir de órdenes digitales formuladas en

## La autora de Harry Potter critica a los laboristas en Gran Bretaña

LONDRES, EFE

La escritora británica JK Rowling, creadora de la saga de Harry Potter, dice que "le costará" votar a los laboristas en las elecciones del 4 de julio en el Reino Unido al considerar que el partido "ha abandonado a las mujeres que defienden sus derechos" en el debate sobre las personas transgénero.

Rowling, antigua donante del Partido Laborista - favorito a ganar los comicios-, argumenta en un artículo publicado ayer en The Times pos como queramos y a conservar Opiniones políticas. JK Rowiling. ran sus derechos amenazados. ■ lenguaje corriente. ■

que la formación bajo el liderazgo de Keir Starmer ha dejado de lado a las que, como ella, opinan que "un hombre no se convierte en mujer solo porque se declare como tal".

Estas mujeres se oponen a la autocertificación de los transgénero por los efectos que puede tener en los derechos que tanto ha costado obtener al sexo femenino, aduce.

"Luchan por otras mujeres y niñas vulnerables, por espacios diferenciados por sexo, por el derecho a hablar de nuestros propios cuer-

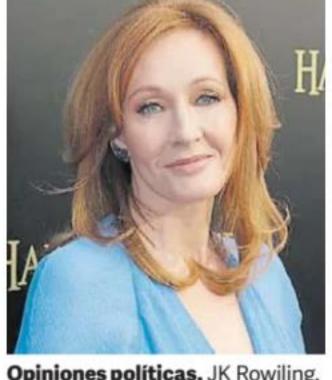

la capacidad de llamar a un hombre 'hombre', sin lo cual no es posible ningún análisis o activismo en torno a las cuestiones y desigualdades basadas en el sexo", escribe.

La autora critica a Starmer por no apoyar a la ex diputada laborista Rosie Duffield-que, como Rowling, ha recibido amenazas de muertecuando dijo que solo las mujeres "tienen cuello uterino". Starmer declaró durante la polémica que eso "no era correcto y no debería decirse". Más recientemente, ha admitido que biológicamente las mujeres tienen vagina y los hombres pene.

La escritora contribuyó a la recopilación de ensayos 'The Women Who Wouldn't Wheesht', en el que un conjunto de mujeres de Escocia analizan las áreas en que conside-



# EL MEDIO INFORMATIVO MÁS CONFIABLE DE ARGENTINA



Periodismo

38 Zona CLARIN - DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024

Steven Levitsky. Politólogo

## "El peligro de gobernantes autoritarios surgidos de elecciones es más alto que en otros tiempos"

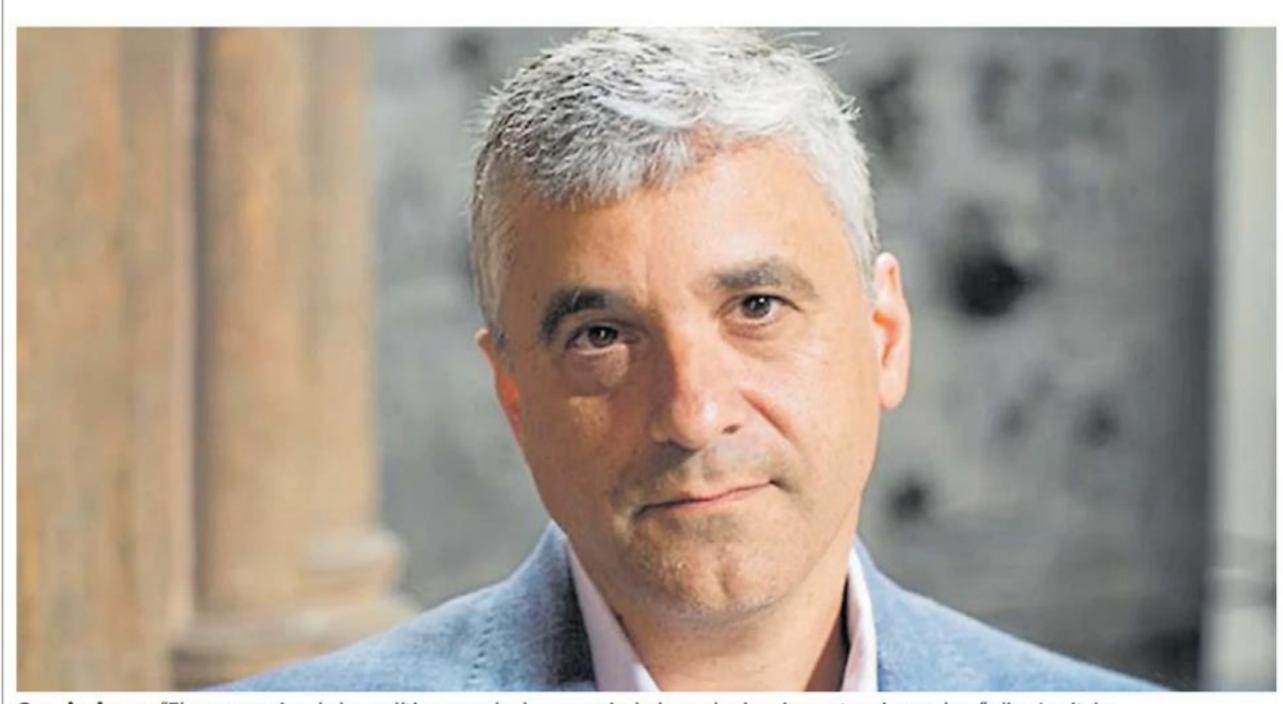

Convicciones. "El compromiso de los políticos con la democracia, bajo cualquier circunstancia, es clave", dice Levitsky.

comprometan con el sistema?



### Damián Toschi

Especial para Clarín

#### En 1974 comenzó la llamada Tercera Ola de democratización. ¿Estamos hoy ante una nueva reversión democrática global?

-Con la tercera ola, entre mediados de los años 70' finales de los 90', el número de democracias en el mundo se triplicó. Desde el 2000, esa cifra se mantiene estable. Pero las condiciones internacionales son mucho peores que hace 25 años. La crisis de los países liberales occidentales, el surgimiento de Rusia como una fuerza antiliberal muy agresiva y el poder creciente de China, han cambiado de manera fundamental el equilibrio de poder en el mundo. Esto no favorece a la democracia. Además, en todos los países, existe un nivel de descontento muy alto con la democracia, por lo cual hay muchas razones para preocuparnos mucho por su futuro y una posible regresión. Pero eso, hasta ahora no ocurre.

#### -¿Qué desafíos enfrenta la democracia actual?

-El desafío más serio, y que todavía no entendemos, es el descontento que existe en casi todas las democracias del mundo. Esta situación es muy fuerte en América Latina: desde 2018, en las últimas veinte elecciones democráticas perdieron los oficialismos, a excepción de México. Pero, en la mayoría de los casos, no gana la oposición tradicional, sino - y cada vez -, outsiders que son antisistema. Argentina es un caso, pero hay muchos. Algo de todo ese descontento, que también se observa en Estados Unidos y Europa, tiene que ver con los efectos de la pandemia de Covid-19 y con cierta inestabilidad económica que hay en muchas partes del mundo. También con el surgimiento y la expansión de movimientos sociales. Así, la insatisfacción con la democracia ha llegado a un nivel muy peligro. -¿Cómo se conecta ese descontento con la ausencia de "demócratas leales" que se

-Como bien señaló Juan Linz, la lealtad de-

mocrática, el compromiso de los políticos con la democracia, bajo cualquier circunstancia, es clave. La democracia no sobrevive si los políticos de centro izquierda o centro derecha flirtean con fuerzas autoritarias. Eso lo vimos, durante todo el siglo XX, en Argentina, Brasil y otros países latinoamericanos. Y se está viendo también en Estados Unidos. El problema es que cuando hay figuras antisistema y autoritarias, como Donald Trump o Jair Bolsonaro, que en su momento son populares, hay una gran tentación de los políticos tradicionales de coquetear un poco con ellos, apoyarlos, protegerlos. Si un gran sector del electorado parece apoyar a una figura au-

cuando no los beneficie políticamente. -En su libro "Cómo mueren las democracias" sostiene que el temor, el oportunismo o un error de cálculo conducen a los partidos establecidos a incorporar extremistas en el sistema general, poniendo en peligro la demo-

toritaria, los políticos tradicionales - que sue-

len un poco cobardes - corren hacia ellos. Pe-

ro la democracia requiere que los políticos

mantengan su compromiso con ella, aun

#### **SEÑAS PARTICULARES**

#### Democracia y autoritarismos

Steven Levitsky es profesor David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos y profesor de Gobierno en la Universidad de Harvard. También es Director del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de Harvard. Sus investigaciones se centran en la democratización y el autoritarismo, los partidos políticos y las instituciones débiles e informales, con especial atención en América Latina. Es coautor (junto a Daniel Ziblatt) de "Cómo mueren las democracias" (Ariel, 2018), que fue un best-seller del diario "New York Times" y se publicó en 25 idiomas. Ha escrito o editado otros 11 libros Recientemente se publicó "La dictadura de la minoría" (Ariel, 2024), escrito también junto con Daniel Ziblatt.

#### cracia ¿Así surgen los liderazgos populistas?

-Eso está cambiando un poco. Históricamente, cuando los establishment políticos y los partidos tradicionales pesaban más, un error de cálculo o cierto oportunismo trágico generaba la oportunidad para una fuerza antisistema. Eso se vio en Italia con Mussollini, en Alemania con Hitler y también en muchos casos de América Latina. Hoy en día. en una democracia, los outsiders no necesitan ayuda de los partidos tradicionales, porque estos están muy debilitados. Quiero decir: para que en 1946 Juan Perón le ganara a todo el establishment argentino hizo falta una movilización popular que se vio una vez en el siglo. Para Nayib Bukele, en El Salvador del siglo XXI, requiere de un millón de seguidores en Facebook, nada más. Es mucho más fácil que antes ganarle al establishment. Entonces hoy, en un sistema presidencialista democrático, el peligro de un gobernante autoritario elegido en elecciones libres es mucho más alto que en otros tiempos.

#### -¿Quiénes son los "asesinos de la democracia" a los que alude en su ensayo?

-Eso ha cambiado mucho. En los viejos tiempos, los asesinos de la democracia fueron, casi siempre, personas armadas: en algunos casos movimientos revolucionarios, en otros militares que utilizaban la fuerza para tumbar la democracia. Hoy en día los golpes militares, por suerte, son muy raros. En el siglo XXI hay muy pocos casos, sobre todo en América Latina. Sin embargo, la democracia sigue muriendo, pero de otra manera. Muchas veces, a manos de gobiernos elegidos libremente que utilizan las instituciones de la democracia, y muchas veces mecanismos plebiscitarios, para debilitarla o tumbar la misma. Lo hicieron Fujimori, Chávez, Correa, Bukele. También ha ocurrido en Hungría y Turquía. En el siglo XXI casi siempre son los políticos y los gobiernos elegidos libremente quienes matan a la democracia.

#### -Algunos análisis plantean que las democracias ricas y las democracias viejas no mueren, se sostienen en el tiempo ¿Ese argumento tiene sentido hoy?

-Esa es la gran pregunta. Los politólogos no sabemos mucho, pero tenemos dos datos empíricos que parecen muy fuertes. Primero: las democracias ricas, al menos hasta ahora, no han muerto. Las únicas que colapsaron son Argentina en los 70 y Hungría en 2010. Segundo: ninguna democracia vieja, que tenga más de 50 años, ha muerto. No sabemos si esto seguirá siendo así. En Estados Unidos, el nivel de polarización es altísimo y el Partido Republicano ha abandonado su compromiso democrático, al no reconocer el resultado de las elecciones. La democracia norteamericana está en peligro. En otras democracias ricas la crisis no es tan severa.

#### -En el mismo trabajo sostiene que la polarización política extrema puede acabar con la democracia ¿Los líderes mundiales actuales son conscientes de eso?

-Los líderes políticos cuya polarización termina matando a la democracia no se dan cuenta de eso hasta después que ocurre. En España, se dieron cuenta después de la guerra civil, en Chile luego de 1973 y en Argentina pasados varios golpes de Estado. En un contexto de polarización, casi siempre prevalecen los intereses cortoplascistas. Proteger la democracia y su fortaleza institucional es una apuesta de largo plazo.

#### ¿Por eso se plantea en el ensayo que las normas no escritas son importantes para el sostenimiento de la democracia?

-Las reglas formales, escritas en una Constitución u otras leyes, obviamente, son muy importantes, pero jamás garantizan la funcionalidad o estabilidad de la democracia. Cualquier regla puede ser abusada, manipulada o utilizada como arma política, sin necesariamente violar la ley. Por eso, la democracia requiere cierto autocontrol por parte de los políticos, quienes tienen que saber subutilizar sus prerrogativas legales. Y eso requiere de normas. Pero además, los líderes de partidos rivales deben actuar teniendo en cuenta acuerdos no escritos, cuyos límites no se pueden cruzar.

Zona 39

## ¡Uff! cómo cansa Ucrania, ¿no?

ZOOM



John Carlin

BARCELONA. ESPECIAL PARA CLARÍN



stoy cansado. Anoche dormí poco y mal. A las 01.58 me despertaron dos sirenas, la que suena con tediosa frecuencia acá en las calles de Kiev, la capital de Ucrania, y la que oigo en una aplicación que tengo en mi móvil cuando surge la amenaza de un ataque aéreo ruso.

Es un sonido macabro, entre trágico, melancólico y aterrador. El anuncio del fin del mundo. Pero cuando suena durante el día lo habitual es que los ciudadanos ni se inmuten. Siguen trabajando en sus oficinas, haciendo compras o tomando cafés en los bares. Como me explicó una intérprete con la que estoy trabajando, uno se volvería loco si acudiese a un refugio subterráneo antibombas cada vez que zumba la sirena. Hay que saber distinguir entre el grado de peligro que hay en cada momento y para eso uno se debe informar a través de redes sociales como Telegram, la que usa el ministerio de defensa como sistema de alerta.

Anoche sobre las 23.00, antes de irme a dormir, la intérprete me mandó lo siguiente a mi móvil: "Despegaron cuatro aviones Tu-95 rusos rumbo a Ucrania. Suele significar que habrá un bombardeo masivo de misiles entre las 03.00 y las 05.00. Esto va en serio. Por favor no ignores las alertas."

Busqué "Tu-95" en Google y descubrí que son unos enormes "bombarderos estratégicos" portamisiles. La intérprete acertó. Cuando sonaron las alarmas tres horas después me levanté, miré las calles vacías desde el piso 10 de mi hotel (hay toque de queda entre medianoche y las cinco), miré al cielo (nada), me encogí de hombros, me vestí, y bajé al refugio, en el sótano del hotel. Ahí me encontré con unos sofás, un car-

telito con los detalles para conectar al wifi y un puñado de huéspedes. Turismo en Ucrania: poco estos días.

Una hora después, mientras me preguntaba si estaba haciendo el tonto, volvió a sonar la alarma en mi móvil y una voz en inglés me informó que se había incrementado el riesgo de bombardeo. "High risk". Había estado a punto de volver a mi habitación pero cambié de plan. Finalmente, a las 04.29, sonó otra sirena. Fin de la alarma. De vuelta a mi habitación en el piso 10.

Unas horas después, mientras desayunaba en la plaza de Maidán, leí en las noticias que los rusos habían pasado de Kiev y lanzado sus misiles 500 kilómetros al sur, en la ciudad de Dnipro, donde casualmente tengo pensado ir hoy. Me tomé un café más de lo habitual, para estar en condiciones de escribir estas palabras.

Si yo estoy cansado, piensen cómo está la población ucraniana después de casi dos años y medio de guerra y esta tortura psicológica, modo deprivación de sueño, a la que los rusos les someten a diario. A eso sumemos el detalle de que no hay nadie en este país que no tenga un familiar o un amigo o muerto, o lisiado, o combatiendo en el frente.

Desde que llegué a Kiev el lunes he hablado con docenas de personas: hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados, 'techies', repartidores de comida, ejecutivos y ejecutivas de empresa, funcionarios y ministros de gobierno. Todos confiesan estar, sí, muy cansados, mucho más que cuando yo estuve aquí hace un año. Pero todos siguen firmes en su convicción de que la victoria llegará y que no se cederá ni un metro cuadrado a los rusos.

Poco realista, me parece a mí. Intenté dis-

Los ucranianos están muy cansados. Pero siguen firmes en su convicción por la victoria.

crepar al principio de la semana pero la gente se enojaba, o me acusaba de caer en la trampa de Putin, cuyo fin es minar la fe de los ucranianos. He dejado de discrepar, precisamente porque estamos hablando de fe, porque decirles a los ucranianos que les será imposible ganar la guerra es como decirle a un cura que Dios no existe. Ofensivo e inútil.

Lo que también omito decirles es que ellos no son los únicos que están cansados; que casi todo el resto del mundo está cansado, inclusive aburrido. de la guerra de Ucrania. Que en Europa ha dejado ser tema de debate pese a que la guerra la están librando lunáticos con armas nucleares en nuestras fronteras.

Lo que tampoco comento es que en la incipiente campaña presidencial de Estados Unidos la invasión rusa es de **interés anecdótico**, pese a que la elección de Biden o de Trump es cuestión de vida o muerte para los ucranianos. Y, por supuesto, no menciono que en América Latina, en Argentina, el horror y el sufrimiento y todo lo demás que ocurre aquí sencillamente no existe.

¿Si a casi nadie le importa, o le aburre, qué hago yo aquí, entonces, un periodista extranjero? Buena pregunta. ¿Será porque comparto la opinión de aquellos que dicen que si permitimos que los rusos ganen Putin se envalentonará y habrá más guerras, más refugiados, más dolor económico para todo el planeta? En parte, sí. Pero más que nada he venido aquí, por mi propia cuenta e iniciativa, porque estoy con Tom Hanks. Sí, Tom Hanks, el de 'Salvar al soldado Ryan'.

Hanks fue entrevistado en las playas de Normandía hace un par de semanas durante las conmemoraciones del 80 aniversario del Día D. "Nosotros los americanos participamos en aquella epopeya," dijo, "no por interés propio sino porque era lo que se tenía que hacer." O sea, acudieron a la defensa de Europa contra el nazismo en defensa de un valor, el más fundamental, el de la vida humana por encima de todo, en contra de tiranos como Hitler, o como Putin, o como su nuevo mejor amigo Kim Jong-un, y demás grandísimos hijos de puta hoy y siempre que no dudan en matar o encarcelar a toda la gente que consideren necesaria con el fin de alimentar sus enfermizos egos y perpetuarse en el poder.

Llámenme un moralista engreído, o trasnochado, si quieren. Pero por eso estoy en Ucrania, aportando mi ridículo granito de arena. Por una cuestión de coherencia y por la necesidad de **demostrar mi solidaridad con una gente heroica que lucha por su dignidad y la de todo ser humano.** Si a la gente no le interesa lo que escribo, seguiré igual. Con los ucranianos como ejemplo, hay que insistir.



Héroes. Los ucranianos no solo defienden su territorio, sino mucho más: la dignidad humana, frente a tiranos como Putin, un invasor al estilo Hitler.

## Opinión

## Qué pasa entre el Papa y Milei

TRAMA POLÍTICA



Eduardo van der Kooy

nobo@clarin.com



la posibilidad de visitar la Argentina en noviembre próximo. Dependerá, en principio, de dos cosas. Las secuelas que pueda dejarle el viaje más prolongado de todo su reinado. Será en septiembre: durante once días visitará Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. La evolución de su salud que, a los 87 años, le impone limitaciones y lo obliga muchas veces a alterar los planes. No pudo participar el Viernes Santo en el Vía Crucis. El Domingo de Ramos tampoco logró pronunciar la homilía.

Aquella intención de Francisco estaría apuntalada por el contexto político y temporal. Este año no hay elecciones. En 2025 serán las primeras legislativas de la época libertaria que encabeza Javier Milei. El clima estará inevitablemente más intoxicado. En 2026 ya tendrá 89 años. Quizás en su renovada apuesta influyan algunas lecciones del pasado. ¿Por qué razón no viajó apenas fue coronado, cuando gobernaba aquí Cristina Fernández? ¿Por qué no lo hizo en épocas de Mauricio Macri? La elección del momento ideal —quimera en la Argentina—habría terminado por enfrentar al Papa con la encrucijada presente.

El panorama, en la actualidad, tampoco asoma despejado. Nadie podría vaticinar cómo sería a fin de año. Lo cierto es que se vienen desarrollando una serie de episodios que tienen a la Iglesia Católica como actor protagónico. En especial, por sus críticas a la pobreza y a errores del Gobierno en el manejo de herramientas (distribución de alimentos) para tratar de paliar la gran crisis.

Lo que podría interpretarse, en principio, como un enfrentamiento entre la Iglesia y el Gobierno no sería tal porque sólo una de las partes aflora en una postura activa. En las últimas semanas llamaron la atención dos misas realizadas en la Ciudad que derivaron en actos de militancia política contra el oficialismo. Una de ellas fue presidida por el obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara, quien pidió disculpas por haberse visto sobrepasado por la situación. El desborde motorizó una intervención del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, sacerdote del corazón de Francisco. Advirtió que la misa es algo sagrado que no debe utilizarse para "dividir, fragmentar o partidizar".

Los reclamos por la situación social continuaron en otras ceremonias religiosas, pero, que se sepa, ninguna de ellas se terminó transfigurando. La más importante fue celebrada por el titular de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea, en La Matanza. Incluyó una reivindicación a las mujeres que se encargan de hacer funcionar los comedores sociales.

Podría inferirse que significó, sin dobleces, **un cuestionamiento** a los problemas en Capital Humano, que conduce la ministra Sandra Pettovello. No únicamente por el desorden en la distribución de alimentos. Además, por cuestiones administrativas nunca debidamente aclaradas. Por ejemplo, la sorpresiva separación del ex secretario de la Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De la Torre. Se lo responsabiliza de manejos oscuros en la contratación de empleados tercerizados. El ex funcionario es un cuadro histórico de la Iglesia Católica. Ese motivo explica su silencio y el de su hermano, Joaquín, senador bonaerense y ex intendente de San Miguel, luego del escándalo ministerial. Pretenden evitar que la cicatriz se profundice.

Aquellos acontecimientos domésticos se acoplaron a un contexto internacional de mucha mayor envergadura. Milei se encontró por segunda vez con el Papa en la Cumbre del G-7 que se realizó en el Sur de Italia. Existió entre ellos un intercambio breve y cordial. Fue, sin embargo, uno de los pocos mandatarios presentes que no mantuvo un encuentro bilateral con Su Santidad. Las versiones se bifurcan: ¿No la concedió Francisco o en ningún caso fue solicitada por el Presidente?

Ese vacío aparente cobró otra dimensión a raíz de un episodio ocurrido casi en paralelo. El encuentro en Roma del Papa con Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires. El kirchnerista que desde un territorio de poder plantea desafíos al pensamiento libertario. Kicillof no reveló nada que pudiera sorprender. Dijo que habían hablado con Francisco sobre las dificultades que plantea "la deserción del Estado".

Pocos días después de la audiencia de casi una hora que en febrero había concedido a Milei, Francisco repitió hasta el cansancio aquella música. Habló que el papel del Estado "es más importante que nunca" en la "redistribución de la justicia social". Cuestionó la arbitrariedad de "las políticas de mercado". Concepción antagónica a la de Milei. Tan conocido como el viento.

La fotografía de Francisco con Kicillof ayudó a ocultar otros encuentros que sucedieron en oficinas vaticanas. Uno de ellos fue el largo diálogo a solas que el Papa sostuvo con Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA. Sucedió, con exactitud, el día antes de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. Enmarcadas por salvajes incidentes callejeros. En esa oportunidad la conducción cegetista quedó partida. Solo marchó la columna que encabezó el camionero Pablo Moyano. En aquella charla reservada habrían predominado dos temas: la honda crisis social y laboral que describió Martínez; el cuidado que solicitó Francisco para que no se estimule la gran tensión existente.

Hay un costado en el vínculo entre Su Santidad y el Presidente que ayudaría a amortiguar todas aquellas diferencias. **Refiere a la religiosidad.** Al orden emocional y moral que conllevaría tal ejercicio. En los mensajes de Milei se descubre siempre una convergencia de la política con la religión. El libertario está transitando un período de idas y vueltas entre el catolicismo y el judaísmo. Ambos parecieran sintonizar con una dimensión espiritual. Detalle: en sus encuentros con otros mandatarios, el Presidente obsequia siempre íconos religiosos.



Papa Francisco.

También influyen en la relación los factores terrenales. Milei siente admiración y respeto por los líderes religiosos, en general. Francisco representa a la Iglesia Católica, a la mayor feligresía, y es argentino. No es poca cosa. De allí la conducta presidencial, extendida en el Gobierno, de eludir cualquier posibilidad de conflicto.

¿Qué no habría dicho el Presidente si "la casta" hubiera realizado una defensa de Aerolíneas Argentinas como la hizo Francisco en el Vaticano rodeado de gremialistas?. Sucedió, para colmo, en vísperas del debate de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. En un reportaje en TN, Milei reivindicó, en cambio, el derecho al pensamiento distinto. No le salió tampoco, como suele ser su costumbre, una sola palabra agresiva contra las misas militantes. "Es un modo diferente de entender la liturgia", saldó. Evitó ensañarse con el dirigente piquetero K, Juan Grabois, cuando le interrogaron sobre el fraude con los planes sociales. Apuntó contra "la casta" y contra otros imprecisos, a quienes se le estarían "acabando los curros".

Esa modalidad balsámica de Milei trazó

ramificaciones. ¿Un cambio de carácter coyuntural, por necesidad? ¿O forzado por alguna señal inconveniente que estarían recogiendo las encuestas sobre el humor popular? ¿Un reflejo de tregua ante el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, amén de advertencias económicas, insistió con la gobernabilidad como soporte imperioso del plan que se implementa? El mandatario pidió aplacar las internas palaciegas que están interfiriendo la gestión. Desarrolló el discurso de concordia más resonante desde que asumió. En el acto por el Día de la Bandera, en Rosario, llamó a firmar el demorado acuerdo a todos los ex presidentes. Incluida Cristina. Ahora está previsto para el 9 de Julio, aunque se llame Pacto de Mayo. Sin extravagancias no se vive.

Hubo otro detalle de esa celebración que podría tener también algún significado. Fue la primera vez que Milei asumió un protagonismo compartido en un acto público. Cuando se lo propusieron lo aceptó sin reparos. Escuchó sentado al intendente de Rosario, Pablo Javkin. Luego al gobernador Maximiliano Pullaro, que le reclamó por la reactivación de la obra pública.

Esa demanda está en boca de otros gobernadores con los cuales el Gobierno intenta negociar. Guillermo Francos, el jefe de Gabinete completó ronda de conversaciones con doce de ellos. Hay promesas de reanudar obras que han quedado paralizadas en avanzado estado de ejecución. Aseguran que podrían utilizarse fondos multilaterales y del BID que no afectarían el equilibrio fiscal. La caída del empleo es un problema que empieza a desvelar en el Gobierno. "Hay que aflojar el grifo", opina un dirigente libertario.

El dilema sería la convergencia inminente de dos indicadores medulares de la economía. El propio Milei admitió que la inflación de junio y julio difícilmente pueda ser menor a la de mayo (4,2%). El mes próximo, por otra parte, podría conocerse el índice de desempleo del primer semestre. Alberto Fernández se despidió, de acuerdo con números del Indec, con un 5,7% de gente sin trabajo. Con asalariados en situación de pobreza y subocupados e informales en trepada. El gran miedo es que ahora esa cifra pueda trepar hasta los dos dígitos.

Aquellos contactos con los gobernadores persiguieron otro propósito. Que ayuden en Diputados lo que no pudieron en el Senado. Obtener los votos para que la Ley Bases y el paquete fiscal tengan una expeditiva convalidación. Lo que interesa, estaría resuelto: la reposición del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, bochados por los senadores. Los asuntos que quedarán pendientes (privatizaciones) serían canalizados en otro proyecto de ley.

Milei parece haber comprendido que ese sería el único camino posible. Por tal razón su catarsis habitual mudó de "la casta" al blanco dilecto de la política exterior (España).

© Copyright Clarin 2024

Opinión 41

## En busca de la gobernabilidad

#### COLUMNISTA INVITADO

#### Natalio R. Botana

Politólogo e Historiador. Profesor Emérito de la Universidad Torcuato Di Tella

a política avanza sujeta a una fricción entre utopía y realidad. La utopía libertaria nació en los medios y redes sociales hará aproximadamente un lustro, cobró cuerpo en la campaña electoral con el contundente triunfo de un *outsider* de la política y, de inmediato, tuvo que afrontar la exigencia de montar una gobernabilidad capaz de ofrecer resultados ante la crisis, tanto en el plano ejecutivo como en el legislativo.

Al principio, ese empeño se llevó a cabo imbuido del tono profético, con tintes anárquicos, que proclamaba la eliminación del Estado. Si bien esa intención prosigue intacta en el ánimo del Presidente (acaba de afirmar que es "el topo que destruye el Estado desde adentro"), inmediatamente confronta con tres esferas de poder: la del poder institucional que le hace valer su condición minoritaria en el Congreso; la del poder de la calle que hace uso de la violencia en alianza con la oposición política más agresiva; la del poder moral que, con valores de raigambre religiosa, transmite de cara al Gobierno concepciones contrapuestas.

Ya se ha visto como el Gobierno logró arrancar del Senado el respaldo parcial a una "Ley de Bases" más reducida con respecto a la aprobada previamente en la cámara baja. A raíz de ello, se está formando en el Ejecutivo una dirigencia con arraigo en experiencias pasadas y voluntad de negociar, ceder y transar. El contraste es sugestivo. Parecería que, al soberbio "ejecutivismo" de los primeros meses, la necesidad de las cosas lo obliga a encarar trámites más prosaicos. Entre los denuestos de quien dice ser "el primer presidente libertario de la historia de la humanidad", se abriría paso entonces un entendimiento

de la política que no descarta mejores modales; bienvenidos sean, siempre que prevalezcan.

Este estilo convoca a una oposición moderada que exhibe un faccionalismo en sus filas y una caducidad de los liderazgos (en particular, en un partido de la dimensión histórica de la Unión Cívica Radical) harto preocupante. El papel protagónico, hasta el momento excluyente, de Javier Milei es, asimismo, función de esa compleja trama en que pujan muchos pretendientes sin que ninguno logre por ahora prevalecer.

Frente a la oposición moderada se mantiene, no sin problemas, **la oposición del kirchnerismo**. Pese a detentar la mayoría en el Senado, los acuerdos de la oposición moderada con el oficialismo lograron derrotar, con el concurso de la Vicepresidenta, a ese bloque contestatario que además sufrió algunas disidencias.

La intransigente oposición del kirchnerismo no fue novedosa pues jugó de nuevo la carta de la violencia callejera para imponer una estrategia parlamentaria. Fracasaron, pero esa esgrima revela cómo sigue haciendo de las suyas la memoria de una turbulencia desestabilizante que hizo su primer ensayo-exitoso- con motivo de la renuncia del presidente De la Rúa. Es un paradigma contestatario de ya larga vigencia.

Aquel episodio de principios de este siglo, impulsado por la violencia que estalló en la Provincia de Buenos Aires en la forma de saqueos y zonas liberadas, a la cual el oficialismo sumó una represión preñada de víctimas fatales, dejó el penoso antecedente de que se puede inducir la renuncia de un presidente desatando furias y tumultos.

Por segunda vez, se fraguó esta maniobra durante el gobierno de Mauricio Macri con motivo de un proyecto de reforma de la seguridad social: la oposición parlamentaria se apoyó entonces en la violencia de la calle para suspender la sesión del Congreso.

Este temperamento renació en estos días, abriendo el telón a una misma escenografía de piedras, incendios y destrucción del espacio público por parte de unos actores en pugna con una represión legal sin duda más activa que no cosechó muertos (perversamente tam-

bién se contempla esta fatalidad como aconteció con el caso Maldonado).

En la ocasión fracasaron, aunque ello no elimina la partida que se entabla entre quienes condenan la sedición y quienes, en la vereda de enfrente, condenan represiones autoritarias.

Tanto o más

complejo es el tema del poder moral. En ese ámbito en que se disputa, como dice el Gobierno, "una batalla cultural", signada más por el extremismo que por la moderación del discurso, la Iglesia católica tuvo voces contradictorias.

Si, por un lado, el Papa Francisco transmitió al Grupo de los Siete en Italia un mensaje de alta política, devoto de una clásica perspectiva dirigida al bien común universal, por el otro, los medios registraron una foto del Pontífice con sindicalistas de la empresa Aerolíneas Argentinas, que desplegaban un cartel en contra de su privatización, mientras dicho proyecto se discutía en el Congreso.

Este contrapunto plantea la cuestión del clericalismo, que de antaño denota las influencias del clero en asuntos políticos, tomando en este caso partido a favor de uno de los sectores en disputa.

El problema se agravó de inmediato en iglesias y parroquias cuando grupos militantes mostraron la otra cara del clericalismo: pronunciaron a viva voz consignas y cánticos en recintos sagrados para sacerdotes y fieles con el propósito de hacer propaganda y levantar trincheras contra los que "venden la patria". De tal suerte, ya no se trataba de que la Iglesia instrumentase la política sino de que ésta instrumentara a la Iglesia. Anverso y reverso de un mismo proceso, o las traumáticas idas y vueltas del clericalismo.

Es preciso aclarar las cosas (intentó hacerlo el Arzobispo de Buenos Aires) y no seguir alentando pasiones polarizantes mientras se combate con denuedo la inflación y crecen la pobreza y el desempleo. Un contexto tan doloroso requiere orientaciones prudentes y no facciosas, lo que desde hace muchos años es entre nosotros un producto escaso. Para unos y otros, el tiempo pues apremia, ese factor que siempre desafía la legitimidad de los gobiernos. Tal la etapa que se avecina.

#### TRIBUNA

# Los olvidos y silencios del feminismo

stamos viviendo la traición de las consignas feministas que tanto han hecho por la dignidad de las mujeres. Las históricas luchas en pos de igualdad y justicia, las denuncias de ataques y perpetraciones, los ideales enunciados se estrellaron contra el atronador silencio posterior a la orgía femicida del terrorismo de Hamás el 7 de octubre.

Las mismas que señalaron la opresión de la sociedad patriarcal callaron ante la barbarie. Las mismas que se regodeaban con sus militancias progresistas, su moral igualitaria y sus anhelos de dignidad, se embanderaron con dictaduras patriarcales y terrorismos femicidas y silenciaron sus voces ante las víctimas israelíes. No hubo empatía con ellas. Su oposición ideológica a Israel primó sobre sus ideales feministas. Las judías son más israelíes que mujeres, no son iguales a otras, no merecen ser defendidas. Lo increíble, contradictorio y hasta bizarro, es que las mismas mujeres que no se condolieron con las israelíes apoyan alegremente a países en los que las mujeres carecen de los mismos derechos por los que dicen abogar.

Traicionaron al feminismo y a cada una hacen como que no pasó lo que pasó.

de las mujeres que dicen representar. Traicionaron sus principios y sus luchas. Traicionaron a las valientes sufragistas, a Simone de Beauvoir, a Betty Friedan, y a cada una de las mujeres golpeadas o asesinadas. Se traicionaron a sí mismas. Quebraron el colectivo y perdieron la autoridad para hablar en nombre de "las mujeres".

Las violadas judías, las mutiladas, las torturadas, las asesinadas y exhibidas como trofeos, no pertenecen al universo del feminismo. Copiando a la mirada del nazismo hacia los judíos, las israelíes son menos mujeres, o sub-mujeres, **no tienen los mismos derechos ni son merecedoras de las mismas luchas** y reclamos. "Desde el río hasta el mar" reedita el camino a Auschwitz.

No se salvó ninguno. Ni #metoo ni #niunamenos ni los defensores de los derechos LGTBIQ+ ni los pañuelos celestes, ni los pañuelos verdes, ni las izquierdas dizque progresistas, ni #blacklivesmatter. Estos ideólogos, policías del pensamiento y dueños de la moral no ven ni oyen cuando se trata de judías, descolectivizaron al colectivo feminista. Complotados y fingiendo demencia, hacen como que no pasó lo que pasó. Algunos enuncian un tímido y cobarde "sí, pero...", y los que compraron el relato maniqueo, simplista y falso de Israel-opresor/palestinos-oprimidos defienden a los terroristas y levantan las banderas palestinas clamando por la desaparición del Estado de Israel como si los principios de libertad y justicia que dicen sostener no se contradijeran con los que sostienen los terroristas.

Los movimientos feministas dejaron bien claro que ninguna conducta de una mujer merece y justifica la violencia o el ataque, aunque el perpetrador se escude en ello para alegar inocencia. Ni la pollera corta, ni una mirada torva, la culpa no es de la víctima. Salvo si son israelíes.

Por todo eso ya no les creo. #Yanolescreo cuando declaman cambiar la sociedad patriarcal para que las mujeres tengamos los mismos derechos. Las judías no entramos allí. Somos más judías que mujeres. Nuestros dolores no son iguales a los de todas. Deberemos defendernos solas como aprendimos a lo largo de siglos de patriarcado y antisemitismo. ¡Feministas, abuscar otras luchas que les den sentido a sus vidas! Ya no defienden derechos universales...

#### **Diana Wang**

Ensayista y psicoterapeuta

#### Un caso que conmociona al país



Es lo que se desprende de las pruebas. Las pericias contradicen el relato de todos los testigos, que dijeron que el chico se había perdido en el campo. Estiman que pasó a Chaco. Hay 6 detenidos.

#### Nicolás Wiñazki

nwiñazki@clarin.com

El jueves 13 de junio, Loan Danilo Peña conoció la casa de su abuela. una vivienda ubicada en la localidad de El Algarrobal, Corrientes, cercana al municipio de 9 de Julio. Estuvo allí pocas horas. Su papá, José, lo llevó montando a caballo. Almorzaron un caldo de gallina con varios adultos y algunos niños. Loan salió del lugar a las tres menos diez de la tarde. Subió a la cabina trasera de una camioneta Ford Ranger, manejada por el ex capitán de navío de la Armada Carlos Pérez. En el asiento del acompañante se sentó su esposa, la directora de Producción de la Comuna local, María Victoria Caillava.

La funcionaria conocía a la abuela de Loan, Catalina Peña, de 87 años, porque alguna vez la ayudó a que el municipio le instale un pozo de agua en su pequeño campo. Es un lugar agreste. Rondan las víboras alrededor de la vivienda. Más allá, en el monte, hay más ali-



Con la foto de Loan. El papá y uno de los hermanos del chico, anoche.

árboles de cítricos. Naranjales.

Loan fue llevado hacia 9 de Julio. el pueblo en el que vive junto a sus hermanos mayores y su mamá, María Noguera. Pero no fue a su casa. Habría estado al menos una noche en la vivienda de Caillava y Pérez. A la mañana siguiente partió mañas y animales peligrosos. Hay rumbo a la provincia de Chaco en había perdido el día anterior. Es

un Ford Ka también manejado por Pérez y con su esposa de nuevo acompañándolos en el asiento de adelante del vehículo.

Pasaron por la ciudad de Corrientes. Cruzaron el puente hacia Chaco. El niño no volvió más. Sus familiares habían denunciado que se más, habría sido la propia Caillava quien se comunicó con Walter Maciel, el comisario de 9 de Julio, para avisarle que Loan, que en realidad estaba a su cuidado, había sido perdido de vista por sus familiares en las cercanías de la casa de su abuela. El agente sabría la verdad.

También fue ella quien alertó por la misma noticia falsa al intendente de su pueblo, su jefe político, Hugo Ynsaurralde. Según creen los investigadores, Loan podría haber sido entregado en un lugar desconocido de Chaco a miembros de una organización que lucra con la trata de personas y que paga para comprar infantes que luego entrega a matrimonios que pagan por adoptar un hijo de esa manera ilegal. Es posible que Loan, entonces, esté aún con vida, y se encuentre en Chaco o en Paraguay.

Ésa sería, en resumen, la verdadera historia detrás de un caso policial que captó pronto la atención de buena parte de la opinión pública del país, pero con un relato diferente, posiblemente "armado" por cómplices de un delito aberrante.

cados parte de los mismos familiares del niño correntino que le contaron a todo el país que fueron ellos los que lo perdieron cuando, después de comer el jueves 13, lo llevaron junto a otros chicos a buscar naranjas, y él corrió, y ya no lo vieron, y nadie supo de él, y una historia increíble que se tomó por verdadera hasta que un cúmulo de pruebas recolectadas por el fiscal Guillermo Barry junto a su colega Juan Carlos Castillo comenzaron a romper ese relato.

La Justicia Federal aportó, por pedido del Ministerio Público de Corrientes, los peritajes de los celulares secuestrados, el impacto de las antenas de la zona de la supuesta desaparición y el rastreo en las cuentas bancarias o billeteras virtuales de los sospechados de haber secuestrado al niño para entregarlo a la organización criminal que lo habría puesto a la venta.

La información en este artículo fue aportada por fuentes judiciales que conocen toda la trastienda de la causa, y también por otras autoridades que se involucraron en la búsqueda del niño hasta que la En ese montaje estarían compli- hipótesis de la causa viró debido

Sociedad 43 CLARIN - DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024

#### HABLÓ CON CLARÍN

"Que caiga quien tenga que caer, mi papá o el que sea", dijo el hermano del chico

Mariano Peña (25), el hermano mayor de Loan, camina alrededor de una canchita de fútbol que está a cien metros de su casa. Está mirando un partidito de los amigos de Loan, con quien el pequeño jugaba todas las tardes. "No lo puedo creer que no esté. Siempre venía a verlo jugar, le gustaba a mi hermanito, en eso era lo único en lo que no me peleaba".

Se le consulta sobre los rumores pueblerinos que involucran a sus padres y a la paternidad de José. "Mi mamá y mi papá se llevan bien, son padres de los ocho hijos,

a los indicios rotundos de las pruebas documentales y los testimonios orales de testigos, peritos, policías, familiares de Loan y demás aportantes de información fundamental para dilucidar esta historia.

El fiscal Barry supo que el relato que afirmaba que el niño se había perdido en la casa de su abuela mientras lo acompañaban otros chicos y su tío, Bernardino Benítez, durante un recorrido por los naranjales del lugar carecía de sustento cuando las fuerzas policiales le informaron que 50 perros entrenados para seguir pistas solo se habían movido dentro del perímetro de la casa de Catalina Peña.

Los perros no se movieron de allí durante varios días de operativo. Mientras tanto, se seguían rastrillando decenas de miles de hectáreas agrestes de la zona.

A eso se sumó que en varias reconstrucciones de los hechos realizadas en ese mismo lugar con los sospechosos e imputados en el expediente por "abandono de persona" presentes allí, sobre todo con los primeros detenidos de la causa, el tío Bernardino y una pareja de amigos, Daniel "Fierrito" Martínez y Mónica del Carmen Millepi, se reveló que ninguno de esos tres adultos pudo explicar de modo fehaciente dónde había sido que se había perdido de vista el niño, cómo, cuándo, por qué. Ninguno. Otros testigos presentes en el almuerzo tampoco pudieron salir de un laberinto de contradicciones o verdades a medias que salieron de su propia boca.

Como los perros no se movían de la casa siguiendo algún rastro de Loan hacia afuera del predio y los testigos no lograban explicar cómo había salido el nene del lugar, los investigadores empezaron a pensar que solo podría haber salido de allí en un vehículo, un modo que no deja rastros de olor corporal detectables por los animales.

El viernes se realizaron pericias otro lado. ■

y de Loan también. Mi papá es el padre y mi mamá su madre. Punto. Nada más, Los dos están pasando el peor momento de su vida y yo les digo que no escuchen la tele. No dejo que la enciendan. Se envenenan".

"¿Ponés las manos en el fuego por José, tu papá?", se le pregunta a Mariano. "Que caiga quien tenga que caer, mi papá o el quien sea. Yo estoy convencido de que todos deben ser investigados, todos los que estaban en esa mesa almorzando están sospechados hasta que se demuestre lo contrario. Yo lo veo a mi papá todos los días: Pongo las manos en el fuego, pero no desconozco lo que se dice", afirma.

Javier Firpo

odorológicas en los dos vehículos de la pareja Caillava y Pérez.

Ese estudio fue liderado por el experto Mario Rosillo. Los especialistas habían descubierto dos gotas de sangre que podrían ser de humano en la camioneta Ford Ranger, y tomaron además muestras de células epiteliales tanto de la camioneta como del Ford Ka. Esas células se levantan con hisopos. Todas las pruebas eran de los asientos traseros de los dos Ford. Tres perros adiestrados en el arte de olfatear su objetivo a buscar en esos pequeñísimos elementos fueron claves en este punto.

La pericia se hace con las muestras reales de quien sería Loan, pero con cuatro hisopos más con células epiteliales de otros niños. En el caso de las pruebas de la Ford Ranger, dos de los tres perros determinaron que allí había estado el niño correntino "perdido". En el caso de los hisopos pertenecientes al Ford Ka, los tres perros coincidieron en que en ese lugar había estado sentado Loan.

Luego de esas pericias, el fiscal Barry ordenó la detención de la funcionaria municipal Caillava y de su pareja Pérez.

También se ordenó la detención del comisario de 9 de Julio, Walter Maciel. Fue él quien movilizó a la fuerza en búsqueda de Loan. Además, habría "encontrado" a un par de kilómetros una zapatilla del chico. Para Barry, esa prueba fue "plantada" adrede para desviar la atención. Maciel fue desplazado del cargo y se le inició un sumario.

Las autoridades políticas, conocida esta información, supieron por colaboración de sus colegas de Chaco que el Ford Ka efectivamente había cruzado a esa provincia.

El día que Loan se fue, en casa de su abuela estaba presente su papá. La madre nunca compartió abogado con él. Loan podría estar con vida. Se lo busca. En secreto. Pero en

Hugo Ynsaurralde es el intendente de 9 de Julio, donde vive Loan. "Hay que reforzar la hipótesis de secuestro".

# "Nunca imaginé que podría suceder algo así en este pueblo"

**CORRIENTES. ENVIADO ESPECIAL** 

**Javier Firpo** 

jfirpo@clarin.com

"Okey, avisame cuando estés, y hablamos". El intendente Hugo Sebastián Ynsaurralde(51), nacido en Caballito, recibe a Clarín en su casa, que se encuentra en remodelación. Luce demacrado y por momentos superado por la situación que se disparó a partir de la desaparición de Loan Peña (5), paradero que se desconoce desde hace ocho días. "Nunca imaginé que podría suceder algo así en este pueblo. Acá se respira tranquilidad, vivo aquí desde que tengo once años, conozco el lugar".

En un austero living, a la vuelta de la intendencia, Ynsaurralde abre sus sentimientos. "Tuve temor, no miedo, creo que esta situación supera a cualquiera. Soy padre, mi hijo Benicio (11) sí está preocupado por mí, pero yo trato de contenerlo. Lo que más siento es angustia, no dejo de pensar en Loan y a pesar del paso de los días, no me quiero resignar a no encontrarlo y con vida".

Sentado en un sillón, el intendente no deja de transmitir la tensión que está viviendo estos días. "Yo ante todo soy un vecino, una persona de a pie que siempre dio la cara. Yo camino, hablo con todos, siempre mirando a los ojos, con la frente alta. Creo que estoy haciendo todo lo que está a mi alcance y más. No me siento culpable, no me reprocho de nada".

Se sincera el funcionario ante la consulta: "Nunca pensé en renunciar, yo quiero estar en este momento delicado. Tengo el apoyo de las fuerzas policiales y del gobernador (Gustavo Valdés), pero está la renuncia disponible, aunque no creo que contribuya en algo. Pero insisto, nunca pensé en renunciar. Soy un intendente que habla con el pueblo".

Hace dos días, más de cien personas se congregaron justo acá enfrente, en la calle, exigiendo explicaciones sobre el caso Loan. "Yo salí y hablé con ellos. Les conté todo lo que se estaba haciendo. Les dije que es uno de los rastrillajes más importantes a nivel nacional

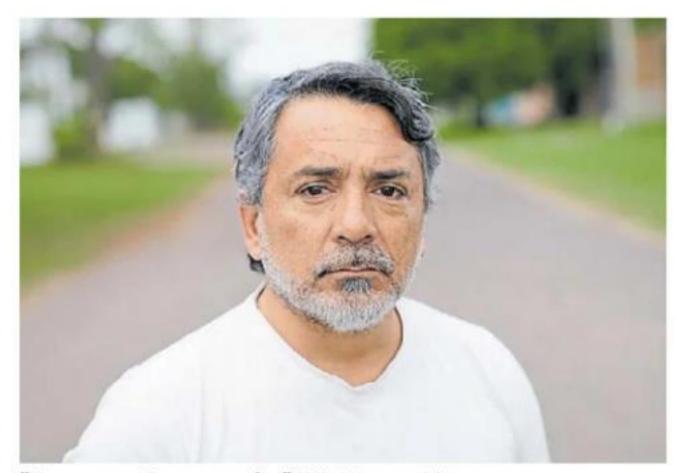

"Nunca pensé en renunciar". Dijo Ynsaurralde. FERNANDO DE LA ORDEN

que es cierto, la verdad es que no recuerdo semejante despliegue de las fuerzas nacionales en la búsqueda de una persona. Sentí el apoyo del pueblo, aunque reconozco que siempre hay algunos que vienen malintencionados".

Ynsaurralde llegó a la jefatura comunal después de ser viceintendente. Responde al partido oficial Alianza Vamos Corrientes. asumió en 2021 y su mandato se extenderá hasta finales de 2025. "Gané con el 67% de los votos, pero no me volveré a presentar, no me lo permite la Constitución", hace saber Ynsaurralde, que saluda a su mujer Yanina, que viene de la cada de los padres de Loan.

Hace unos días Ynsaurralde estuvo en el ojo de la tormenta, porque esbozó cierta desconfianza hacia el trabajo de la Policía, a la que le exigía más compromiso. "Quiero rectificar mis palabras y aprovechar esta posibilidad. Realmente hablé en caliente, inmerso en esta locura que estamos viviendo, y creo que me desbordé. Confío en la Justicia, confío en la Policía, y todos estamos en la misma dirección: encontrar a Loan con vida".

También dejó entrever que el narcotráfico entró en el pueblo y no descarta la posibilidad de trata de personas. "Creo que es para otra nota, ahora estamos abocados al tema Loan. Que esto sea sólo una pesadilla", marca la cancha. "El tema de la drogas nos supera a que se estaban haciendo. Cosa todos, ¿dónde no hay drogas? Pero bilidad de secuestro". ■

no me aventuro en ninguna hipótesis vinculada a eso. La Justicia está investigando y sabrá si es necesario cambiar la carátula que hay hasta hora".

Sí cree Ynsaurralde que, además del rastrillaje, que sigue siendo intenso, "se descartaría la hipótesis del animal salvaje (es una zona de yacarés, gatos montes y monos), y también se perdería la chance de que se haya perdido". Para llegar a la hipótesis más inquietante: "Hay que reforzar la de secuestro, o mejor dicho, la hipótesis de terceras personas".

Asegura que está en una situación difícil por su rol, que se encuentra en el momento de mayor zozobra. "No es sencillo ser el jefe comunal donde transcurre la noticia más impactante del momento. Yo entiendo a la gente, pero yo no puedo dar más respuestas de las que tengo. Es complicado hacer equilibrio entre la investigación y el humor social del pueblo, que con toda la razón se está cansando. Le urge una respuesta para encontrar calma. Yo camino 9 de julio y hablo con las madres, que, desbordadas, lloran en las marchas. Como intendente no me resbalan los sentimientos, como te dije, soy padre".

Se le pregunta qué piensa que pudo pasar con Loan. "Yo me apoyo en lo que va sucediendo y en lo que dice la Justicia. Extraviado al parecer, a ocho días, no está, entonces hay que reforzar la posi-

# Dos condenas clave por violaciones: "Las víctimas pueden decidir confiar"

Habla la fiscal Mariela Labozzetta, quien trabajó en los casos de Alperovich y Darthés. Las deudas del sistema.

#### Mariana Iglesias

miglesias@clarin.com

Con ocho días de diferencia, la Justicia condenó al actor Juan Darthés a seis años de prisión por considerarlo culpable de violar a Thelma Fardin y al ex gobernador de Tucumán José Alperovich por abusar sexualmente de su sobrina en varias oportunidades. "En ambos casos la Justicia estuvo a la altura porque dio una respuesta. En las dos sentencias ganó hablar y ganó luchar", dice a Clarín Mariela Labozzetta, al frente de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

El juicio contra Darthés marca un antecedente histórico de colaboración internacional por un delito de violencia sexual. Comenzó el 30 de noviembre de 2021 en Brasil-donde se recluyó el actor, de esa nacionalidad-, y tres años después de que Fardin hiciera la denuncia por abuso sexual en Nicaragua, por hechos ocurridos allí en 2009 durante una gira televisiva, cuando ella tenía 16 años y él, 45.

"La UFEM colaboró con el Ministerio Público de Brasil. Es la primera vez que intervino la colaboración internacional para un caso de violencia sexual, ya que se usa habitualmente en temas de narcotráfico. La denuncia se hizo en Nicaragua, pero allá se cerró por la imposibilidad de seguir sin estar ahí el imputado, por eso se abrió en Brasil-explica-. La mayor cantidad de prueba se produjo en Argentina. Y desde las oficinas de la UFEM se hicieron las sesiones virtuales". Además, Argentina manifestó interés en llevar adelante el caso, por eso quedó en la justicia federal de Brasil, y no en la ordinaria.

Con respecto a Alperovich, si bien la sobrina hizo la denuncia en Tucumán, como los abusos ocurrieron tanto en esa provincia como en la Ciudad de Buenos Aires, la causa no fue seguida en la justicia provincial sino nacional. "Hubo una investigación conjunta de UFEM con a otra fiscalía, la de Santiago Vismara. La ayuda de UFEM fue aportar la mirada de género. Es un área especializada del Ministerio Público Nacional, y se articula con otras provincias y países cuando un caso así lo requiere", detalla.

"Para la UFEM ambos casos fueron de litigio estratégico porque son públicos, porque puede tener repercusiones positivas. Son casos emblemáticos que pueden servir de ejemplo", dice la fiscal. En los últimos años la UFEM produjo protocolos de violencia sexual, doméstica y femicidios, que se distribuyen y sirven para que todas las fiscalías del país puedan investigar y con perspectiva de género.

Se dice que **el abuso sexual es el delito más impune**, porque se denuncia poco, por lo complejo del proceso y por la baja cantidad de condenas. Para Labozzetta, en estos casos "se parte de un estándar inferior en la credibilidad de las víctimas. A diferencia de otros delitos, se pone en duda lo que denuncian las mujeres, se dice que ese relato está teñido de falsedad. que están locas, que son mentirosas, despechadas. Y esa falta de credibilidad sesga la investigación, ya que dispara una serie de medidas de prueba revictimizantes, como puede ser el test de fabulación, que es un test psiquiátrico sin raigambre científico, que no indica nada ni es útil para la investigación, porque aunque la mujer sea fabuladora pudo haber sido víctima de violencia. Además, es un test que no se pide para ningún otro delito".

"Para desarmar las causas, para no ir a juicio, se sostiene que no se puede llevar adelante un juicio con un solo testimonio, por eso el índice de impunidad es alto. Es muy importante formar a las fiscalías para que puedan construir sólidamente un juicio de estos casos. Se debe complementar el testimonio de la víctima. Son casos que ocurren en ámbitos privados y que suele suceder que la única testigo

#### Mariela Labozzetta Fiscal

"Se pone en duda lo que dicen las mujeres, que están locas o que son despechadas" es la víctima, pero si no hay otros testigos no implica que se cierre el caso", suma. Otro punto es entender que hay delito cuando no hay consentimiento: "La estrategia de la defensa suele ir por ahí, asegurar que la mujer sí quería, pero no es cierto es que sólo no hay consentimiento si la víctima gritó, se defendió o dijo que no. Hay víctimas que no pueden hacer eso porque se paralizaron, por la edad, porque están manipuladas, porque querían que terminara rápido.

Para la fiscal, es clave cómo se acompaña a las víctimas: "El momento de la declaración es crucial. hay procedimientos y pautas escritas. Ese momento es vivido de maneras muy distintas, algunas víctimas tienen todo procesado, otras lo procesan en el momento de la declaración, por eso debe ser un espacio íntimo y cuidado. Se deben respetar los tiempos de la víctima, hacer pausas si necesita cortar, o tal vez todo lo contrario, seguir de corrido. También brindar atención psicológica si lo requiere. Todo lo que diga servirá para armar la acusación".

"El Poder Judicial debe ser una herramienta de defensa de derechos. Cuando trabaja adecuada y seriamente puede cumplir con sus múltiples funciones, como la reparación, la resolución de conflictos y la restitución de derechos. Es un mensaje social de no impunidad y no repetición a futuro. No sólo son sentencias para Thelma y la otra víctima sino también para muchas mujeres que pueden decidir confiar en el sistema", dice la fiscal. ■





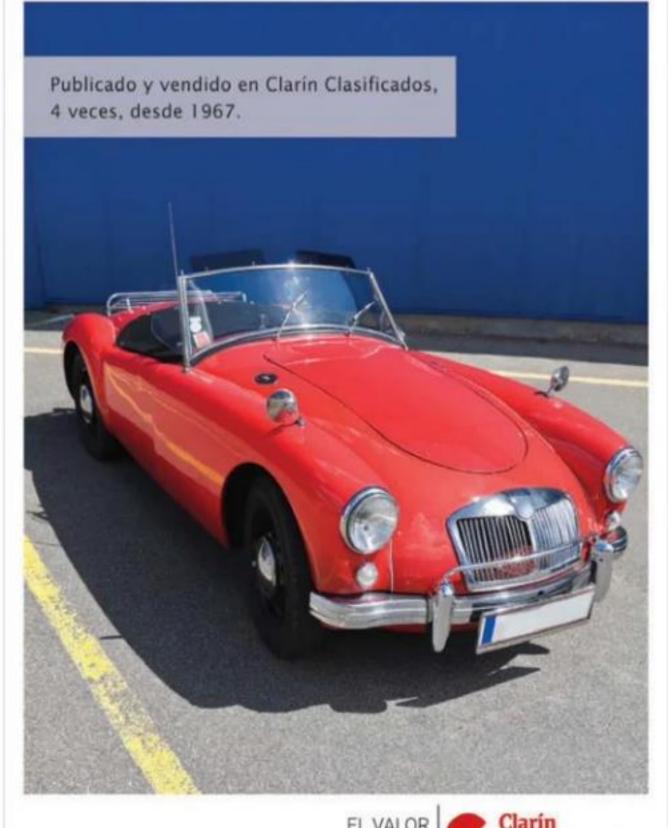



# Gobierno versus prepagas: "Hicieron negocios financieros"

La acusación fue la respuesta oficial al comunicado de la Unión Argentina de Salud que indica que unas 5.000 clínicas quebrarían desde agosto.

#### Pablo Sigal

psigal@clarin.com

Unión Argentina de Salud (UAS) esta semana volvió a sembrar la discordia entre el Gobierno y las prepagas. La nueva conducción de la UAS, liderada por Hugo Magonza, emitió una alerta en las últimas horas que pone el foco en los prestadores y asegura que "más de 5.000 establecimientos de salud podrán ser plausibles de ejecuciones por parte de la AFIP -a partir de agostocomo consecuencia de deudas previsionales e impositivas".

La respuesta oficial fue muy dura, al punto de atribuir a los "negocios financieros" de las empresas el actual estado de crisis del sistema de la salud privada en Argentina. Y aseguraron que en función de ese escenario están tratando de reconvertir la situación a partir de la **desregulación**.

La UAS señaló que "el Estado debe ser consciente de la necesidad de apoyar a uno de los sectores más importantes de la sociedad, el que atiende a más del 70% de la población argentina en uno de los temas más sensibles que es la salud". Y aseguró que "de no modificarse urgentemente esta situación" ese universo se verá afectado.

Tras varios años de mantener un perfil orientado, sobre todo, a la agenda de los financiadores -durante la gestión de Claudio Belocopitt- ahora la UAS ha puesto a liderar la cámara a representantes **más** identificados con el sector prestador y que, según las voces que hoy ganan protagonismo, en los últimos años estuvo opacado.

El comunicado dice que "el sec-

tor prestacional, particularmente, no tiene ya márgenes para enfrentar ni siquiera el corto plazo". Y agrega que "aunque parezca increíble, hay instituciones de CABA, provincia de Buenos Aires y de la totalidad del interior que en muy poco tiempo no podrán honrar compromisos básicos (...) La ecuación económico-financiera de las entidades está rota y se requieren medidas urgentes".

Altas fuentes del Gobierno recogieron el guante de ese diagnóstico y arremetieron contra los financiadores: "Durante todos estos años las prepagas asfixiaron a los prestadores. Ellos cobraron subsidios millonarios del Estado y en lugar de poner la plata en el sistema de salud hicieron negocios financieros", dijeron. Agregaron que "a los prestadores los usaron como variable de ajuste. Cobraban, trabajaban la plata y algunos **pagaban hasta 120 días**. Algunos empresarios fueron **cómplices** de que el sistema de
salud esté prácticamente quebrado".

"El Gobierno está reordenando esta situación, obligando a las empresas a que compitan y dándole libertad de elección a los beneficiarios", indica. Y cierra con que "no se regulan más valores de cuotas, pero eso no significa que se permita que empresarios abusen de los beneficiarios para hacer sus negocios y continuar arruinando el sistema de salud".

Desde el sector de las prepagas manifestaron cierta **sorpresa** por estas críticas, en función de que "existe la sensación de que viene habiendo una mejor vinculación con el Gobierno". A lo que añadieron que "ninguna de esas 5.000 clínicas a las que hace alusión la UAS

trabajan con prepagas, sino que fundamentalmente lo hacen con el IOMA y el PAMI. Es un error mayúsculo de interpretación o hasta malintencionado".

Clarín intentó conseguir un detalle, a través de la UAS, de cuáles son esas clínicas que estarían al borde de la quiebra, pero hasta el cierre de esta nota no tuvo respuesta

Es un nuevo capítulo de la pelea entre el oficialismo y las empresas de salud, que acaba de atravesar durante abril y mayo una instancia judicial que terminó con un acuerdo por el que las empresas se comprometieron a devolver a los afiliados lo cobrado por encima de la inflación entre enero y mayo.

Estas idas y venidas tuvieron hace pocas semanas un paréntesis cuando la Superintendencia de Servicios de Salud anunció la reducción del aporte que las prepagas debían realizar al **Fondo Solidario de Redistribución**, para -afirmaron- de que la desregulación del sistema pudiera avanzar.

Como telón de fondo permanece intacta la investigación por presunta cartelización de las prepagas, que lleva adelante la Comisión Nacional para la Defensa de la Competencia desde abril y que según sea su desenlace podría llegar a significar el pago de importantes multas a cargo de las acusadas.



# La empresa OCASA sufrió un ciberataque y estarían en riesgo datos de clientes

La compañía de logística distribuye documentos como licencias de conducir y tarjetas de crédito y débito.

#### Juan Brodersen

jbrodersen@clarin.com

OCASA, empresa de transporte y logística, sufrió un ciberataque que dio de baja el sitio web de la compañía. Clarín confirmó que se trata de un ransomware, un programa que ingresa a los sistemas, encripta información y pide un rescate en criptomonedas a cambio.

OCASA es conocida por hacer envíos de tarjetas de crédito, débito, documentación como licencias de conducir por correo, además de otras encomiendas. Por este motivo, los cibercriminales podrían tener en su poder datos personales de ciudadanos que hayan recibido envíos a sus domicilios.

Su especialidad es lo que se co-



Comunicado. La empresa negó la filtración de datos pero no el hecho.

noce como la distribución "de última milla" (el último tramo hasta el domicilio del comprador), además de la mercadería que pasa por sus dos grandes centros de distribución. Tienen plantas ubicadas en La Plata, Sarandí y Avellaneda, para manejar el proceso conocido como "cross docking".

Clarín contactó a la compañía, la que envió un comunicado: "En las últimas horas nuestro equipo de ciberseguridad verificó un intento de vulneración a nuestros sistemas, generando la interrupción de su normal funcionamiento. Activamos el protocolo de seguridad y estamos realizando un análisis exhaustivo al respecto. En función del análisis inicial, no hemos sufrido filtraciones de datos. Nos encontramos monitoreando la situación y tomando las medidas para resguardar las operaciones y la seguridad de la información", explicaron.

El impacto del ataque todavía no está claro, en tanto la comunicación oficial asegura que no se filtraron datos, pero este medio supo que los equipos de IT estuvieron trabajando toda la semana para recuperar la información afectada.

"Reafirmamos la capacidad de evolucionar, innovar y proporcionar soluciones logísticas de vanguardia en todo el mundo, desarrollando servicios orientados a impactar positivamente en la vida de 
las personas, brindando soluciones, cuándo y dónde lo necesiten", 
explican desde la empresa.

Además, el ataque impactó a otras empresas del grupo como Direxa, que ofrece "soluciones a medida en servicios integrales de logística, operaciones de importa-

ción y exportación de mercadería".

La empresa tiene otros socios estratégicos como Staples, que provee artículos de librería y Brandlive, encargado de proveer a los minoristas de marcas como Wrangler, Lee y Topper, entre otras.

El ransomware como servicio (RaaS) es una modalidad de ataque que funciona con un modelo de desarrolladores y afiliados: unos escriben el código fuente que cifra los datos, otros se encargan de distribuirlo por un porcentaje a cambio. El partner o afiliado puede ser un empleado de la empresa atacada, o alguien que compró el servicio para depositarlo en una víctima, porque tiene acceso privilegiado, en lo que se conoce como un IAB: Initial Access Broker, el atacante que pone "un pie" dentro de la empresa a ser atacada.

Una vez que se despliega el ransomware y se logra infectar a la víctima, arranca la extorsión. El modelo cuenta con una doble y hasta triple extorsión: la primera tiene que ver con hacer inaccesible los datos a la entidad. La segunda, si el afectado tiene backups, pasa por amenazar con publicar la información interna para generar un dato reputacional. Y en algunos casos hay un tercer paso en el que se contacta a terceras partes que trabajan con la víctima para presionar sobre la cadena de suministro.



# ESPECIAL COCINA



**PASTELERÍA** 

EN CASA [\*2]

PASTELERÍA EN CASA

Galletas y alfojores para compartir

ASTELERÍA EN CASA

**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 

PASTELERÍA EN CASA [\*2]



**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 

PASTELERÍA EN CASA (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

GRANDES RECETAS PARA HACER VIANDAS [\*1]



PASTELERÍA FÁCIL (\*2)

**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380.10** 



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$100,10

GRANDES RECETAS PARA HACER VIANDAS [\*1]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PIZZA, EMPANADAS Y TARTAS [\*1]



PASTELERÍA FÁCIL (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

COCINA CASERA (\*2)

COCINA CASERA



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$100,10



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PIZZA, EMPANADAS Y TARTAS [\*1]



**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$50,10** 



ENCARGÁSELAS A TU CANILLITA PARA QUE LAS SOLICITE A TRAVÉS DE PARADA ONLINE

Sociedad CLARIN - DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024



Interior. La planta baja del edificio, donde en octubre se realizará la edición 40 de la muestra Casa FOA. Está en la 9 de Julio, en diagonal al Obelisco. FOTO: CASA FOA

#### Silvia Gómez

sgomez@clarin.com

Detrás de la marquesina publicitaria más grande y mejor ubicada de la Ciudad, espera un gigante dormido. Se trata del Edificio del Plata, ubicado sobre Carlos Pellegrini, en diagonal al Obelisco. Hito urbano vacío y en desuso, cobrará vida al menos por unas semanas, cuando se transforme en sede de una nueva edición de Casa FOA en octubre.

Será la edición número 40 de la muestra de arquitectura, diseño, paisajismo e industria que organiza la Fundación Oftalmológica Jorge Malbran para recaudar fondos y destinarlos a sus obras benéficas.

Por el momento, se sabe que la muestra utilizará sólo dos plantas, la de acceso y el primer piso. Arquitectos y arquitectas, paisajistas y profesionales vinculados a la industria tendrán que diseñar livings, bodegas, baños, playrooms, cafetería, cocina, microcine, coworking, etcétera. "Pensar, crear, diseñar y habitar" esa caja rectangular que es en definitiva la forma que identifica a este edificio.

Es que el Edificio del Plata tiene una implantación única: sobre una manzana atípica de la Ciudad, con un frente y contrafrente -por Carlos Pellegrini y pasaje Carabelas, respectivamente- de más de 100 metros de largo, y laterales -por Sarmiento hacia el norte y Perón hacia el sur- de sólo 35 metros.



Vista. Hay un plan para hacer 700 viviendas pero se suspendieron los beneficios impositivos para la obra.

Jorge Heinzmann le sacaron todo el jugo posible a los metros disponibles y diseñaron un edificio de plantas libres, cuando eran toda una novedad. Es que originalmente el proyecto es de 1948 y está considerado uno de los primeros edificios de arquitectura moderna destinado a usos municipales. Las obras se iniciaron en 1950 y sufrieron una paralización en 1954.

Luego hubo una inauguración parcial en 1961. Pero la apertura oficial llegó recién en diciembre de 1962. Vueltas de la vida: el acto estuvo a cargo del arquitecto Alberto Prebisch -un profesional también vinculado al movimiento moderno-, quien era intendente y célebre autor de una obra fundamental en

Aires, ubicada a metros del Edificio del Plata: el Obelisco, inaugurado varias décadas antes, en 1936.

¿Por que se lo conoce también como Mercado del Plata? Porque justamente en esa manzana funcionó un mercado de abastos para esta zona de la Ciudad. Este antiguo mercado fue desalojado y demolido para dar paso a la construcción del edificio de Crivelli y Heinzmann.

De todos modos, el proyecto original contemplaba que el mercado continuara operando en la planta baja, hacia el pasaje Carabelas, pero eso nunca ocurrió; básicamente porque la dinámica en la zona había cambiado por completo y ya había comenzado el proceso de cen-Los arquitectos Oscar Crivelli y la historia de la Ciudad de Buenos tralidad. En cambio, se instaló una viendas.

sede del Banco Municipal, tal como se llamaba en esos años el hoy Banco Ciudad.

En 2012, la Legislatura porteña le votó al Ejecutivo la chance de venta del edificio, cuyo dinero debía destinarse a la compra de una nueva sede del Gobierno porteño. Esto ocurrió 4 años después, cuando IRSA se quedó con el Del Plata por 68 millones de dólares. Luego, la Ciudad adquirió el edificio de Norman Foster en Parque Patricios (originalmente iba a ser la sede del Banco Ciudad).

En las últimas semanas, en una reunión con periodistas, el titular de la empresa, Eduardo Elsztain, contó que se iba a destinar a la construcción de más de 700 vi-

Sin embargo, el martes el gobierno porteño suspendió los beneficios impositivos que le iba a otorgar a esta obra (y a otras 20), por formar parte del proceso de transformación del Microcentro, golpeado post pandemia. Fuentes del Ejecutivo entienden que la erogación que iba a hacer la Ciudad -una compensación en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuyo alcance límite de recuperación puede ser de hasta el 60%-golpearía fuertemente las arcas públicas.

De noticia en noticia, el Del Plata pone a prueba sus plantas libres. Para muchas personas será la oportunidad de volver a ingresar -allí se pagaban las multas de tránsito, por ejemplo-; para otras, la chance de conocerlo e imaginar el futuro posible para este edificio que necesita volver a funcionar para mejorar su entorno urbano, cada día un poco más desmejorado.■

#### **CENTRO DE INCLUSIÓN**

El Gobierno porteño puso en marcha una sede para personas en situación de calle en Avenida Triunvirato 2454, Chacarita., para cubrir las necesidaddes de unas 6 comunas, de acuerdo con fuentes oficiales. Trabaja un equipo de 10 personas y funcionará en tres turnos de 6 de la mañana hasta las 0. La Ciudad tiene 47 Centros de Inclusión, con capacidad para 3.510 personas.

Sociedad CLARIN – DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024



Veredas céntricas. Buscan recuperar espacio público, entre quejas de comerciantes y peatones.

# Desalojo de manteros de La Plata: claves de la conexión Senegal

Un centenar resiste el traslado a un playón. Competencia desleal y denuncias de discriminación, bajo la lupa.

LA PLATA. CORRESPONSAL

Rodolfo Lara

laplata@clarin.com

Manteros de La Plata acaban de ser intimados al desalojo. Un centenar resisten la relocalización en una feria ubicada en el playón e inmediaciones de la estación Meridiano V del ex Ferrocarril Provincial. Seiscientos puesteros ya aceptaron el traslado. Quedan en rebeldía vendedores ilegales que funcionan en avenida 7 (arteria principal de la ciudad), calle 8, calle 12, diagonal 80 y adyacencias. Todos fueron advertidos de las penalidades, entre ellos, integrantes de la comunidad de senegaleses, que tienen logística, cobertura de abogados y, hasta hace poco, blindaje político cada vez que algún inspector quería ejecutar un desalojo o incautación de mercadería. Muy a pesar, documentaron funcionarios, de la procedencia ilegal de esa mercadería, atribuida a la "mafia china".

Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio, la venta ambulante en La Plata tuvo una suba de 37,5% con respecto de 2022.

La cuestión viene de lejos. Diego Piancazzo, gerente de la Cámara de Comercio de La Plata, detalló: "La venta ilegal cambió, hay menos senegaleses, pero no baja. Los comerciantes están muy preocupados y hace poco tuvimos una reude la Provincia en donde se planteó los temas puntuales de seguridad y control".

Admiten también en la comuna que el núcleo de mayor resistencia está entre los senegaleses. Según un censo de la UNLP, en un 90% se dedican a la venta ambulante sin poder aún, salvo excepciones, insertarse en el entramado social urbano ni rural.

En su momento establecieron un cordón de protección de sus actividades. Con fallos de la Justicia incluidos. Hace algunos años, ante un recurso de amparo, el juez Alberto Recondo ordenó que se inscribiera la causa por el derecho a la igualdad y no discriminación a favor de las personas de origen senegalés que viven y transitan en la ciudad de La Plata.

Fue una acción que obligó a la Municipalidad y al Ministerio de Seguridad de la provincia al cese inmediato de los operativos en nombre de "combatir la venta ilegal" y que tenía, de acuerdo con los fundamentos, "un fuerte sesgo racista y discriminatorio".

El recurso había sido tramitado por el Colectivo de abogadxs populares La Ciega. También intervinieron en procesos en trámite en la Ciudad de Buenos Aires, junto a Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales Coordinadora (CELS), Migrante y Connión en el Ministerio de Seguridad sejería para Migrantes de la Facul- pesos. ■

tad de Trabajo Social de la UNLP, entre otros. Con máxima expresión de apoyo cuando el ex candidato a presidente Juan Grabois, acompañó desde el lugar de detención a varias personas de esa nacionalidad imputadas de delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

"Nuestra función no tiene nada que ver con persecución de ninguna naturaleza. Es sólo aplicar la legislación vigente", se pusieron a resguardo en la Municipalidad.

Detrás de esta actividad ilegal hay un entramado oscuro. Una investigación de Clarín permitió detectar una organización de trata de personas y de contrabando de mercadería que termina en un vendedor callejero de relojes, anteojos, pulseras, anillos, gorras, bolsos, carteras, zapatillas y ropa deportiva. Desde la frontera entre Brasil y Misiones ingresa gente y productos.

Esta trama comienza en Senegal, uno de los países con peor calidad de vida del mundo. Termina con un agente comunal entregando un acta de comprobación de "la ocupación de la vía pública, con mercaderías o muestras con propósitos comerciales". También, la intimación "al cese inmediato".

La pelea recién empieza. En plena ejecución de un plan de remodelación de las principales plazas y parques, en la que se indicó que serán invertidos 3.000 millones de

"Intensamente 2" arrasa y con "Mi villano favorito 4" sumaron más del 96% de la concurrencia en el país.

## Los nuevos "tanques" del cine para chicos

En todo el mundo, Intensamente 2 está logrando impresionantes cifras de taquilla y levantando con creces la asistencia a cines. Y Argentina no es la excepción.

Según Ultracine, el viernes se vendieron en todo el país 540 mil entradas, pero aun faltan procesar casi 50 salas que no habían remitido sus cifras, por lo que seguramente el total esté cerca de las 600 mil entradas vendidas.

Esto supera la marca del 22 de junio de 2019, cuando Toy Story 4, la película más taquillera de la historia en nuestro país, había contribuido a alcanzar un total de 559 mil espectadores.

El éxito de Intensa mente 2 es tan grande que algunos cines bajaron funciones de Mi villano favorito 4 y pusieron más de esa película. Juntas suman el 96,5% de la concurrencia en Argentina.

Intensa mente 2, la película dirigida por Kelsey Mann, se estrenó el jueves 13 de junio y logró recaudar 295 millones de dólares en la taquilla mundial, contando unos 155 millones en Estados Unidos y Canadá.

El jueves, durante el feriado del 20 de junio, el filme llevó 251.395 espectadores, superando así la marca que había conseguido el jueves de la semana anterior cuando estrenó y había vendido 225.464 entradas. En tanto, Mi villano favorito 4 fue vista ese día por 132.208 espectadores. O sea que casi, casi la película de Pixar duplicó el público del estreno de la de Illumination y Universal

Intensa mente 2 está transformándose en un fenómeno en sí misma. Como informó Clarín, ya en sus primeros 5 días en cartel, la película en la que nuevas emociones llegan a la cabeza de Riley, de 13 años, se convirtió en la película más vista de año. Superó a otra película animada de otra saga exitosa: Kung Fu Panda 4. El filme con Po, el oso panda, vendió 1.475.829 en 15 semanas y un

Este medio ya indicó que no es raro que tres películas animadas estén en la cima de la preferencia del público. Viendo cómo terminaron el top 5 los últimos años, en 2023, por ejemplo, detrás de Barbie se instalaron tres películas del género: Super Mario Bros.: La película, Elementos y El Gato con botas: último deseo.

Según trascendidos, muchas salas y complejos de cines tuvieron en los últimos días un récord histórico. Aún así, sería raro que se logre superar la semana entera más taquillera de la historia, que fue el año pasado con Barbie en plenas vacaciones de invierno.

Por ahora, la combinación de Intensamente 2 y Mi villano favorito 4 hace pensar en una buena temporada invernal. Recién después, el 25 de julio, se sumará otro tanque: Deadpool & Wolverine, con Hugh Jackman y Ryan Reynolds, basada en los populares superhéroes de Marvel Comics.

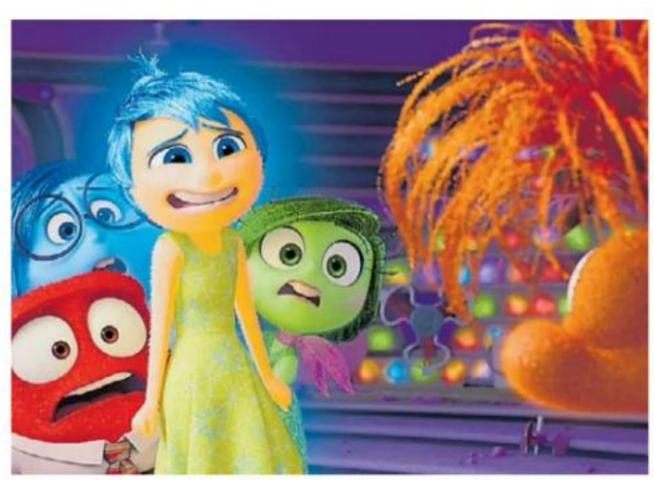

**Escena.** "Intensamente 2", con altas cifras de taquilla en el mundo.

50 Sociedad CLARIN - DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024

#### SOBREMESA DE MUJERES

## Tenemos que estar unidas: los hombres son mucho mejores para hacerse los boludos

Siempre tuve la teoría de

reflejo de la cantidad de

en nuestros cerebros".

que la cartera es un poco el

información que tenemos

**TERAPIA** ABIERTA

**Dalia Gutmann** Comediante



econozco que tengo mucha facilidad para estresarme, para sentirme sobrepasada, para llenarme de listas de cosas para hacer. Mi cerebro tiene esa tendencia natural al caos. Funciona así como cuando agarrás el celular para buscar una dirección, y ves que justo te escribieron un mensaje, y de paso ya que estás ahí, entrás a darle una miradita al Instagram, y me engancho mirando una noticia, o entro a ver unos aros que me gustaron porque el algoritmo me conoce mejor que nadie. Y en ese momento me acuerdo que no respondí un mail, entonces aprovecho y lo respondo. Y lo peor: termino sin acordarme bien por qué corno había agarrado el celular.

Siempre tuve la teoría de que la cartera es un poco el reflejo de la cantidad de información que tenemos en nuestros cerebros. Andá a mirar tu cartera y contame. ¿Sos hombre y no usás cartera? Confieso que siempre me dio un poco de envidia esa especie de liviandad con la que suelen moverse por la vida. Pienso "cómo hacen para ir solo con una billetera y las llaves en el pantalón?".

También pienso que esta sobrecarga de información que tenemos nosotras puede tener que ver, a veces, con lo mal repartida que está la cosa. Reconozco que en mi caso mucho no me puedo quejar. Trabajo un montón, viajo por trabajo, y cuando vuelvo a casa todos están vivos, alimentados, ¿bañados? Eso no te lo puedo asegurar. Pero es cierto que he logrado llegar a este punto después de mucho esfuerzo, y un laburo fríamente calculado. Porque no ha sido siempre así.

Todavía me acuerdo de aquella tarde en la que venía caminando por la calle y pensé: "¿Y si le pido a Seba que caliente algo en el horno, sabrá cómo prenderlo?" Y mi duda fue todavía más allá, "¿sabrá dónde está el horno?".

Cuando advertí este temita, decidí empezar lo que dí en llamar "etapa de capacitación del hombre nuevo". Y así como quien no quiere la cosa, comencé a explicarle algunos detalles simples pero fundamentales del funcionamiento de ese hogar que compartíamos hacía tantos años.

Lo llevé a la zona del horno para asegurarme de que supiera a dónde está. ¿Viste esta perilla? Bueno, la tenés que apretar, contar unos segundos, y la vas soltando asegurándote de que el fuego quede encendido. ¿Viste este plato que lavaste? Muy bien lo lavaste-porque una buena capacitación también requiere alentar al alumno-. Bueno, pero si te fijás del otro lado, hay otra superficie a tener en cuenta. ¿Viste el tema del papel higiénico? Cuando se termina hay que reponerlo porque no se reproduce solito. Y así con infinidad de cosas.





nar con el flagelo de la cartera sobrecargada. Repartamos mejor las cosas. De ésta tenemos que salir unidas. Por eso se me ocurrió preguntarle a otras mujeres qué tips tienen para que la cosa esté más equilibra-

da, y me dijeron cosas como:

-Le mando mensaje y le digo "agendate ésto porque me voy a olvidar" (...) "Hago mucha terapia para que me ayude a decir "NOPUEDO" (...) "Dejo las cosas sin funcionar para que los demás se hagan cargo. ¡Funciona!" (...) "Incluyo a marido en todos los chats domésticos y en los de las cosas del cole" (...) "Le dejo la bolsa de la basura en la puerta para que la saque o la pise, no le doy opción" (...) "Escribo todo antes de que se me vaya de la cabeza y lo pego en la heladera para que todos sepan las cosas que hay que hacer y no queden solo en mi mente" (...) "Salgo a caminar, correr, bailar, y luego pienso y trato de repartir tareas, pero suele ser 70 yo, 30 él" (...) "Lo único que pude negociar es que él se ocupe de la cena y yo de toooodo lo demás" (...) "Le dije que mi cerebro ya no funciona al cien y le derivé todas las actividades extraescolares" (...) "Todavía no logro encontrar uno" (...) "Tarde, ya me separé" (...) "Mi tip es no estar en pareja"...

Y para terminar, un tip que me encanta pero que requiere estar muy elevada y en eje, cosa que casi nunca logro: Darle lugar al otro y confiar en que lo hará lo mejor que pueda.

Tenemos que poder descargar un poco nuestras carteras. Sacar todo para afuera, tirar lo que haga falta. Limpiar esas miguitas, esos papelitos, y todas esas cosas que no entendés muy bien qué hacen ahí adentro. No hace falta que los pañuelitos y las galletitas los tengamos siempre nosotras. Ellos también pueden llevarlos.

Pueden usar mochila o (ataché si son medio vintage). Pero no perdamos las esperanzas de que algún día lo lograremos.

Es autora y se dedica a la comedia. Cada 15 días, abre su consultorio en Clarín para hablar de todo lo que charlamos en la sobremesa de mujeres. En las redes la encontrás como @daliagutmann.









# Llega una nueva aventura de Lola, Bartolito y sus amigos



Además, como siempre, las mejores actividades para que los más chicos aprendan y se diviertan.



Bajo licencia de Leader Music S.A © 2024. Todos los derechos reservados MR de Leader Music S.A.

## PEDILA EN TU KIOSCO!

Sociedad Sociedad

## El chipá para el mundo

CONTÁMELO OTRA VEZ

Adriana Santagati asantagati@clarin.com



66 Lov

Lo viví como la final del Mundial". Gisela Medina (44) no es futbolista, sino cocinera. Pero esta semana, sí, llegó a la final de su Mundial: fue **la primera argentina en ser re-**

conocida por el Basque Culinary Center, una de las instituciones gastronómicas más prestigiosas del mundo, que tiene su sede en el País Vasco y en su consejo están chefs de la talla de Ferran Adrià, Michel Bras y Gastón Acurio.

Gisela no tiene un restaurante con una estrella Michelin ni premiado por el 50 Best. Por eso, la primera mención en el Basque Culinary World Prize es aún más valiosa.

Gisela empezó a cocinar en su casa en Mburucuyá, y esa cocina de las casas de esta región correntina es la que con un grupo de más de 100 cocineros están, literalmente, haciendo conocer por el mundo: Cocineros del Iberá.

Es la primera red de cocineros populares institucionalizada en el país. Gisela es su coordinadora y cuenta que se inspiraron en una red mucho más pequeña de cocineras en Tilcara, Jujuy.

Tanto crecieron los Cocineros del Iberá que las autoridades entendieron el valor de lo que la gastronomía aporta al turismo, a la economía y a la identidad cultural local, y el Gobierno los incluyó dentro de un programa formal provincial, que por ejemplo les garantiza un espacio que ellos nunca podrían pagar en la convocante Fiesta Nacional del Chamamé, que se hace todos los años durante 10 días de enero en la ciudad de Corrientes.

Allí, el food truck de Cocineros del Iberá estalla. Gisela cuenta cómo trabajan, y en esa descripción muestra el espíritu de esta red.

"Trabajamos mucho la calidad de los alimentos cuidando nuestra marca, posicionándonos como equipo y que todos puedan sentirse orgullosos. En cada evento, participamos todos juntos pero **tenemos nuestras reglas**. El del Chamamé es el más grande, son miles de personas y participan entre 15 y 18 cocineros", explica.

Como no tienen una cocina de producción, en los días previos cada uno de los cocineros empieza a preparar algo y eso lo lleva al arranque del festival. Uno trae 15 kilos de relleno de empanadas de carne, otro 50 kilos de mandioca hervida y freezada para hacer las mandiocas fritas, y así.

Con eso arrancan los primeros días del festival, y el resto trabajan sin parar en la producción y el despacho en el mismo predio, con una logística bien organizada que incluye el servicio de paquetería como le dicen a los remises y fletes que se encargan de movilizar toda esa comida.

"Recibimos todos los productos desde Iberá. No se compra nada en el supermercado de Corrientes: se le compra a Fulano el almidón y la carne al carnicero de siempre. Es un laburazo. Pero cuando te corrés un poquito, ves lo que genera", grafica sobre cómo la gastronomía impacta directamen-



Orgullo. Medina (44) dice que se va tomando dimensión de la riqueza de la cocina local.

Gisela Medina ganó un premio internacional. Con la Red de Cocineros del Iberá, se ocupa de poner en valor la gastronomía local. "Es chipá y mucho más", afirma.

te en toda la economía de un lugar.

Los cocineros participan también en otros festivales y eventos locales, y promueven la cocina desde distintas maneras. Los turistas llegan al Parque Nacional Iberá a través de los distintos portales por los que se ingresa a los mágicos esteros, uno de los lugares de la Argentina de mayor belleza y biodiversidad. Muchos de los cocineros de la red cocinan para estos turistas, ya sea con viandas que se puedan llevar al parque o directamente les abren las puertas de sus propias casas para que prueben las delicias de la cocina tradicional correntina.

Que tiene un emblema, sí, **el chipá**, pero no es el único. "Nos identifican con el chipá porque es la parte más visible y más comercial. Es nuestro pan, no hay lugar donde no haya chipá. **Pero la cocina de Iberá es mucho más que eso.** Hay un montón de otras comidas derivadas de la mandioca, o la polenta de harina de maíz, el mbaipy, que es la comida

que en Iberá todo el mundo te convida y bien hecha es increíble. O la carne a la olla, que nosotros llamamos asado olla: es una carne que se cocina en su jugo, se desarma y se sirve con mandiocas recién hervidas: **es de otro mundo**", destaca.

La cocina de Iberá es artesanía. Y nace en sus productos, por eso en la red están integrados muchos productores y por eso, ahí, está un poco la explicación del nombre. ¿Por qué "cocineros del Iberá" y no "cocineras"? "Bueno, la mayoría de las cocineras somos mujeres, pero hoy somos 120 incluidos los productores y de ellos la mayoría son hombres", dice Gisela sin darle importancia a la cuestión del género sino poniendo el foco en el trabajo integrado que define a este proyecto.

Gisela nació en Corrientes, pero vivió su infancia en Formosa. En la adolescencia, cuenta que cocinaba pastelitos, empanadas y pasta frola con el libro de Doña Petrona "para juntar plata para ir al boliche o para el viaje de estudio".

Hija de padre médico, Gisela señala que empezó a seguir ese camino. Estudió Medicina, después se pasó a la carrera de Obstetricia y a Enfermería, y en ese mismo tiempo nació su hijo Ignacio. Era la época del boom de los canales de cocina, y ella iba a la facultad y estudiaba, pero todo su tiempo libre "me lo pasaba mirando El Gourmet y Utilísima".

Hasta que el padre de su hijo le sugirió que buscara por ahí. "Me daba vergüenza hablar con mi papá, ¿qué iba a ser cocinera si la idea era ser una profesional universitaria? Recuerda que la cuota de la escuela de cocina salía 150 pesos. "Metele, hija", le dijo su papá y la ayudó. "Fue un viaje de ida", asegura Gisela.

Arrancó con un emprendimiento de catering. Como todos sus compañeros de la red, cada uno de manera independiente. La Fundación Rewilding, que impulsó el Parque Nacional Iberá, comenzó a trabajar con las comunidades locales y allí se armó el proyecto en el que se sumó la Fundación Yetapá con capacitaciones a los cocineros, y luego Estefanía Cutro del INTA acercó a los productores locales. Empezó como algo chiquito y terminó siendo un boom.

"Hemos ganado territorio, visibilizado y empoderado a un montón de gente, ellos mismos se fueron encargando de posicionar a la red de cocineros. La visibilización de estar en Buenos Aires y en otras provincias, miles de participaciones, las ferias, los cocineros más famosos nombrándonos... todo eso sumó", analiza Gisela el camino recorrido.

Narda Lepes los conoció en 2016 en un festival de cocina en Concepción y quedó fascinada con lo que comió y con su trabajo. Los invitó a la Feria Masticar. Y ese fue el punto de inflexión: se subieron al escenario principal con Narda y Germán Martitegui. Desde allí, la escalada de Cocineros del Iberá siguió.

Vinieron a Capital a más Masticar, a la Feria Mappa y al Festival de la Empanada; la chef Patricia Courtois se inspiró en su receta tradicional del chipá s o'o para el plato con el que ganó el Prix Baron B; Doña Eulidia -una de las primeras cocineras de la redfue a la TV Pública a Cocineros Argentinos; Gisela estuvo cocinando en Casa Vigil; Juan Gaffuri –el chef ejecutivo del Four Seasonstomó una de las versiones del chipá para preparar un plato que sirvió en la presentación de la Guía Michelin Argentina... Y ahora, el premio del Basque Culinary.

"Los cocineros están felices y entendiendo que esto es por ellos. Ellos son los portadores del conocimiento y los dueños de la tierra, los productos, las recetas. Van tomando dimensión de lo que es nuestra gastronomía", enfatiza.

Hoy Gisela da clases en un terciario de gastronomía en Mburucuyá y está abocada 100% al trabajo con los cocineros. Espera que "vengan muchas cosas maravillosas" después de este reconocimiento. "Quiero y deseo que esta red crezca y pueda avanzar porque hay muchísimo más trabajo para hacer en el territorio: en capacitación, maquinaria, recursos porque la movilidad entre pueblo y pueblo es complicada", enumera.

Pero el sueño de Gisela, su gran sueño, es que en cada localidad haya un restaurante de un integrante de la red. Que ya no sea "la casa de fulana", sino que haya un espacio hecho y derecho, con mesas y reservas. Y un cartel en la puerta que diga "Cocineros del Iberá".

Sociedad 53 CLARIN - DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024

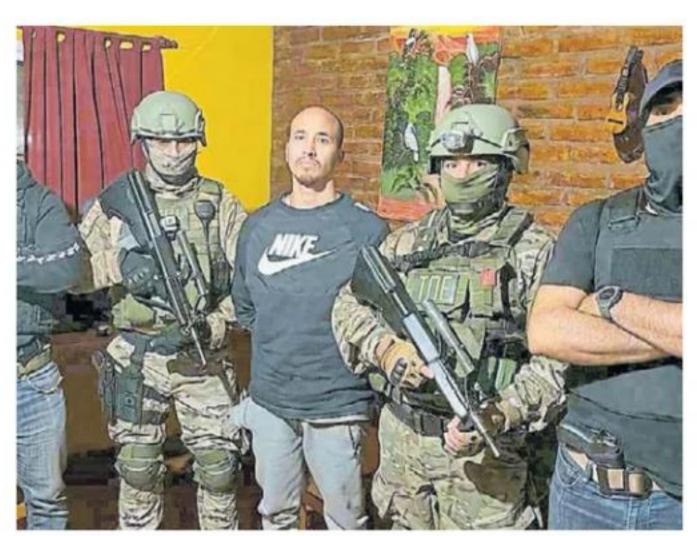

Esposado otra vez. A Laferrara lo detuvieron en la localidad de Andino.



Traslado de basura en el penal. Así creen que se fugó Caníbal.

# Cayó Caníbal Laferrara, el sicario que escapó de la cárcel de Devoto

El narco fue detenido cerca de Rosario y se había fugado en octubre, escondido en un contenedor de basura. Cumplía prisión perpetua.

Mauricio "Caníbal" Laferrara, jefe de sicarios del capo narco de Rosario Estaban Lindor Alvarado, fue capturado este viernes en la localidad de Andino, al norte de esa ciudad de Santa Fe.

Estaba prófugo de la Justicia y con pedido de captura internacional desde octubre pasado, cuando protagonizó una insólita fuga de la cárcel de Villa Devoto, de donde salió dentro de un contenedor de basura.

Laferarra, de 27 años, cursaba una condena por media docena de crímenes y otros delitos que le habían valido dos cadenas perpetuas en el Pabellón 11 de la Planta III de la Unidad 2 de Devoto, la única que queda en Capital Federal.

Según se informó oficialmente, en el marco del mismo operativo, además del prófugo jefe de sicarios rosarino, quedaron también a disposición de la Justicia un hombre y una mujer.

Laferrara se escapó de Devoto en la mañana del 19 de octubre pasado. Lo hizo, se presume, después de sobrevivir enterrado bajo más de un metro de basura desde la tarde del 17 de ese mismo mes.

Resistió dos días en el contenedor con unas naranjas, galletitas, una botella de agua y una manguera para respirar.

Salió escondido dentro de un contenedor de residuos rumbo al predio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) y no se volvieron a tener noticias sobre su paradero.

En el informe oficial preliminar elaborado por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se indicó que Laferrara se protegió dentro del contenedor con colchones usados, beneficiado porque la Unidad estaba en pleno recambio de camas, y con la tapa de una mesa de plástico, para evitar ser alcanzado por las las lanzas con las que los penitenciarios pinchan la basura antes de que salga de la cárcel.

Su ausencia quedó evidenciada recién el viernes 20, cuando un preso/informante del Servicio Penitenciario Federal (SPF) pasó el dato: "Cuenten en el 11 a ver si están todos". Los guardias fueron al pabellón, contaron y, en lugar de 74 internos, había 73.

Un rastro que dejó fue el recorrido que hizo el teléfono celular que llevaba encima. El aparato-con servicio de la empresa Movistar- era de uso comunitario en su pabellón (el 11 del Módulo 3). Se usaba para hablar con las familias y coordinar entregas de alimentos con locales de la zona del penal.

El análisis de los movimientos de esta línea permitió confirmar que Laferrara se había ido en el camión de basura que había salido de la cárcel las 10.50 del jueves 19 (uno anterior había partido a las 9).

Las hipótesis sobre qué hizo Laferrara tras salir de la cárcel de Villa

Devoto fueron diversas. Algunos sostuvieron que lo rescataron en el basurero de José León Suárez, o previamente en General Paz o en el Acceso Oeste. Incluso se llegó a sostener que fue asesinado por otros presos que lo trozaron y tiraron con la basura o que su fuga no dio resultado y terminó como relleno sanitario.

"Caníbal" estaba preso en Rosario, pero como era muy "picante" se le pidió una plaza al Servicio Penitenciario Federal.

Así llegó el 20 de agosto de 2021 al Complejo Penitenciario 2 de Marcos Paz.

Sin embargo, como allí estaba alojado "Guille" Cantero- líder de "Los Monos"-, su abogado le solicitó al Tribunal Oral Federal 2 de Rosario su traslado al penal de Villa Devoto. Esta "sede" quedó confirmada como definitiva el 17 de octubre de 2022.

Algunos le decían "Caníbal". En un video se lo observa jugando con una bebé que ríe mientras se define como "asesino". La grabación es escalofriante. Los hechos por los que la Justicia lo condenó, aún más: los homicidios de Lucio Maldonado y de Cristian Béliz. También lo investigan por otros cuatro asesinatos.

Fue detenido el 18 de octubre de 2019 en el barrio Echesortu, de Rosario, con medio ladrillo de cocaína encima.

Lo acusaron de pertenecer a la organización que comanda Alvarado, señalado como uno de los criminales con mayor peso de la ciudad y el hombre que pretendía disputar el poder narco a la banda "Los Monos".

Los fiscales exhibieron evidencia que involucra a Laferrara con un triple crimen cometido contra pesados delincuentes vinculados con la familia Cantero, pero también como responsable de atacar a su propio tío por rechazar la venta de una distribuidora, un negocio con el que pretendía quedarse Alvarado.■

## Tienen 15 años, robaron un auto y chocaron en una persecución

Tras una intensa persecución, dos adolescentes de 15 años fueron detenidos en Ramos Mejía tras chocar el auto que habían robado contra un vehículo en el que estaba un hombre de 87 años, quien debió ser hospitalizado.

El raid delictivo se inició en la intersección de las calles América y Ancaste, en la localidad que pertenece a La Matanza, donde un hombre dio aviso a un móvil policial que patrullaba la zona sobre el hurto de su Gol Trend blanco. En consecuencia, se emitió una alerta con paradero de los menores de edad.

Mediante las imágenes difundidas a través de cámaras de seguridad, y que posteriormente se difundieron en redes sociales, se ve cómo los ladrones conducían a una excesiva velocidad mientras eran seguidos de cerca por un patrullero. Minutos después, la escena culminó en cruce de Achala y Santamaría. Allí los jóvenes chocaron contra la puerta del lado del acompañante de una Toyota Rav, en donde viajaba el hombre mayor con su hija, que debió ser rescatado por

por el vuelco que tuvo. Luego fue derivado al Hospital Paroissien, de San Justo, con politraumatismos pero sin riesgo de vida.

A su vez, de acuerdo a lo informado por Primer Plano Online, un Peugeot 308 conducido por un joven de 28 años, que también circulaba por esa esquina, se vio involucrado en el siniestro. Por tal motivo, dos hombres y una mujer debieron recibir asistencia médica por lesiones.

En tanto, los dos menores de edad fueron detenidos y llevados a el pedido de apoyo para dar con el los Bomberos al quedar atrapado la comisaría 2º de Ramos Mejía paque, debido a su edad, son inimpu- Nº 1 de La Matanza.



Gol Trend. El auto que robaron los menores en Ramos Mejía.

ra quedar a disposición de la justicia. Según informó el mismo medio, ambos contaban con antecedentes delictivos. Cabe recordar

tables.

El caso es investigado por el fiscal Juan Pablo Insúa, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil

## Deportes

#### Copa América



El arquero de la gente. Emiliano Martínez responde ante una nueva ovación de los hinchas argentinos. Como en cada cancha que juega la Selección Argentina. REUTERS

# El Dibu Martínez, el amo del arco de la Selección, por números impactantes y la simbiosis total con los hinchas

El marplatense domina los récords de vallas invictas en la historia de la Albiceleste y su relación con la gente impresiona cada vez más. Ante Canadá, su presencia volvió a ser fundamental.



NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS

Diego Provenzano dprovenzano@clarin.com

Es difícil de establecer el punto de partida del idilio de Emiliano Martínez con los hinchas de la Selección Argentina. Podríamos anclarnos en la Copa América 2021 y esos penales psicológicos contra Colombia, en alguno de los momen-

tos cumbres del Mundial de Qatar

del estadio Maracaná para defender a los que estaban recibiendo la represión de la Policía brasileña. Lo que es fácil de establecer es que el Dibu se encamina a ser el mejor arquero de la historia de la Albiceleste, por los números que lo respaldan y por una simbiosis que parece irrompible.

Basta con presenciar una entrada en calor de cualquier partido con la Selección para darse cuenta. En el debut ante Canadá, en el estadio Mercedes Benz de Atlanta. hubo una explosión apenas puso un pie en el criticado campo de juego. La ovación es instantánea y su o cuando se colgó de una tribuna devolución también.

Los hinchas parecen ser un combustible que alimenta su confianza partido a partido, como si se tratara de la espinaca del personaje de dibujos animados del marinero Popeye. El arquero del Aston Villa, de 31 años, levanta sus puños como pidiendo más y más, aplaude mientras empieza los movimientos articulares. Es hipnótico.

"Fue lindo reencontrarnos con la gente. Jugamos muchos amistosos, de nivel un poco bajos, y venir acá contra una Canadá fuerte, que tiene buenos delanteros, buenos jugadores, nos complicó un poco", aseguró Martínez, en la zona mixta posterior al triunfo en el debut por cumplió con un nuevo pedido: marplatense bajo los tres palos de

2a 0, donde hasta casi se da el lujo de hacer una asistencia directa en esa corrida de Lionel Messi, que no pudo definir dos veces.

Hay una frase hecha en el mundo futbolero que ubica a los arqueros como parte de una etnia diferente. "Todos locos", se suele minimizar en los diversos planteles de cualquier equipo. Los peinados que ha elegido desde aquella bandera pintada en el costado izquierdo en la previa de los octavos de final de Qatar 2022 contra Australia fue la punta del ovillo.

En Atlanta, el peluquero de la Selección Daniel Alejandro Albornoz

"SA". La sigla, ubicada en la nuca, trasladó inmediatamente a la creencia de que se trataba de "Selección Argentina". Pero no. Era para Santiago (que cumple seis años este domingo) y Ava (a la que conoció y pudo hacerle upa unos días después de la consagración en la Copa América 2021), los hijos que tiene junto a su esposa Mandinha. "La familia es donde empieza la vida y el amor nunca termina", graficó alguna vez en uno de sus posteos en su cuenta de Instagram.

#### El respaldo de los números de Dibu Martínez en la Selección

Para entender la importancia del

#### PORCENTAJES DE ARCOS INVICTOS

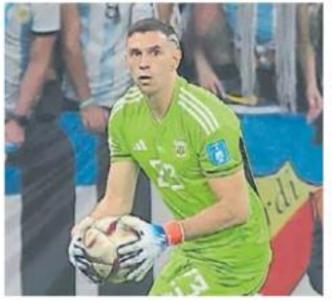

72,5%

La marca de Emiliano Martínez, que lleva 29 partidos sin recibir goles en los 40 que hasta aquí jugó en la Selección Argentina.



52,9%

Germán Burgos es el segundo con mejor porcentaje: 18 arcos invictos en 34 partidos, con Passarella y Bielsa como técnicos.



48,95%

Sergio Romero completa el podio, con 47 vallas en cero en 96 partidos jugados. Es el arquero con más presencias.

la Albiceleste hay que ir punto por punto. El campeón del mundo domina los récords de porcentaje de vallas invictas, triunfos y menor porcentaje de goles en contra entre todos los que alguna vez se plantaron en el arco de la Selección, obviamente con la salvedad de la cantidad de partidos jugados.

En el debut ante Canadá, volvió a ser fundamental con una atajada viral. Iban 42 minutos del primer tiempo, cuando un rápido ataque de los norteamericanos agarró mal parada a la defensa argentina. Tajon Buchanan -el compañero de Lautaro Martínez en el Inter-alargó para Cyle Larin, quien de primera envió un centro al corazón del área chica y, entre los centrales argentinos, cabeceó Eustaquio.

La pelota tenía destino de gol pero la humanidad de Martínez lo evitó. No hubo tanto mérito en los reflejos, sino más bien en la ubicación. Tener lectura es uno de los principales valores de *Dibu*, no solo para los penales y sus juegos psicológicos que tanto se ponderaron, sino también para resolver jugadas repentinas en versión Kolo Muani en Qatar.

Con la del jueves pasado, Dibu en Qatar (do te Guatema número 29 en 40 partidos que tiene en el arco albiceleste. La prime su figura. ■

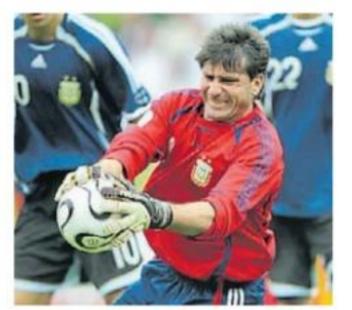

44,89%

Roberto Abbondanzieri mantuvo el arco invicto en 22 de los 49 partidos que defendió a la Selección. Le siguen Roma y Goycochea.

ra fue el 8 de junio de 2021 ante Colombia por las Eliminatorias, cuando salió lesionado a los 40 minutos y el equipo ganaba 2-0. Fue reemplazado por Agustín Marchesín, al que le convirtieron los dos tantos del empate final.

Su porcentaje de efectividad está en 72,5% superando ampliamente al segundo Germán Adrián Ramón

#### En los 3.600 minutos que lleva en el arco de la Selección le convirtieron 16 goles.

Burgos (52,9%, 18 en 34) y a otros arqueros valiosos en la historia de la Selección como Sergio *Chiquito* Romero (48,95%, 47 en 96), Roberto Abbondanzieri (44,89%, 22 en 49), Antonio Roma (46,34%, 19 en 41), Sergio Goycoechea (40,90%, 18 en 44), Ubaldo Fillol (33,33%, 18 en 54), Nery Pumpido (36,11%, 13 en 36).

¿Más? En los 3.600 minutos que lleva jugados con la Selección Argentina solo le convirtieron 16 goles. Solo tres fueron después de haber levantado la Copa del Mundo en Qatar (dos de Uruguay y uno ante Guatemala). En Estados Unidos, Dibu Martínez sigue agigantando

# En la tierra de "Los Soprano": un búnker impenetrable, intenso calor y Chile en el radar

La Selección realizó su primera práctica en Nueva Jersey. Las dudas de Scaloni para el partido del martes.

NUEVA JERSEY. ENVIADO ESPECIAL

La Selección Argentina cambió de ciudad y también cambió de contexto. Ya no se percibe la invasión de hinchas albicelestes que hasta se animaron a invadir el lobby del hotel en Atlanta para conseguir algún recuerdo de los jugadores. En Nueva Jersey, donde el martes enfrentará a Chile por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América, la tranquilidad domina la escena desde que llegó el viernes a última hora.

A unos 15 minutos del aeropuerto de Newark, el hotel Hilton Short Hills es el búnker impenetrable de la Scaloneta. Una escolta policial más un vallado permanente mantienen alejados a los pocos hinchas que prefirieron soportar los más de 38 grados de calor antes de dar una vuelta por Manhattan en este sábado que también tuvo un chaparrón intenso. A diferencia de Atlanta, no se puede ver a los futbolistas bajar o subir al micro, lo que era un consuelo para los fanáticos albicelestes.

El plantel partió puntual a las

17.00 locales rumbo al primer entrenamiento en la tierra de la mítica serie Los Soprano. Estaba prevista en el Centro Deportivo del Red Bull New York, equipo de la MLS, la práctica donde se preveían pocos indicios por parte de Scaloni respecto del once para enfrentar a Chile, el próximo martes a las 22:00 (hora argentina).

"El plantel realizó una práctica de fútbol reducido, en 60 m, 10vs10, más dos comodines con Mateo Morro y Franco Armani en los arcos", indicó la AFA en un comunicado, aunque sin especificar detalles de la división de equipos

#### Messi se entrenó a la par del resto, tras el patadón ante Canadá.

que permitan saber si había algún detalle derivable a lo que pasará el martes.

Los interrogantes a resolver para buscar la clasificación a cuartos de final (la asegurará con una victoria), son los mismos de siempre: los laterales, el cuarto componente del medio o el tercero del ataque y el centrodelantero.

Hay una seguridad: Lionel Messi está bien de la molestia en la rodilla que le provocó el patadón de Moise Bombito. El mismo capitán lo dejó en claro en zona mixta, en Atlanta: "Fue un golpe nada más, me dolió en el momento, no sé bien cómo fue, me paré porque me dolió un poco, pero fue un golpe nada más".

Como para ratificar esa declaración, según pudo averiguar Clarín, todos entrenaron a la par. Esto quiere decir que todos están a disposición de Scaloni, que hasta ayer mismo estuvo analizando las virtudes y falencias que encontraron en el duelo ante Canadá. A partir de la práctica de hoy, la más fuerte en la planificación, se trabajará puntualmente en Chile.

El cuerpo técnico vio en directo el duelo ante Perú, apenas llegados a Nueva Jersey. Ahora será momento de pasárselo a los futbolistas, con claves que puedan servir de herramienta para un partido especial, con recuerdos cercanos poco felices a nivel Copa América.



El foco puesto en Chile. Messi se entrenó sin problemas ayer y será titular el martes. @ARGENTINA

#### Copa América

# Mac Allister se hizo un "falso 9" y abrió el candado canadiense

El volante emuló al Messi de aquel partido ante Real Madrid de 2009 y asistió a Alvarez en el primer gol.



Al piso. Mac Allister sufrió la rudeza en el debut pero así y todo se las ingenió para mostrar su calidad. EFE

#### NUEVA JERSEY, ENVIADO ESPECIAL

#### Diego Provenzano

dprovenzano@clarin.com

El 2 de mayo de 2009, Lionel Messi fue el protagonista de uno de los resultados más impactantes de su carrera cambiando de posición. Si bien el concepto de falso 9 ya había sido utilizado, Pep Guardiola le pidió al rosarino que se alejara de los marcadores centrales de Real Madrid e ingresara por sorpresa a su espacio. ¿El resultado? Barcelona goleó por 6-2 con doblete y una asistencia de la Pulga. Y en la Copa América 2024 el que pareció tomar el aura de aquella gesta fue Alexis Mac Allister, que permitió abrir el complicado debut ante Canadá con un movimiento para asistir a Julián Alvarez, que convirtió el primer gol.

En el Mercedes Benz de Atlanta el pampeano se plantó detrás de Julián Alvarez. Lo que pretendió el entrenador Lionel Scaloni fue que liberara el espacio para la subida de Marcos Acuña por el lateral izquierdo. Pareció desenganchado de la circulación ya que fue el octavo jugador de la Selección que más pelotas tocó aunque con una efectividad alta de precisión en los pases (89 por ciento; 33 de 37).

La costumbre es verlo en una posición diferente tras los 46 partidos que jugó en la temporada con Liverpool. El alemán Jurgen Klopp lo potenció como mediocampista central mientras con la camiseta argentina fue un complemento del triángulo de Ferraris-tal como lo inmortalizó el popular Jorge D'Alessandro-que completaron Rodrigo de Paul y Enzo Fernández para la conquista en el Mundial.

El 0-0 con el que terminaron los primeros 45 minutos dejó gusto a poco para Argentina. Y después de la polémica por la extensión del entretiempo del seleccionado llegó la apertura del marcador con un movimiento que se trabajó en la previa, según le confió Mac Allister a Clarín.

"Es algo que me gusta mucho hacuando juego en esa posición más adelantado. Es algo que trabajamos porque cuando Leo se mete para adentro ese pase para él es bastante fácil y a nosotros sólo nos queda hacer el movimiento", relató sobre su tercera asistencia con la camiseta de Argentina (además tiene dos goles).

Avisó en el primer tiempo con un cabezazo al que le faltó fuerza. "También hubo una pelota de Rodri muy linda. Pero me gusta mucho llegar a esas posiciones para convertir; con Canadá no se dio el gol pero una asistencia suma", dijo mientras sonreía en la zona mixta en Atlanta.

Pese a todo ello el encuentro ante los canadienses fue su debut en una Copa América. "La verdad que no lo estuve pensando mucho an-

#### La costumbre es verlo en una posición diferente.

tes del partido. Quizá el hecho de jugar un Mundial primero hace que esto no sea tan fuerte. Pero siempre tengo la tranquilidad de tener grandes jugadores al lado, de jugar para un gran equipo y creo que todo eso ayuda para estar un poco más tranquilo", sostuvo.

Mac Allister irradia felicidad por su momento deportivo. Es una pieza clave y versátil para la Selección, está asentado en su club y todavía tiene hambre: los títulos de la *Fi*nalissima y Qatar 2022 no lo conforman. ■

## Batista acertó con los cambios y Venezuela tuvo su gran alegría

SANTA CLARA, EEUU. ESPECIAL

Con más butacas vacías que ocupadas en el gigantesco Levi's de Santa Clara, Ecuador y Venezuela debutaron en la Copa América y animaron un partido trabado que cambió a partir de una expulsión y de los cambios. Esa conjunción permitió una situación inédita que capitalizó el entrenador Fernando Batista: nunca en otra edición de la competencia que tiene 108 años de historia, Venezuela había logrado ganar un partido que comenzó perdiendo. Fue por 2 a 1. Y resultó un gran festejo.

En la misma jugada que Kendry Páez estuvo a punto de poner en ventaja a su equipo, Ecuador per-



ventaja a su equipo, Ecuador per- Goleadores. Belo festeja el segundo. Detrás, Cádiz, autor del 1-0. AP

dió a Enner Valencia. El delantero fue a buscar la pelota con la pierna alta y se encontró con la humanidad de José Martínez. A simple vista para el árbitro Wilmar Roldán fue amarilla, pero tras la pantalla del VAR cambió el color por la roja.

La desventaja numérica, sin embargo, no achicó a Ecuador que se puso en ventaja. A Jeremy Sarmiento le quedó una pelota picando y la puso contra un palo.

Pero Venezuela encontró los espacios y se favoreció con las modificaciones. Los goles estaban en el banco: Jhonder Cádiz y Eduard Bello se encargaron del empate y el triunfo, respectivamente. ■

#### JAMAICA-MEXICO

Anoche, también por el grupo B de ecuatorianos y venezolanos, se enfrentabanan Jamaica y México en el NRG de Houston.

### El Uruguay de Bielsa debuta ante Panamá

MIAMI, ESTADOS UNIDOS. ESPECIAL

Uruguay debutará hoy a las 21 (22 de Argentina) en Miami ante Panamá (televisarán TyC Sports y DirecTV) en un grupo F que completan Estados Unidos y Bolivia, que se enfrentarán a las 17 (19) en Arlington (DirecTV). En la previa, Marcelo Bielsa fue consultado sobre Luis Suárez. "No se lo convocó tardíamente; dejó de competir y al otro día se lo convocó, como hacemos habitualmente. Su estado de forma es muy bueno", señaló. Y sobre Edinson Cavani dijo: "Su ausencia es una decisión personal de un ídolo del fútbol uruguayo".■

#### Copa América



Chile 1991. Batistuta en primer plano, más Ruggeri, Zapata, Giunta, Mohamed y Franco.



Ecuador 1993. Leo Rodríguez, Acosta, Ruggeri, Gorosito, Goyco, Basualdo, Simeone y más.

Argentina llevaba más de 30 años sin títulos en el torneo. En el primer ciclo del Coco, ganó las dos que jugó: 1991 en Chile y 1993 en Ecuador.

## El doblete con Basile, cuando parecía fácil ganar la Copa América



Oscar Barnade obarnade@clarin.com

"Al final no era tan fácil", dice Alfio Basile en la serie documental El Fútbol es Historia, estrenada antes del Mundial de Brasil 2014. Se refiere a la obtención de la Copa América, que en su ciclo (1990-94) la ganó dos veces. Antes y después a la Selección Argentina le costó muchísimo volver a alzar el tradicional torneo sudamericano. Cuando en Chile 1991, Oscar Ruggeri levantó la Copa América, Argentina llevaba 32 años sin títulos. Después de Ecuador 93, pasaron 28 años sin éxitos.

Se puede decir que el ciclo del Coco empezó con buen pie. Tras ocho años de Carlos Bilardo en la dirección técnica de la Selección, el entrenador arrancó en febrero de 1991 con un triunfo en un amistoso ante Hungría y cinco meses después se coronaba campeón de la Copa América. Un torneo esquivo para los dos entrenadores anteriores, campeones del mundo.

César Luis Menotti asumió en octubre de 1974 y antes del Mundial 78 tuvo su primera experiencia en un torneo oficial en la nueva Copa América de 1975. ¿Por qué

no se denominaba Campeonato Sudamericano y porque dejó de jugar en sede fija, como ahora. Además, hacía ocho años que no se jugaba, desde 1967. A partir de 1975, la Confederación Sudamericana decidió que el torneo se jugara cada cuatro años y sin sede fija, en grupos, con partidos de ida y vuelta. Tras la fase de grupos, semifinal y final. En 1975, Argentina compartió grupo con Venezuela y Brasil, que fue el ganador de la zona.

En el ciclo del Flaco Menotti. nunca pasó la fase de grupos, ni antes ni después del título mundial. Tras la frustración de 1975, pasó lo mismo en 1979, ahora compartieron el grupo con Bolivia y Brasil, otra vez clasificado a instancias finales. En 1983, ya con el doctor Bilardo en el banco, otra vez sopa con Brasil, aunque le ganó 1-0 uno de los dos partidos, fue segundo por diferencia de gol. En las tres ediciones con sede fija, Argentina no logró pasar la fase de grupos.

A partir de 1987, la Copa América otra vez cambió el formato: sede fija y cada dos años. La primera edición se jugó en Argentina, justo después de ganar la Copa del Mundo en México 86. Un escenario ideal para el reencuentro de los campeones con el público argentino. Esta vez logró ganar el grupo que compartió con Ecuador y Perú. Pero en semifinales perdió con

lombia. Hubo silbidos en un Monumental semivacío para el equipo de Bilardo, que dos años después tuvo una actuación aún peor: pasó la fase de grupos pero en los tres encuentros de la fase final no logró marcar goles.

Tras el subcampeonato en Italia 90, hubo cambio de mando en la dirección técnica. Julio Grondona, el eterno presidente de AFA (1979-2014) confió en Basile, que si bien hasta ese momento nunca había sido campeón de un torneo local

#### Los goles de Batistuta fueron decisivos. Y en el 93, Goycochea.

(sub campeón con Racing de Córdoba en el Nacional de 1980 y con Vélez en el Nacional de 1985) había ganado la Supercopa 1988 con Racing. Siempre sus equipos jugaban bien.

En la Copa América de Chile explotó uno de los grandes goleadores del fútbol argentino pero en especial de la Selección: Gabriel Omar Batistuta. El torneo marcó el camino de una racha que se extendió a 31 encuentros sin perder, solo superado por la Scaloneta en 2022.

Argentina ganó los cuatro partidos del grupo: 3-0 a Venezuela (Batistuta 2 y Claudio Caniggia), 1-0 a nueva? Porque la competencia ya Uruguay y el tercer puesto con Co- Chile (Batigol), 4-1 a Paraguay (Bati, los cuartos de final contó con la ca- ro no era tan así. ■

Diego Simeone, Leonardo Astrada y Cani) y 3-2 a Perú (Diego Latorre, Néstor Craviotto y Claudio García). En la fase final, superó 3-2 a Brasil (Darío Franco 2 y Bati), igualó 0-0 con Chile y derrotó 2-1 a Colombia (Choloy Bati).

Tras la consagración, decía Basile: "Estoy orgulloso de la forma en que se comportaron. Jugaron contra todos y les ganaron a todos". De paso, criticó el formato y el estado de los campos de juego: "Jugar cada 48 horas y en canchas como las de hoy, con mucho barro, es una locura. En la última media hora, los muchachos no podían levantar las piernas por el esfuerzo y el cansancio".

Los 22 campeones fueron: Sergio Goycochea, Alejandro Lanari y Fabián Cancelarich, (arqueros); Sergio Vázquez, Carlos Enrique, Fabián Basualdo, Oscar Ruggeri, Fernando Gamboa, Craviotto y Ricardo Altamirano (defensores), Astrada, Franco, Simeone, Latorre, Gustavo Zapata, Leonardo Rodríguez y Blas Giunta (volantes); Caniggia, Batistuta, Claudio García, Ramón Medina Bello y Antonio Mohamed.

Dos años después, Argentina defendió el título en Ecuador. Todavía no se habían jugado las Eliminatorias para el Mundial 94 y la Selección seguía invicta. El equipo de Coco no fue tan contundente como en dos años antes y a partir de

pacidad del Vasco Sergio Goycochea en la tanda de penales. En la fase de grupos, fue segundo por diferencia de gol de Colombia, con apenas cuatro puntos: 1-0 a Bolivia (Batistuta), 1-1 con México (Ruggeri) y 1-1 con Colombia (Simeone).

A diferencia de Chile, empezaron los mano a mano. En cuartos de final, Argentina igualó 1-1 con Brasil (Leo Rodríguez) y pasó por penales 6-5. En semifinales, empató 0-0 con Colombia y ganó otra vez 6-5 en la tanda de penales, con otra atajada decisiva de Goyco. En la final, el 4 de julio ante México, Argentina festejó el título 14° con dos goles de Batistuta (2-1).

"Argentina demostró que es un equipo de hombres. Se ganó sin dejar dudas. Es verdad, futbolísticamente no se entregó todo pero lo importante es que se produjo el desequilibrio en el momento preciso. Con eso alcanzó para retener el título que me hace sentir orgulloso", decía Basile tras una nueva consagración.

Los 22 campeones del 93 fueron: Goycochea, Luis Islas y Norberto Scoponi (arqueros); Sergio Vázquez, Fabián Basualdo, Oscar Ruggeri, Néstor Craviotto y Ricardo Altamirano, Fernando Cáceres y Jorge Borelli (defensores); Darío Franco, Diego Simeone, Gustavo Zapata, Leonardo Rodríguez, Fernando Redondo, Néstor Gorosito, Alejandro Mancuso y José Basualdo (volantes); Batistuta, Claudio García, Ramón Medina Bello, Alberto Acosta y Julio Zamora (delanteros).

En las dos ediciones, no estuvo Diego Maradona, en la primera porque purgaba una sanción por dóping y en segunda aún fuera del radar de Basile. Después del título en Ecuador, pasaron 28 años, 10 ediciones y cuatro subcampeonatos, uno en la segunda etapa de Basile, en Venezuela 2007. Parecía fácil pe-

#### Eurocopa

# Con un Cristiano muy generoso, Portugal goleó y pasó a octavos

El 3-0 sobre Turquía le aseguró además el primer puesto en el grupo. CR7 no convirtió, pero asistió a Bruno Fernandes. Hubo un insólito gol en contra.

DORTMUND, ALEMANIA. ESPECIAL

Con una actuación bastante más convincente que la que había mostrado en su primera presentación y sin haber pasado sobresalto alguno en 90 minutos de labor, Portugal goleó 3 a 0 a Turquía en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo F. Gracias a este resultado, el conjunto capitaneado por Cristiano Ronaldo se aseguró no solo la clasificación a los octavos de final, sino también el primer puesto en su zona.

El duelo entre los dos vencedores en la primera jornada de la zona adquirió un rumbo claro, casi definitivo, en una ráfaga. Antes de que se completara la primera media hora de juego, el seleccionado luso, ganador de este certamen en Francia 2016, ya contaba con una tranquilizadora renta de dos tantos.

A los 21 minutos, Bernardo Silva quebró el cero con un potente zurdazo a media altura tras un desborde por la izquierda y un centro de 
Nuno Mendes que Orkun Kökçü 
alcanzó a desviar lo suficiente como para que Cristiano Ronaldo pasara de largo, pero no tanto para impedir la definición del futbolista de 
Manchester City.

El segundo tanto de los lusos, a

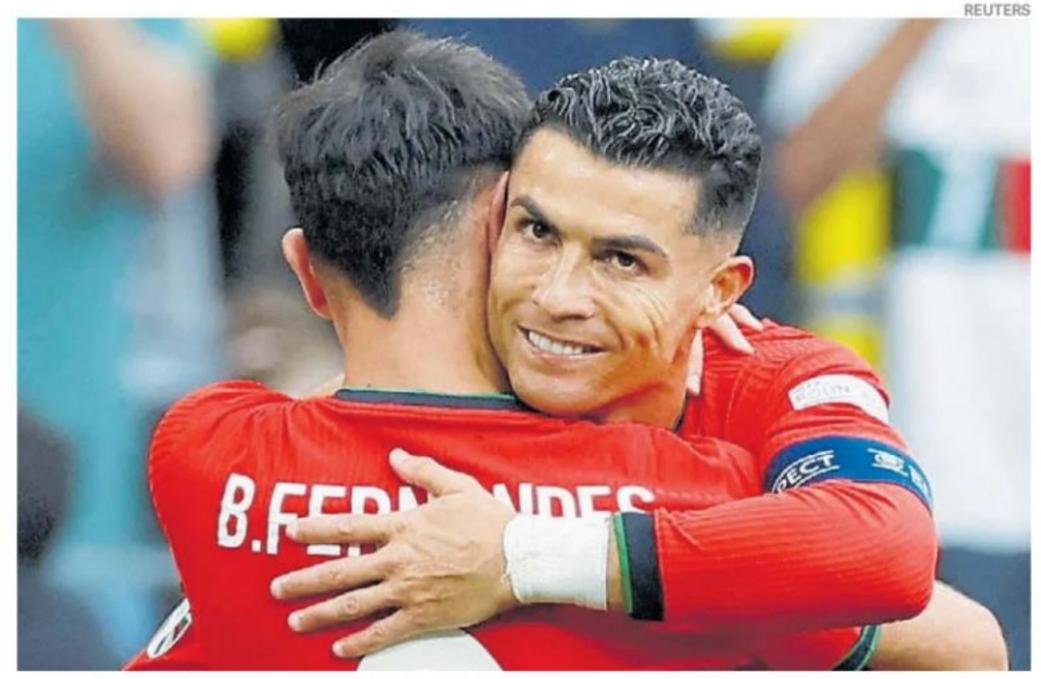

Un grande sin egoismo. Bruno Fernandes le agradece a Cristiano Ronaldo la asistencia en el tercer gol.

los 28, fue uno de los más llamativos de esta Eurocopa (sino el que más), y no precisamente por algún acierto de los hombres que terminaron festejándolo: en una maniobra carente de cualquier riesgo, el zaguero Samet Akaydin intentó enBayındır, pero falló por un campo y terminó vulnerando su propia valla. Fue el sexto tanto en contra en lo que va de esta Euro y el segundo del que se beneficia Portugal: el checo Robin Hranáč también ha-

#### POSICIONES Grupo F

| Equipos    | Pts. | 7 | G. | E | P. | Gf. | Gc. | Dif. |
|------------|------|---|----|---|----|-----|-----|------|
| Portugal   | 6    | 2 | 2  | 0 | 0  | 5   | 1   | +4   |
| Turquia    | 3    | 2 | 1  | 0 | 1  | 3   | 4   | -1   |
| Rep. Checa | 1    | 2 | 0  | 1 | 1  | 2   | 3   | -1   |
| Coordia    | 1    | 2 | 0  | 1 | 1  | 2   | A   | 2    |

bía hecho su involuntario aporte en el duelo que los dirigidos por Roberto Martínez ganaron 2 a 1.

A partir de entonces, el duelo perdió toda intriga respecto al nombre del vencedor y la atención se centró casi exclusivamente en la posibilidad de que Cristiano Ronaldo marcara un tanto. Si no lo logró, en parte fue por su derroche de generosidad: a los 11 minutos del complemento y después de un intento fallido de achique, el capitán quedó cara a cara con el guardavalla Bayındır y en una posición inmejorable para definir, pero optó por cederle el balón y el grito a Bruno Fernandes, quien solo tuvo que tocar a la red y agradecer.

En los dos primeros partidos de su equipo, Cristiano todavía no marcó. Puede resultar llamativo: el delantero del Al-Nassr saudí suma 130 tantos en 209 encuentros con la casaca de su seleccionado y 14 goles en 26 partidos de seis ediciones de la Euro (es el único futbolista que alcanzó esa cantidad de participaciones). Pese a ello y a sus 39 años, conserva vigencia e influencia en el equipo y suma mucho a los suyos.

"Cristiano aporta experiencia, ocasiones, una forma de abrir espacios. Trabaja duro. Está en la selección porque merece estar acá", había justificado Roberto Martínez en la víspera de este partido, en respuesta a las muy llamativas críticas por la presencia en la alineación del máximo goleador en la historia del fútbol mundial.

La victoria de ayer dejó al combinado luso con 6 puntos y con el liderazgo del Grupo F garantizado, por lo que el miércoles a las 16 enfrentará sin presiones a Georgia, que un rato antes empató 1-1 con República Checa. ■

## Bélgica se recuperó, aunque Lukaku volvió a sufrir el VAR

En un Grupo E que arde, con sus cuatro integrantes igualados con tres puntos al cabo de dos fechas, Bélgica logró el triunfo que necesitaba aunque su jugador estrella siga envuelto en el murmullo que provoca que un goleador no convierta. Esta vez, Youri Tielemans en el arranque y Kevin De Bruyne en el final fueron los autores de un justificado 2 a 0 contra Rumania que deja la clasificación a octavos de final pendiente hasta el miércoles, cuando los Diablos Rojos se midan a Ucrania y a la misma hora choquen eslovacos y rumanos.

Bélgica necesitaba ganar, sin importar quién hiciera los goles. Pero en el vestuario el deseo era verlo festejar a Romelu Lukaku. Por eso, a los 19 minutos del segundo tiem-



a los 19 minutos del segundo tiem-**Lukaku por cuatro.** Fue el cuarto gol que le anulan en Eurocopa. AP

po, cuando el máximo goleador histórico de su selección convirtió, todo el banco se levantó para abrazarlo. La celebración, incluso, duró varios segundos hasta que el VAR los sorprendió y mostró a través de una imagen computarizada que el hombro derecho del 10 estaba por delante de la posición del rumano Radu Dragusin, dando marcha atrás con la decisión del árbitro polaco Szymon Marciniak, el de la final de Qatar.

Desde que la Eurocopa incorporó la tecnología, el VAR anuló 14 goles y cuatro de ellos perjudicaron al mismo autor: Romelu Lukaku, el único jugador que ha tenido

#### SE DEFINE EL GRUPO A

El Grupo A se cierra hoy con dos partidos en simultáneo desde las 16: Alemania (ya clasificado) y Suiza (ESPN) y el duelo de Escocia y el eliminado Hungría (Star+). más de un tanto invalidado, tres de ellos en la presente edición, ya que el de este sábado se sumó a los dos del debut contra Eslovaquia (uno por offside y otro por la mano previa de Openda).

Si bien esa no fue su única ocasión-el pecho del arquero Nita fue responsable de la otra-, Lukaku fue clave en el 1-0 al aguantar la pelota de espaldas al arco y descargar para Youri Tielemans, quien de frente al arco sacó el sablazo para el 1 a 0.

El otro gol llegó recién a los 34 del complemento. Un saque largo de Casteels le quedó al capitán De Bruyne, quien le ganó a Dragusin y definió ante la salida de Nita. ■

#### POSICIONES

#### Grupo E

| Equipos    | Pts. | 7 | G. | E. | P. | Gf. | Gc. | Dif. |
|------------|------|---|----|----|----|-----|-----|------|
| Rumania    | 3    | 2 | 1  | 0  | 1  | 3   | 2   | +1   |
| Belgica    | 3    | 2 | 1  | 0  | 1  | 2   | 1   | +1   |
| Eslovaquia | 3    | 2 | 1  | 0  | 1  | 2   | 2   | 0    |
| Ucrania    | 3    | 2 | 1  | 0  | 1  | 2   | 4   | -2   |





LLEGAMOS

60 CLARIN - DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024 **Deportes** 

#### **Fútbol local**

# Boca se alegra por Belmonte y se preocupa por Advincula

Hay acuerdo con Toluca y el ex Lanús, de no mediar sorpresas, se sumará en las próximas horas. En tanto, el lateral peruano se lesionó en la Copa América.

#### Boca

No hay descanso para Juan Román Riquelme y los integrantes del Consejo del Fútbol porque Boca es, tal vez, el equipo con mayores urgencias. Necesita refuerzos cuanto antes el entrenador Diego Martínez, quien sabe que seguramente no podrá contar con Ezequiel Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón para el cruce de Playoff de Copa Sudamericana contra Independiente del Valle de Ecuador porque estarán afectados a la Selección Sub-23 que competirá en los Juegos Olímpicos de París.

Bastante más: Guillermo Pol Fernández debe una fecha de suspensión por acumulación de amarillas. Por eso, la llegada de Gary Medel fue la primera caricia para el técnico y en los primeros días de la semana se cerrará el acuerdo por Tomás Belmonte: Toluca aceptó la propuesta y restan detalles.

El miércoles 17 de julio jugará Boca la ida ante Independiente de Valle en Ecuador. A menos de un mes del duelo, Martínez necesita que



Belmonte, debilidad de Riquelme. El presidente se dará el gusto.

un par de refuerzos se sumen al plantel antes de que comience la pretemporada, el próximo viernes 28. Gary Medel, a quien utilizarían como volante central, ya tuvo un par de prácticas con sus nuevos compañeros. Y ahora la novedad es que Belmonte estaría listo para arrancar desde el día uno.

Belmonte siempre fue una debilidad para Riquelme. Al presidente de Boca el futbolista lo seduce por sus características y también por su personalidad. El Xeneize y Toluca acordaron la venta de la mitad de la ficha de Toto en casi cuatro millones de dólares. En cuanto a su vínculo personal, el mismo se daría hasta diciembre de 2028.

Belmonte tiene 26 años y pasó a México luego de disputar 172 partidos en Lanús, club en el que marcó 16 goles. En Toluca, en tanto, festejó 2 veces en 31 duelos.

Así, la prioridad para los dirigentes de Boca será cerrar a Belmonte para la semana que asoma y luego seguir insistiendo por Fausto Vera, por quien Corinthians ya rechazó una oferta de 2 millones de dólares por la mitad del pase. También sigue abierta la negociación con Newell's por el extremo Brian Aguirre: ofertaron tres millones de dólares mas el pase de Juan Ramírez.

Por su parte, lo del zaguero Valentín Gómez (también en el radar de River) está sujeto a lo que ocurra con Aaron Anselmino. Se sabe que Chelsea está dispuesto a pagar 18.000.000 de dólares por el juvenil de 19 años, que se recupera de un desgarro. La intención de Boca es venderlo y retenerlo hasta fin de año. O quedarse con un porcentaje. Si la venta se concreta, Riquelme y compañía evaluarían pagar los 10.000.000 dólares de la cláusula del central de Vélez. Pero esta es una negociación que no tiene premura para Boca, por lo cual se podría dilatar.

Por último, la lesión de Luis Advíncula en el tendón de Aquiles generó preocupación. El lateral derecho fue retirado en el primer tiempo del duelo entre Perú-Chile y le harán estudios en las próximas horas. "Lamentablemente fue un dolor, que esperemos que no sea más que eso. Sintió una molestia de la nada y sabemos que es una zona inaguantable. Yo tengo en cuenta que esta es una cancha de césped, pero no es el césped normal que nace y crece sino que es un césped que traen de afuera. Eso lo puede hacer un poco más duro y a veces te puede afectar precisamente en esa parte del tendón", dijo Jorge Fossati, DT de Perú.

Y cerró: "Yo no soy médico ni nada por el estilo, pero hace unos cuántos años que estoy en el fútbol y sé que las lesiones de tendón de Aquiles pueden venir por ese lado también".■

## El Burrito Ortega analizó la defensa y pidió por Otamendi

#### River

La defensa de River ha sido el punto flaco a lo largo de todo el ciclo de Martín Demichelis, el entrenador que ahora descansa en Europa. Pero antes de viajar, el DT pidió con insistencia reforzar la última línea. Lo que observa Micho es lo que analizan la mayoría de los hinchas del elenco de Núñez. Por eso no deben sorprender las palabras de Ariel Arnaldo Ortega, una de las voces más autorizadas para hablar de Millonario. "River no está bien defensivamente", reconoció el Burrito. Y fue un poco más allá: "Nos vendría bien Nicolás Otamendi".

Ortega participó de un stream organizada por Bolavip Argentina y, por costumbre y amor, de lo que más habló fue de River. Y el Burrito



Otamendi. Un sueño complicado.

man casi todos los hinchas: el plantel necesita reforzarse para intentar ganar la Copa Libertadores. "Me encantaría ver a Otamendi en River. Vendría muy bien porque defensino dijo otra cosa que lo que afir- vamente no está bien. Es un crack. do Germán Pezzella. ■

Se lo ve bien, en Benfica está muy bien, juega todos los partidos. Está mejor que nunca", soltó Ortega.

Y agregó: "Por ahí River no está jugando bien, pero en la Copa es distinto. El equipo tiene que mejorar y corregir los errores que ha cometido. Como hincha, Dios quiera que pasemos de ronda y nos quedemos con la Libertadores".

Pero, ¿qué chances hay de que se cumpla el deseo de Ortega? Casi ninguna, porque Otamendi (36 años), que está jugando la Copa América, pretende seguir una temporada más en Portugal. Recién dentro de un año se podrá activar el operativo clamor. Se recuerda que Ota ha confesado ser hincha de River y en más de una ocasión manifestó su sueño de vestirse de rojo y blanco.

Por eso, la prioridad sigue sien-

## Cuestión de arqueros: Munúa sucede a Falcioni

#### Banfield

En el Sur se viven días movidos. A pesar del receso por el cual los jugadores disfrutan de unas ligeras vacaciones, la dirigencia no se detiene. Y, mientras evalúa algunos nombres para reforzar el plantel, ya dio el primer paso: eligió al sucesor de Julio César Falcioni, desvinculado de común acuerdo tras la derrota 2 a 1 ante Independiente. Se trata de Gustavo Munúa, quien ya fue oficializado en el cargo.

"El uruguayo Gustavo Munúa será el nuevo entrenador del plantel profesional y comenzará sus funciones este miércoles cuando el plantel regrese a los entrenamientos en el Predio Deportivo de Luis Guillón", comienza el comunicado del club. censo de España. ■

A través de sus canales oficiales. el Taladro publicó también la extensión del vínculo, un detalle que se desconocía. "Luego de charlas con la dirigencia y con el nuevo Director Deportivo, Cristian Lucchetti, el entrenador de 46 años asumirá la dirección técnica firmando un contrato hasta diciembre de 2025. ¡Bienvenidos Gustavo y cuerpo técnico a la Familia Banfileña!", cierra el anuncio.

Munúa dirigió en 71 partidos en Unión de Santa Fe, con 23 victorias, 18 empates y 30 derrotas. Lo mejor de su gestión fue la clasificación a la Copa Sudamericana. El sistema que más utilizó a lo largo de su ciclo en el Tatengue fue el 4-2-3-1, aunque también optó por el 4-4-2 e incluso jugó partidos con línea de tres en el fondo. En 2023, el ex arquero dirigió al Real Murcia, del As-



### **Juegos Olímpicos**

# Es b-girl y busca contar "cómo viven las mujeres en Afganistán"

Talash huyó de su país y del régimen talibán. Participará en París 2024 en un nuevo deporte: breaking. Y representará al Equipo de Refugiados.

MADRID, ESPAÑA. ESPECIAL

Manizha Talash irá a los Juegos Olímpicos de París con un objetivo mucho más grande que colgarse una medalla. La b-girl afgana, que reside en España desde hace dos años tras haber huido de su país luego de que los talibanes recuperaran el poder en 2021, competirá como parte del Equipo de Refugiados en el debut olímpico del breaking. Y sueña con aprovechar su participación para contarle al mundo "cómo viven las mujeres en Afganistán", según declaró.

"Las chicas que ahora están en Afganistán no pueden hacer nada; no pueden estudiar, salir de casa, escuchar música, bailar... Yo estoy aquí para contarlo, quiero hacer algo para ellas. Si me matan, que sea haciendo lo que quiero", afirmó Talash en la sede del Comité Olímpico Español (COE) que le abrió las puertas y la ayudó a prepararse para la cita más importante del deporte mundial.

"En mi país vivís una vida en la que salís de casa y pensás que puede ser el último día. A los talibanes no les importa si sos niño, joven o mayor. Si no les gustás van a matarte", relató con crudeza.

Talash experimentó en carne



Símbolo. Manizha Talash llegó a España sin pasaporte y está radicada allí desde hace dos años. REUTERS

propia la dureza del régimen. Ella descubrió el breaking-que formará por primera vez parte del programa olímpico de los Juegos tras su debut absoluto en la cita de la Juventud de Buenos Aires 2018- a través de un video de YouTube cuando tenía 17 años.

"Vi a un chico que estaba bailando, girando sobre la cabeza. Pensé

que no era real, pero después lo busqué en Google y me di cuenta de que me gustaría hacerlo y aprenderlo", recordó. "Mi vida antes del breaking era muy dura. Yo era una chica que no tenía padre y tenía que trabajar, además de estudiar, para contribuir en casa. Cuando practico mi deporte se me olvidan mis problemas. Me siento muy

feliz", aseguró.

"Los talibanes no escuchan. Los talibanes no avisan. A los talibanes no les gusta que las chicas hagan cosas. Cuando empecé a bailar había 55 chicos y yo era la única mujer. Después se sumaron seis chicas más. Pero con los talibanes ya no se entrena ninguna", aseguró.

Cuando se corrió la voz de que

una mujer se había unido a Superiors Crew, la pequeña comunidad breaking de Kabul, el grupo quedó en peligro. "Recibimos tres amenazas de bomba contra nuestro club y después de que la policía viniera y detuviera a un hombre que planeaba atentar contra nosotros, nos ordenaron cerrarlo porque decían que era un gran peligro no sólo para nosotros sino para la gente del barrio", contó la atleta.

Así, a mediados de 2021, Talash tuvo que abandonar su país con su hermano de 12 años con quien tuvo que actuar "como una madre", segpun contó. Junto a él y su equipo de breaking pasó un año en Pakistán viviendo en una habitación con otras 22 personas hasta que logró llegar a España pese a no tener el pasaporte.

"Fue muy duro. De no ser por amigos en Pakistán nunca habría llegado a España. Sufrí una dura depresión mientras mi familia seguía en Afganistán y era perseguida por los talibanes", rememoró.

"Vi que el breaking era muy peligroso para mi familia y hasta cambié mi apellido para que ellos no corrieran peligro. Pero no funcionó. Recibieron visitas y amenazas de los talibanes", explicó quien vivió un tiempo en Huesca antes de instalarse en Madrid con la ayuda del COE.

Alertado por el Comité Olímpico Internacional, el COE y la Real Federación Española de Baile Deportivo se pusieron en contacto con ella, consiguieron que le otorgaran una beca de Solidaridad Olímpica y que pudiera sumarse a los entrenamientos del seleccionado español. Sin tantas preocupaciones, Talash se enfoca en el breaking pero no se olvida del pasado. ■

## El voleibol, ya clasificado, quiere alcanzar el premio extra

LJUBLJANA, ESLOVENIA. ESPECIAL

El seleccionado argentino de voleibol, ya asegurada la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024, el objetivo principal cuando comenzó a disputar la Liga de Naciones, ahora sueña con meterse entre los ocho mejores del torneo que antecede a la gran cita. Y ayer dio otro paso.

El equipo dirigido por Marcelo Méndez cerró la fase regular con una victoria por 3 a 0 ante Bulgaria (25-22, 25-17 y 25-20) en Ljubljana y deberá esperar que se le den un par de resultados para lograr acceder a los cuartos de final, instancia en la que el año pasado había perdido frente a Italia.

El primer resultado que necesi-



taba ya llegó: fue con el triunfo de Remate. Luciano Vicentin supera el bloqueo del búlgaro Antov. FEVA

Polonia ante Serbia que se definió ajustadamente por 3 a 2 (25-21, 21-25, 25-18, 22-25 y 15-11). Los jugadores argentinos volverán a alentar al conjunto polaco cuando se enfrente hoy con Cuba. En tanto Serbia tendrá otra chance de eliminar a Argentina cuando se mida hoy también ante Eslovenia. Allí al equipo argentino también le servirá la victoria del seleccionado local. De lo contrario se quedará afue-

Pero eso no es todo. A su vez los dirigidos por Marcelo Méndez tendrán que prestarle atención al choque de hoy entre Estados Unidos y Japón que se disputará en Manila. Si gana Japón o lo hace Estados Unidos en cinco sets, Argentina se clasificará si, además, se da las victorias de Polonia y Eslovenia. En cambio, si los estadounidenses se imponen por 3-0 o 3-1 será cuestión de tomar la calculadora y medir el ratio (por ahora favorable a Argentina).

Luciano Vicentín y Bruno Lima fueron los máximos anotadores del Seúl 1988. ■

equipo frente a Bulgaria con 14 puntos y Luciano Palonsky sumó 9 mientras Agustín Loser y Nicolás Zerba resultaron otra vez un gran aporte a través del bloqueo, una faceta del juego en la que Argentina creció mucho en los últimos tiempos y con la que se mostró muy superior a su rival para construir una victoria incuestionable.

Más allá de que representa un logro importante llegar a los cuartos de final de la Liga que se jugarán en Lodz del jueves al domingo, todos los cañones les apuntan a los Juegos Olímpicos. El equipo argentino consiguió la clasificación tras ganarle el partido anterior a Turquía y luego verse favorecido por la victoria de Eslovenia ante Cuba, que era uno de sus rivales directos en la carrera a los Juegos. Argentina, con un plantel similar, defenderá en París 2024 la medalla de bronce obtenida en Tokio hace tres años, la segunda presea olímpica tras aquella también histórica de

#### **Automovilismo**

## Canapino y su regreso al IndyCar tras el "descanso"

El piloto fue excluído de la última carrera por su propio equipo luego de la polémica con el francés Pourchaire.

#### MONTERREY, MEXICO. ESPECIAL

El Gran Premio de Monterrey, la novena competencia de la temporada 2024 de IndyCar se disputará hoy a las 16 (19 de Argentina) -transmitirá Star+-en el circuito Laguna Seca y para el público fierrero de nuestro país recuperará un atractivo: Agustín Canapino volverá a estar a bordo del Chevrolet número 78 del equipo Juncos Hollinger después de su ausencia en la prueba que se desarrolló dos semanas atrás en Elkhart Lake.

El cuádruple campeón de Turismo Carretera competirá nuevamente después del descanso forzado que le impuso su equipo luego de que se viera envuelto en una no buscada polémica. El 2 de junio, durante la carrera de Detroit, lo chocó el francés Theo Pourchaire en un relanzamiento que lo perjudicó seriamente y lo retrasó hasta el 12° puesto.

"Lamentablemente él cometió un gravísimo error, me chocó fuerte y me destrozó el auto", se quejó el arrecifeño. Si bien las palabras de los protagonistas se extinguieron allí, las consecuencias del incidente trascendieron los límites de la pista puesto que en las horas posteriores Pourchaire, quien ma-



Pianito. Agustín Canapino volvió a su Chevrolet. @JUNCOSHOLLINGER

nejaba el Chevrolet del equipo Arrow McLaren, fue amenazado de muerte a través de las redes socia-

El martes posterior a la competencia tanto Arrow McLaren como Juncos Hollinger publicaron un comunicado conjunto en el que rechazaron los mensajes de odio hacia Pourchaire. Pareció que la espuma bajaría definitivamente. Sin embargo, dos días después Arrow McLaren informó que daba por terminada "con efecto inmediato" su alianza comercial con Juncos Ho-

#### **GRAN CLASIFICACION**

Agustín Canapino partirá 13° en el GP de Monterrey. El arrecifeño fue parte del primer grupo en el corte inicial de la clasificación y completó siete intentos siendo su mejor tiempo de 1m07s897. Estuvo cerca de avanzar a la siguiente instancia, pero Scott Dixon se metió cuarto y lo dejó séptimo, a 216 milésimas del 1m07s681 cronometrado por Romain Grosjean que fue la referencia del lote.

llinger, un convenio anunciado ocho meses atrás y que nunca se había puesto en marcha.

Apenas 24 horas más tarde y mientras Canapino les firmaba autógrafos a los fanáticos en el circuito Road America, su equipo informó que "debido al aumento de abuso y acoso en las redes sociales resultante de los hechos que son de público conocimiento", el argentino tomaría "una licencia para el Gran Premio Xpel de este fin de semana". "Desde JHR priorizamos el bienestar físico y mental tanto de nuestros pilotos como del resto de los competidores", añadió el comunicado.

Canapino no corrió y su vehículo fue conducido por el californiano Nolan Seigel, de 19 años, piloto de la Serie Indy NXT. Tres días más tarde el Juncos Hollinger anunció que regresaría el fin de semana en Laguna Seca y que continuaría representando a la estructura durante el resto de la temporada. "Somos un equipo con metas y objetivos en común y siempre vamos a priorizar a nuestros pilotos, cuidándolos y respetándolos", sostuvo Ricardo Juncos, copropietario y jefe de la escudería.

El mismo día Canapino publicó en sus cuentas de las redes sociales un video en el que les agradeció a Juncos y a Brad Hollinger, el otro dueño de la escudería, y explicó los motivos de su ausencia: "El equipo entendió que necesitaba un descanso y que lo mejor era no correr ese fin de semana en Road America. Consideraron que no era adecuado subirme a un IndyCar con toda la situación inesperada que estaba viviendo y el estrés que eso me había generado ante tan atípico contexto". ■

#### **DOMINIO DEL RIONEGRINO**

### Aldrighetti sorprendió y previa del TC2000

En el último suspiro de la clasificación de la quinta fecha de drighetti (Renault Fluence) bajó poles al hilo. La marca del rombo excepción fue Matías Rossi, que quedó tercero con el Toyota Coprevios. Aldrighetti consiguió su primera pole en la categoría al loz que el que había establecido Pernía. "Estoy contento. Lo importante es que cortamos la ra-

### Libreta de polideportivo

Ciclismo

#### Un nuevo contagiado

El coronavirus parece empeñado en atacar a diferentes candidatos a ganar el Tour de Francia a sólo seis días de su largada. Tao Geoghegan Hart ya había sido dado de baja y ahora el contagiado es el francés David Gaudu, cuyo equipo, el Groupama-FDJ, lo reportó enfermo.

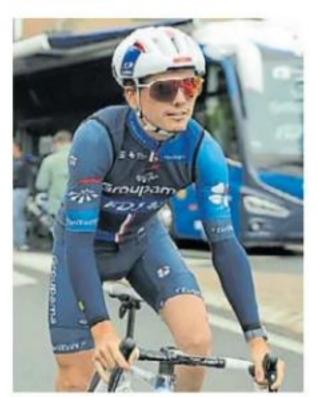

**David Gaudu** 

Hockey

#### **Empate de Lomas**

El puntero Lomas empató como visitante ante Arquitectura en un entretenido 3 a 3 por el Torneo Metropolitano femenino. Otros resultados: Santa Bárbara 2-San Fernando 2, River 1-Ciudad 0, SIC 1-Italiano 2, Quilmes 1-Gimnasia y Esgrima 2 y Vélez 2-St. Catherine's 0.

Atletismo

#### **Bolty el Aquiles**

Usain Bolt, recordman mundial de 100 y 200 metros, se rompió el tendón de Aquiles derecho durante un partido benéfico de fútbol disputado en el Stamford Bridge londinense. Bolt lo informó a través de sus redes sociales. "Aquiles roto, pero somos guerreros", escribió el jamaiquino.

Tenis

#### La duda de Murray

El británico Andy Murray fue operado de la espalda y su presencia en Wimbledon es toda una incógnita. Su hermano Jamie alertó: "Es algo muy decepcionante para él que ésta vaya a ser su última vez en Wimbledon y existe la posibilidad de que no pueda ser así".

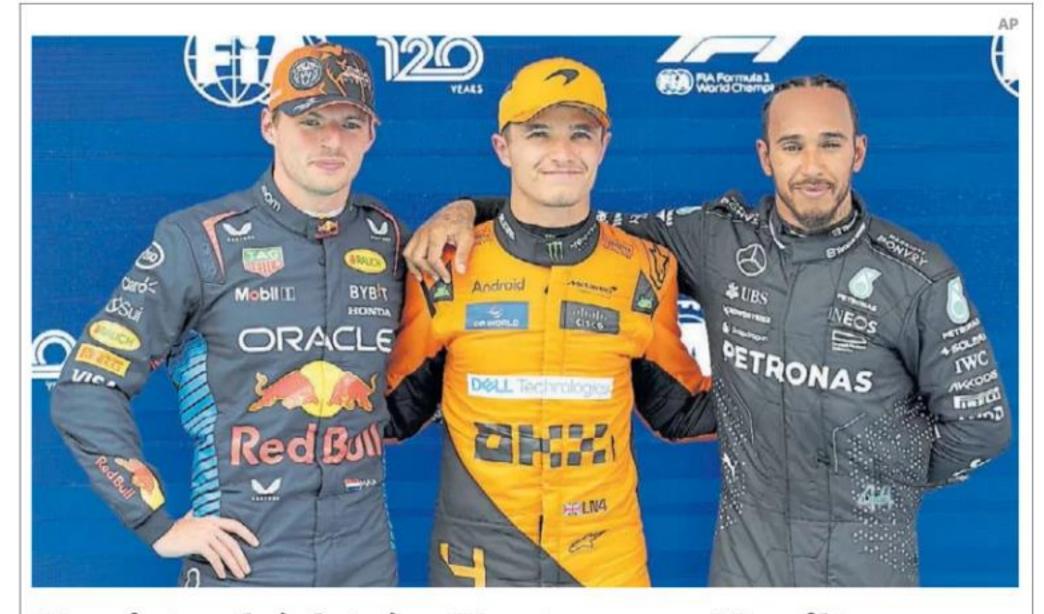

## Norris tendrá detrás a Verstappen y Hamilton

Lando Norris conquistó su segunda pole en la Fórmula 1 y partirá desde adelante hoy en el Gran Premio de España, décima competencia de la temporada que se correrá en Montmeló y en la que el inglés de McLaren tendrá a su lado al tricampeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Norris festejó gracias a un giro que completó en 1m11s383. Tercero quedó el inglés Lewis Hamilton (Mercedes).

## fue el más rápido en la

TC2000, el rionegrino Facundo Alel tiempo de su coequiper Leonel Pernía y le cortó una racha de tres ubicó a cuatro de sus pilotos en el top 5 de El Villicum sanjuanino: la rolla después de ser primero y segundo en los dos entrenamientos marcar 1m43s419, un registro que resultó sólo 27 milésimas más vecha de Leo y sumamos los puntos de la pole", sostuvo Aldrighetti.

**CASI GANO Y ES EL LIDER** 

Se disputó la décima fecha del

Torneo Top 12 porteño en la que

CASI aplastó como local a Atléti-

co del Rosario por un contunden-

te 37 a 17. Como Belgrano perdió

en su visita a Don Torcuato ante

Hindú por un ajustado 26 a 23, el

der. En otros resultados, Alumni

venció a SIC por 31 a 22 en Bou-

equipo sanisidrense es el nuevo lí-

logne, Newman impuso condicio-

nes sobre Regatas y lo venció por

35 a 18 en Bella Vista, San Luis de-

bió esforzarse pero doblegó a

Buenos Aires por 28 a 22 en La

Plata y CUBA no sacó el pie del

cuentro y se impuso sobre Champagnat por 52 a 13 en Villa de Ma-

acelerador en casi todo el en-

yo.

### Rugby y basquetbol

## Sánchez regresó a su primer amor y la rompió

El goleador histórico de Los Pumas volvió a jugar en Tucumán Lawn Tennis tras 14 años. Y anotó 19 puntos.



Cachorro. Nicolás Sánchez acertó siete patadas a los postes. LA GACETA

Redick pasó de hacer un

#### TUCUMAN, ESPECIAL

Y una tarde de sábado, 14 años después, Nicolás Sánchez volvió a ponerse la camiseta de Tucumán Lawn Tennis. Y no sólo despertó emociones fuertes sino que fue fundamental para la amplia victoria de su equipo ante Huirapuca por el Torneo Regional del Noroeste. Fue triunfo de Tucumán Lawn Tennis por 29 a 13 y Sánchez fue el goleador de la tarde mostrando su

LOS ANGELES, EEUU. ESPECIAL

No estaba en los planes de nadie.

Sin embargo, JJ Redick, de apenas

39 años, acaba de convertirse en el

nuevo entrenador de Los Angeles

Lakers. Tiene sobre su espalda una

más que correcta carrera de 15 años

como jugador de la NBA. Fue un ti-

rador empedernido hasta que en

2021 decidió alejarse de los par-

quets. Aunque no tanto. Siguió de

cerca en el basquetbol, ya como

analista. Pareció que rumbearía ha-

cia otro lado. Pero cuando nadie lo

esperaba se convirtió en el nuevo

DT del legendario LeBron James.

repertorio de patadas para acertar penales, drops y conversiones. Sólo le faltó apoyar un try para que se retorno fuera redondo.

El máximo goleador histórico de Los Pumas sumó 19 puntos repartidos en cuatro penales, dos conversiones y un drop. Brilló en la ofensiva, pero no se guardó nada: fue una máquina de tackear rivales en una cancha de esta ciudad que lo recibió colmada con entradas a apenas 2 mil pesos para los mayores y gratuitas para los chicos. Entre el público hubo otro Puma: el también tucumano Mateo Carreras.

Después del pitazo que marcó el final del partido todos fueron a abrazar a Sánchez: los compañeros, los rivales y el piberío que provocó una invasión de la cancha instantánea para capturar autógrafos y selfies. "Es muy emocionante todo. Es un día espectacular para mí: volver al club y sentir esto es impagable", dijo rodeado de decenas de chicos, todavía en el césped.

Para Sánchez, su historia comenzó en Tucumán Lawn Tenis y allí está en el punto de partida de un fenomenal recorrido que lo paseó por cuatro clubes del Top 12 francés, la Liga Uno japonesa y dos franquicias de la Unión Argentina de Rugby: Pampas XV y Jaguares, Además de Los Pumas, por supuesto.

"Cuando me presentaron dijeron que llegaba para retirarme acá... Bueno, yo creo que estoy para tres o cuatro años más", dijo entre risas Sánchez antes del partido.

Sánchez había sido presentado oficialmente el viernes por una cuestión burocrática relacionada con el pase, pero desde hacía unos días se entrenaba junto a sus nuevos compañeros. "Hay muchos chicos que eran chiquitos cuando yo jugaba en la Primera del club", admitió al tiempo que insistió en que está lejos del retiro y con ganas de seguir siendo un Puma activo.

"Siempre lo tuve en mente el regreso a Tucumán Lawn Tennis, pero también siempre estaba bajo contrato. Cuando terminé en mayo con el equipo japonés y, al no estar convocado para Los Pumas en la ventana, eso me permitió volver al club con tranquilidad", indicó.

De sus palabras, entonces, se desprenden dos cuestiones fundamentales: se considera en plenitud y se siente con ganas de luchar por volver al seleccionado, equipo en el que atesora 104 partidos.Además, en el Mundial de Inglaterra 2015, en el que Argentina terminó cuarto tras perder con Sudáfrica por el tercer puesto, Sánchez finalizó como el máximo goleador del torneo con 97 puntos (un try, 20 penales, 13 conversiones y dos drops).

Ahora esperará la oportunidad con Los Pumas en el Rugby Championship, pero con la cabeza puesta en el club que celebra su regreso y con objetivos claros. ■

#### **LaTV**

#### 9.00 ESPN 4

#### TENIS

#### ABIERTO DE HALLE

Jannick Sinner (Italia)-Hubert Hurkacz (Polonia). Un ATP 500 de la temporada de césped. La final. Desde Halle, Alemania, En vivo.

#### 9.30 TYC SPORTS 2

#### **AUTOMOVILISMO**

#### CARBURANDO

TC2000. La quinta fecha. Desde San Juan, En vivo.

#### 9.30 ESPN 2

#### TENIS

#### ABIERTO DE LONDRES

Tommy Paul (Estados Unidos)-Lorenzo Musetti (Italia). Un ATP 500 de la temporada de césped. La final. Desde Londres, Inglaterra. En vivo.

#### 10.00 TV PUBLICA

#### **AUTOMOVILISMO**

TURISMO PISTA

La quinta fecha. Desde San Jorge. En vivo.

#### 10.30 TNT SPORTS

#### **FUTBOL**

#### COPA PROYECCION

Vélez-Newell's. Las semifinales. En

#### **13.00** TYC SPORTS 2

#### **FUTBOL**

#### PRIMERA B

Los Andes-Villa Dálmine. La primera fecha del Torneo Clausura. En vivo.

#### 14.30 TNT SPORTS

#### **FUTBOL**

#### COPA PROYECCION

Lanús-River, Las semifinales, En vivo.

#### 15.00 TYC SPORTS 2

#### **FUTBOL**

#### PRIMERA NACIONAL

Defensores Unidos-Colón, La 20° fecha de la zona B. Desde Zárate. En vivo.

#### 22.00 TYC SPORTS

#### **FUTBOL**

#### COPA AMERICA

Panamá-Uruguay. La primera fecha del grupo C. Desde Miami, Estados Unidos. En vivo.



Marcelo Bielsa

experiencia para liderar la franquicia que ganó 17 títulos y que es, además, una de las más importantes del mundo del deporte. Aunque lo de la experiencia no es tanto: hace dos meses comenzó a grabar junto a James un podcast llamado Mind the Game (Cuidado con el juego).

podcast con James a ser su jefe

El envío causó un gran impacto y se ganó una enorme popularidad en el mundo del basquetbol.

Pero ahora, lejos de los micrófonos y de las sillas gamer, ambos estarán trabajando juntos.

Jeferson Clay (así dice su documento y no el pegadizo JJ) Redick liderará un plantel que encabeza el Sorpresa. Es que Redick no tiene inoxidable James, quien es apenas

seis meses más joven que su nuevo

Pero atención. Detalle nada menor. Su contratación parecer ser una decisión calculada de los patrones del equipo angelino que quiere incrementar la posibilidad de mantener en sus filas al jugador elegido 20 veces al Juego de las Estrellas y esencial para que ganara el título en 2020.

Redick también fue un hábil tirador en los seis equipos que jugó en la meca del basquetbol. Se formó en la Universidad de Duke y fue drafteado por Orlando. Luego pasó por Milwaukee, Los Angeles Clippers, Philadelphia -allí tuvo su más. ■

mejor registro anotador-, New Orleans y Dallas. Se retiró en septiembre de 2021 y cambió de mostrador para transformarse en analista. Primero lo hizo en otro podcast y en 2024 había saltado a las ligas mayores tras haberse unido al equipo de la cadena estadounidense ESPN.

No estaba en los planes de nadie. Surgió como opción después de que Danny Hurley, de UConn, rechazara la propuesta para "ascender" a la NBA al preferir continuar su extensa carrera en el basquetbol universitario. El fin de semana pasado, según trascendió, Redick mantuvo una reunión con los ejecutivos de los Lakers mientras todavía transmitía las finales de la NBA que culminaron el lunes con la consagración de Boston.

Dicen que la primera impresión es la que vale. Y, al parecer, JJ Redick sedujo desde el arrangue no-

# Clasificados



**ESPECIALES RUBROS DE CIRCULACION NACIONAL** 





**INMUEBLES** 

R07 CAMPOS

VENTA

BARADERO Campo 26Has s/Ruta 9 300m. Con gas TE 11-4141-4858 PROP. EN GRAL. 7 VENTA

SEGUÍ BUSCANDO

clasificados.clarin.com

**TUS AVISOS EN** 

AVISO LUPA
La tipografía tiene un
cuerpo 50% más grande.
Clasificados renueva sus
diseños para que tus
avisos se vean tan bien
como este

ENCONTRA TODOS LOS DOMINGOS
LA ACTUALIDAD DEL MERCADO DE

Countries & Urbanizaciones

Clasificados



## Cómo publicar en Clarín Clasificados

#### **RECEPTORÍAS**

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red.

Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

#### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

#### Medios de pago:

Tarjeta de crédito o transferencia bancaria

0810.222.8476

#### RECEPTORÍA VIRTUAL

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

Publicado y vendido en Clarín Clasificados, 3 veces, desde 1972.

EL VALOR DE LA PALABRA.



#### **Clarín**grilla

Nº 20.143 En las columnas se leerá un pensamiento de Ugo Fóscolo (conclusión).

| 1  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 2  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |

#### **Definiciones**

**1**► Fig. Contingencia, azar a que se fía el resultado de una empresa; 2 ► Cepillo grande de carpintero; 3► Arrebatado, despojado, incautado; 4► Celebrar a una persona o cosa palmoteando; 5 ▶ Advierte, informa a uno de una cosa; 6 ► Comportamiento, proceder, manera de conducirse; 7 ► Colección o museo de armas; 8 ▶ De madera o relativo a ella; 9 ▶ Pequeña partida de soldados, policías o gente armada que ronda para mantener el orden y seguridad; 10 ► Que hace las cosas con mucho cuidado; 11 ▶ Sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte; 12 ► Falta de verdad o autenticidad; 13 ▶ Oler con ahínco y persistentemente una cosa; 14 ► Mús. Composiciones en que no existe una tonalidad bien definida; 15 ► Fam. Bulla, ruido grande; 16 ► Anglic. Patrocinador deportivo; 17 ▶ Que se abstiene total o parcialmente de comer y de beber; 18 ▶ Pez marino teleósteo perciforme de cuerpo alto y comprimido de color gris azulado; 19 ► Mangosta, insecto himenóptero cuyas larvas son parásitos de las larvas de otros insectos; 20 ► Rampa por la que descienden los niños, deslizándose; 21 ► Orden de protozoos parásitos que viven en las aguas estancadas y en las tierras húmedas.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - a - a - a - al - ar - ba - bas - bo - bur - ca - con dad - dir - do - do - dor - duc - es - es - fa - fal - fo gán - gar - ho - ic - la - les - lig - lla - lo - lo - me - me me - mo - món - na - na - na - ne - neu - o - ol - pa pa - pa - plau - plo - pón - pre - ra - rio - ris - se sor - sur - ta - ta - ta - te - te - to - to - tru - u - vie yu.

### Sudoku

Nº 6.836

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| 5 |   |   | 2 |   | 6 | 1   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|----|
|   |   | 4 |   | 1 |   |     |   | 0  |
|   |   |   |   |   |   |     | 6 | 16 |
|   |   | 8 |   |   |   | ss. |   |    |
| 3 |   |   |   |   |   | 7   | 4 | 2  |
| 9 |   | 7 |   |   |   |     |   | 1  |
| 8 | 5 |   |   | 9 | 1 |     |   | 6  |
|   |   |   |   | 8 |   | 2   |   |    |
|   |   |   |   |   | 4 | 3   |   | 9  |

| 5 |   |   |   | 4 | 8 |   | 1 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   | 9 | 4 |
|   |   |   |   |   |   | 3 | 2 |   |
|   |   | 7 |   |   |   |   |   |   |
|   | 9 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 8 |   | 3 | 5 | 1 |   |   |   |
|   | - |   |   | 7 | 6 | 5 | 8 |   |
|   |   | 4 |   |   | 3 |   |   |   |
| 1 |   |   | 9 |   |   |   |   | 6 |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| PREF:<br>ALREDEDOR<br>PEGADIZO            | ₹                                         | ABONASES<br>UNA DEUDA<br>PIEDRA             | <b></b>                                 | SOPORTA<br>ONOMA-<br>TOPEYA DE          | <b>₽</b>                     | <b>↓</b>           | UTILIZAR<br>PRONOMBRE<br>PERSONAL           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| L <b>&gt;</b>                             |                                           | PRECIOSA                                    |                                         | LA RISA                                 |                              |                    | T ENGUINE                                   |
| OBSEQUIA FRUTO DEL LIMERO                 | <b>*</b>                                  |                                             |                                         |                                         |                              |                    | ANTIGUO<br>JUEGO<br>ORIENTAL                |
| <b>L</b> →                                |                                           |                                             |                                         | ERGIO<br>ORDENA<br>COSAS POR<br>DOCENAS | <b>→</b>                     |                    | *                                           |
|                                           | COCINAR<br>SOBRE LAS<br>BRASAS<br>ELOGIES | <b>→</b>                                    |                                         | +                                       |                              | PROVOCARÁ<br>DOLOR |                                             |
| <b>+</b>                                  | + →                                       | SOCIEDAD<br>ANÓNIMA<br>PUERTO DE<br>UCRANIA |                                         |                                         |                              | * →                | TIEMPO<br>VIVIDO<br>LETRA<br>GRIEGA         |
| LIRIO<br>HERÁLDICO<br>CUBRIÓ<br>CON LOSAS | <b>→</b>                                  | +                                           |                                         |                                         | ABREV.<br>DE OPUS<br>ACTINIO | <b>→</b>           | +                                           |
|                                           |                                           | <b>→</b>                                    | PRIMERA<br>NOTA<br>MUSICAL              |                                         | +                            |                    | 7                                           |
| ¥                                         |                                           |                                             | *                                       |                                         |                              | <b>→</b>           | CIUDAD DE<br>COLOMBIA<br>ACATA UNA<br>ORDEN |
| VOZ DE<br>ARRULLO<br>AIRE DE<br>CANARIAS  |                                           |                                             |                                         | <b>→</b>                                | PADRE<br>DE JASON            |                    | 7                                           |
| 4                                         |                                           |                                             | SUF:<br>FRACCIÓN<br>DE UNIDAD<br>(FEM.) | <b>→</b>                                |                              |                    | RUTENIO                                     |

#### Soluciones

#### Sudoku Nº 6.835

### Básico

| 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |   |   | 8 |   |   |   | 3 | 1 |
| 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 2 | 9 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 |
| 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 |
| 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 6 |

#### Avanzado

| ~* | anz | aut | • |   |   |   |   |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 8  | 5   | 4   | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 6  | 7   | 3   | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 9  | 2   | 1   | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 |
| 2  | 4   | 8   | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 1 |
| 7  | 3   | 9   | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 5  | 1   | 6   | 9 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| 1  | 9   | 5   | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 |
| 3  | 8   | 2   | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| 4  | 6   | 7   | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 |
|    |     |     |   |   |   |   |   |   |

#### Claringrilla Nº 20.142

Solamente las lágrimas enseñan a arrepentirse de... (1ª parte). Ugo Fóscolo.

| oe | ta i | talia | no. |   | _ |   |      |    |   |
|----|------|-------|-----|---|---|---|------|----|---|
| 1  | S    | A     | 1   | Ó | N | 1 |      |    |   |
| -  | _    | _     | -   | - | 6 | _ | ĺ    |    |   |
| 2  | 0    | C     | 1   | 0 | S | 0 | 1121 | 1  |   |
| 3  | L    | A     | N   | C | E | T | Α    |    |   |
| 4  | Α    | R     | М   | 1 | Ñ | A | D    | 0  |   |
| 5  | M    | A     | L   | E | Α | В | L    | E  |   |
| 6  | E    | N     | T   | 0 | N | A | D    | 0  |   |
| 7  | N    | 1     | Á   | G | Α | R | A    |    |   |
| 8  | Т    | R     | 1   | Z | A | S |      |    |   |
| 9  | E    | S     | C   | 0 | R | 1 | A    |    |   |
| 10 | L    | 1     | T   | E | R | A | Т    | 0  |   |
| 11 | Α    | В     | 0   | ٧ | E | D | A    | R  |   |
| 12 | S    | 1     | N   | Α | Р | S | 1    | S  |   |
| 13 | L    | 1     | N   | Υ | Ε | R | Α    |    | • |
| 14 | Á    | C     | R   | 0 | N | 0 |      | 33 |   |
| 15 | G    | U     | Α   | N | Т | E | S    |    |   |
| 16 | R    | E     | N   | D | 1 | R | S    | E  |   |
| 17 | 1    | N     | Т   | E | R | ٧ | 1    | Ú  |   |
| 18 | М    | Α     | J   | Е | S | Т | Α    | D  |   |
| 19 | Α    | S     | 1   | D | Ε | R | 0    |    |   |
| 20 | S    | U     | E   | L | D | 0 |      |    |   |
| 21 | E    | X     | 1   | М | E |   |      |    |   |
|    |      |       |     |   |   |   |      |    |   |

#### Solución Autodefinido

Horizontales. Tú, pegajoso, regala, lima, erg, asar, S.A., edad, losó, op., rad, Cali, obedece, Esón, Ru, isa, -ava. Verticales. Lis, ro, peri-, alabes, gema, Odesa, pagases, do, ja, adocena, tolera, Ac, usar, dolerá, go, pi.



#### Precio de los opcionales

Magnetix La Ciudad \$3,499,90 - Cocina en casa \$3,999,90 - Masha y el Oso \$2,499,90 - Caja Contenedora \$4,999,90 - Cocina Casera \$ 4.999,90 - Colección Oro figurines de la Granja \$ 2499,90 - Caja Contendora \$ 3999,90 - Dinosaurios assombrosos \$ 2.999,90 -Pastelería en casa \$ 4.499,90 - El Gran Libro del Tejido 2023 \$ 2.999,90 - Libros Mágicos de Paw Patrol \$ 1.699,90 - Níck Junior Preescolar \$750,00 - Revista Paw Patrol \$630,00 - Instrumentos Musicales \$1.699,90 - Colección John Grisham \$1999,90 - Mundo Insólitos \$700,00 - PYMES \$700,00 - Genios \$700,00 - Jardin de Genios \$750,00 - Revista Ñ \$700,00 - Arquitectura \$ tectura Esp con DNI \$750,00 - ELLE \$1300,00 - ELLE Deco \$1.100,00.

#### Edición del día

Edición de 68 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 68 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuarí 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NOS.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

## clasificados.clarin.com

Dispuesto a escuchar

Podés escribirnos para compartir tu historia a cartasalpais@clarin.com

## "Los tratantes de ilusiones y el perfil que roza con lo criminal"

No sería nada novedoso ni original, escribir -una vez más-acerca del estado de la pobreza, la indigencia, la inseguridad y de la patética y vergonzosa situación de la educación existentes en nuestra Nación. Todos, absolutamente todos, sabemos de su existencia. Todos también tenemos perfectamente claro cuál fue su origen. Pero en ese extenso universo humano, existe una "sutil" diferencia: más de la mitad de nuestra sociedad las sufre de manera directa; 25 millones de seres que apenas comen, que apenas pueden protegerse de las diferentes inclemencias, que apenas pueden cuidar a sus seres queridos, que apenas pueden vivir. En los últimos días nos cansamos de escuchar noticias de los "gerentes de la pobreza" y de la cuasi hollywoodense reacción que los mismos tuvieron ante un evidente error del actual Gobierno. El tema es muchísimo más grave y el calificativo es erróneo. Son "tratantes de ilusiones", un perfil muchísimo más profundo que roza lo criminal.

Lo más patético y degradante del caso es que quienes generaron tamaño desastre social y económico, se "muestran" en la actualidad como los paladines de la Justicia, los defensores acérrimos de la Constitución, los humanistas más conspicuos y sensibles. En definitiva: son "la" solución a todos los problemas existentes desde hace 20 años. El nauseabundo "olor" a putrefacción moral es percibido nuevamente, superando con creces



el existente en los basurales más inmundos que uno pudiese imaginar. Para muestra basta un botón: los que no aprobaron la vacuna Pfizer en plena Pandemia, vacuna que le hubiese salvado la vida a decenas de miles de argentinos, son los mismos que ahora se preocupan "seriamente" por las fechas de vencimiento de los alimentos que ellos mismos compraron. En el accionar de estos impresentables no existe malicia ni ignorancia. En ellos están entronizadas las más atroces, bajas y repulsivas "capacidades" que un ser puede llegar a desarrollar. Por respeto a mí mismo y a quienes lleguen a leer estás líneas, no me voy a detener en la macabra actitud de la anterior gestión. El kirchneris-

mo, fuera del gobierno, es incapaz de mostrar otras herramientas más que el odio explícito, la desesperación en aumento, los constantes deseos de venganza y dos "virtudes" que los sintetizan: la hipocresía y la violencia. Algo que sí resulta por demás frustrante y preocupante a la vez, es la actitud que viene asumiendo desde hace bastante tiempo la UCR, una verdadera unión partidaria que fuera liderada por señores políticos como Yrigoyen, Balbín, Illia y Alfonsín, entre otros. Sin embargo, muchos de sus actuales representantes y en especial su presidente-parecieran estar unidos a las bases del radicalismo sólo a través del escudo partidario; desempeñando las funciones para

las que fueron elegidos (en un contexto por demás crítico) con la mirada puesta en "su" meta y no en la de quienes los votaron.

¿Cómo puede ser posible que quienes se llaman radicales estén aliados con quienes -hace 40 años atrás- no sólo fueron partícipes de la nefasta oposición que le hicieron a Alfonsín sino que también llegaron a usurparle uno de los mayores logros de su gobierno como fue la lucha por los Derechos Humanos? ¿Cómo un partido histórico puede llegar a tan alto nivel de "amnesia selectiva" y decadencia? ¿Cómo pueden mirar a la cara a quienes le entregaron su confianza luego de aliarse con quienes sepultaron en vida a muchos de sus "correligionarios"? Creo que resulta por demás evidente que la podredumbre no es sólo kirchnerista, peronista o sindicalista. Es estructural y la seguimos permitiendo pese a las continuas afrentas que nos realizan.

Nuestra juventud, la misma que hace poco inundó las calles sin partidismos para luchar por uno de sus Derechos Esenciales, nos dio -una vez más- un hermoso y claro ejemplo. Defendamos nuestras ilusiones, nuestros seres queridos. Defendamos, literalmente hablando, nuestras vidas. Exijamos lo que nos corresponde porque de seguir así lo único que nos va a quedar es aire.

Y tal vez por poco tiempo... Enrique Alejandro Polesello alejandropole@yahoo.com.ar

El comentario del editor

## Indignación mata relato



César Dossi cdossi@clarin.com

La pobreza trepó al 49% en el último semestre -noviembre-abril- según apreciaciones privadas. Es el último nowcast de pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella. Alcanza a alrededor de 29,4 millones de personas. Más allá que la inflación tiene una tendencia a la baja, la presión arterial de la sociedad está subiendo. Por lo que respecta a la inseguridad, un informe publicado por el Instituto para la Economía y la Paz en 2023, advirtió que la Argentina es uno de los países de América latina que registra menor tasa de criminalidad. Marcó un dato clave que tiene que ver con la baja tasa de homicidios dolosos que se cometen en el país, con 4,2 homicidios de este tipo cada 100.000 habitantes. Y en uno de los territorios más calientes del

país, en Rosario, hubo 52 crímenes este año, un 65% menos comparado con el mismo período en 2023, que fueron 32. Datos alentadores que el Gobierno no debe descuidar. Pero el lector Polesello lanza su impotencia interior y la transmuta en palabras en su carta, pensamientos que son una demanda a los gobiernos anteriores y al que hoy, a medias luces, guía al país. Es que su indignación mata relato. Y la pobreza e inseguridad se amalgaman en el entramado mundo político con otro contexto. Donde la pobreza moral se encarnó en el kirchnerismo, y la inseguridad abrazó a este Gobierno. Vamos y venimos, subimos y bajamos, damos vueltas, y a ese tambaleo, hasta ahora, el país parece estar condenado. Políticos que se acomodan, unos

se van y suben otros, se sortean, se alquilan, se venden al mejor postor. Es la historia que ya leímos y la que vivimos hoy, de esa que parece no haber escapatoria. Que el FMI, que los jubilados, los indigentes, la clase media, que "no hay plata". Hacemos catarsis hace años, insultamos, echamos culpas, pero nunca hacemos nada para cambiarlo. Es lo que hoy exige el lector. Llenos de promesas que aventuran un país mejor, se vislumbra apenas una corriente de aire fresco, un suspiro al que nos aferramos con esa esperanza que nunca claudica, y como dice la canción, la Argentina "es como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie". Nada nuevo. Todo igual.

Los textos destinados a esta sección dominical no deben exceder los 6.000 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados con nombre y apellido y con DNI. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.

Pido la palabra

### DOCUMENTOS

## Aquellos jóvenes brillantes con ansias de libertad

"Todos los partidos, desde el principio de la Revolución, han gritado, y se han hecho la guerra, en nombre de la libertad, Rosas, Oribe y muchos de sus antagonistas vociferan también libertad; pero, ¿qué es la libertad? La libertad soy yo, contestarán... Nosotros, decimos desde el año 37: Mayo, Progreso, Democracia y explicamos esa fórmula. Si hay bandera más alta y legítima que la nuestra, que se levante y flamee ufana; la saludaremos y aclamaremos como la bandera regeneradora de la Patria." Dogma Socialista de la Asociación de Mayo. Escrito en agosto de 1846. Fragmento. (La Asociación de Mayo fue fundada un día como hoy de 1837 por Esteban Echeverría. Notable defensor de la libertad.



Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Vicente Fidel López, Miguel Cané y Marcos Sastre, entre otros. En principio se habían unido en torno al llamado Salón Literario: eran básicamente intelectuales y librepensadores. Sin embargo, devendrían en un grupo político opositor al segundo gobierno de Rosas, quien los perseguiría con encono. Se consideraban "hijos de la Revolución de Mayo" y su objetivo era superar el conflicto de unitarios y federales que había ensangrentado a la Nación naciente. Considerados como jóvenes románticos, en verdad eran luchadores con coraje por sus convicciones, dueños de una notable brillantez intelectual.)





7°

мáх 15°



мін 5°

M

MÁX

MARTES

мá 11 Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41



#### ACTUALIZADAS Por Maitena



#### **Pasiones Argentinas**

## Recuerdos de infancia

Silvia Fesquet sfesquet@clarin.com a casa con su enorme portón de doble hoja de vidrio y hierro hermosamente trabajado. La casa de mi infancia, ese petit hotel elegante de estilo francés, testigo de mis primeros años, y mis primeros sueños. Allí, a mitad de una cuadra larga, frente a la que se abría una calle que aun hoy muy pocos ubican, a pesar de estar en Recoleta o Barrio Norte, -las denominaciones no coinciden con los registros catastrales-, escribí mis crónicas iniciáticas en libretas Avon espiraladas, de tapa blanca y lunares negros. En la esquina del no pasaje, que algunos se empeñan en llamar así y que otros denominan cortada, aunque no sea ni lo uno ni lo otro, había un almacén. Después se levantaría allí el edificio al que me mudaría muchos años más tarde. Puertas adentro de casa, cuartos y más cuartos; siete eran biblioteca. Adelante estaba el consultorio de papá. A

un costado, la magnífica escalera por la que un día empezó a bajar gateando mi hermana que había logrado escaparse de su cuna. En la esquina de Santa Fe y Anchorena, con sus vidrieras bien pobladas de masas y tortas y su caramelera inolvidable, Los Chinitos. Sobre Charcas, la mansión de la señora de los patos. No puedo recordar ahora el porqué de ese nombre, pero así quedará registrada en mi memoria. Tanto como el disfraz de dama antigua, con peinetón y mantilla incluida, que usé en un Carnaval, cuando no sé cómo se decidió usar la cortada o el pasaje que no son, para que los chicos jugáramos a ser otros por un rato. Todo parece tan lejano, tan de otra vida. Como la garita de Santa Fe y Ecuador desde la que un policía dirigía el tránsito, en esos tiempos en los que el vigilante era una garantía de seguridad por si uno se llegaba a perder en el barrio

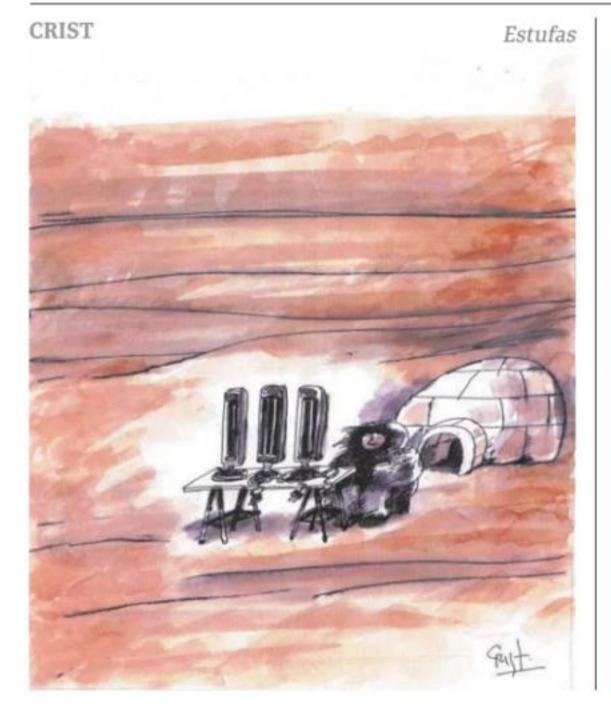



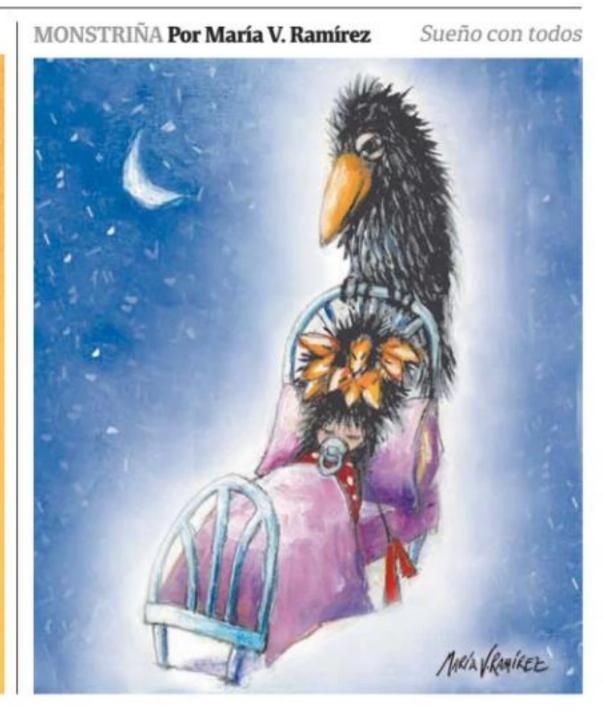

YO, MATÍAS Por Sendra\*







